# LAVANGUARDIA

Fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó

JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2024. NÚMERO 51.227

WWW.LAVANGUARDIA.COM - 2 EUROS

LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA

# La UE pacta endurecer las condiciones para la entrada de inmigrante

La Eurocámara aprueba por estrecho margen una norma que, entre otras medidas, agiliza la expulsión en caso de rechazo del asilo

INTERNACIONAL / P. 3 Y/4 ) THE DIME LEGISIN

Sánchez pide más gasto militar y reconocer el Estado palestino

Feijóo reprocha al presidente que se escabulla de los problemas internos

Aliados de Pedro Sánchez como Sumar, ERC o Podemos contrarían la petición de Pedro Sánchez de gastar más en defensa, POLÍTICA / P. 11

### El Govern quiere ampliar el aeropuerto sin tocar las lagunas

### PLAN URBANÍSTICO

El 'hub' audiovisual relanza el Besòs

VIVIR / P. 29



### **NUEVO LIBRO**

que cabeceó a la red tras salir del banquillo

para dar la victoria a su equipo. Mbappé no

consiguióver portería. DEPORTES / P. 44 A 47

indexa

capital

indexacapital.com

Más de 2000 M€ gestionados

Los últimos y misteriosos días de Dalí

CULTURA / P. 39

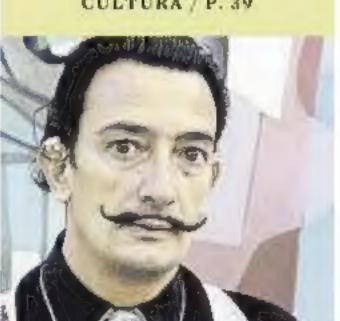

# EL BARÇA VUELVE A PLANTAR CARA EN EUROPA

de la Champions con dos goles de Raphin-

ha, que se convirtió en el héroe del encuen-

tro. El tercero correspondió a Christensen,

1500 M€

1000 M€

500 M€

Mata a su pareja y

a sus hijos gemelos y se suicida en El Prat

El asesino sufría una depresión y problemas económicos y dejó una nota de disculpa

SOCIEDAD / P. 22, 23 Y EDITORIAL

El Barça firmó anoche un gran partido en el

Parque de los Príncipes y se impuso al PSG

de Luis Enrique (2-3) en la ida de los cuartos

# El zorro y el león



Jordi Juan Director

icolás Maquiavelo dejó escrito que "el príncipe debe ser prudente como el zorro y fuerte como el león". Si viviera en nuestra época, el maestro florentino se sentiría muy desdichado de ver cómo la mayoría de los políticos actuales abusan de la agresividad y adolecen de toda cautela en sus intervenciones públicas. La larga sesión de ayer en el Congreso evidenció un bajo nivel discursivo, exento de originalidad, entre Gobierno y oposición. Los periodistas ya podían haber escrito algunas de las frases que se dijeron antes de ser pronunciadas. Todo más que previsible.

Pedro Sánchez no dejó pasar la oportunidad ayer de decir que el PP hacía "una oposición destructiva", pero en su intervención del mediodía elevó el discurso y prefirió centrarse en los buenos resultados de la política económica y en los graves problemas que afectan a la geopolítica internacional. Esta vez no entró al trapo en las críticas que le lanzó Alberto Núñez Feijóo sobre que había dinamitado el PSOE o sus alusiones a "los negocios de sus amigos socialistas en Venezuela" – sin citar nada más – o las cesiones a Marruecos. No hubo un y tú más con distribución de más fango.

Sánchez ejerce el poder. Tiene muchos recursos y no puede caer en la tentación de convertir las sesiones de control en el Congreso en un espectáculo mediático o tener a un ministro de Transportes que aparezca en los medios más por sus desplantes en las redes sociales que por su gestión. Quien tiene el mando puede hacer otras cosas, como facilitar que la televisión pública fiche a una productora en horario de máxima audiencia para compensar las campañas en contra que sufre de medios privados. RTVE pagará 28 millones a la productora donde trabaja David Broncano, pero difícilmente va a recuperar esta inversión porque no dispone de la palanca de la publicidad. El único sentido de la apuesta es el de ofrecer una mirada alternativa a la oferta que Antena 3 y Telecinco ofrecen a esa hora y que no es, digámoslo suavemente, amable con el Gobierno.

Estas maquinaciones recibieron el nombre de maquiavélicas, en alusión al político florentino, por algún motivo. Repetimos la cita: el príncipe debe ser prudente como el zorro y fuerte como el león.



### LA IMAGEN



Más educación, menos armas. Un grupo de activistas se manifiesta en el Senado de Estados Unidos contra la ley que autorizaría a docentes y personal escolar a llevar una pistola oculta para enfrentarse a tiroteos en las aulas



LA MIRILLA

### Míchel llega a tiempo

entrenador del Girona, Michel Sánchez, recibió el pasado martes uno de los premios DRAC, que organiza y entrega RAC1. En concreto fue galardonado con el premio Veu de l'Any. La gala se celebró en el Palau de Congressos de Barcelona y el técnico apareció muy sonriente y con su habitual talante positivo. Eso sí, deseaba que la gala no se alargara demasiado. El motivo, que quería ver el encuentro de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. La

entrega de premios duró unos 70 minutos y a las 20.40 horas ya se había terminado. Quedaban solamente 20 minutos para que arrancara el partido, pero la delegación del Girona estuvo rápida y supo encontrar un restaurante con reservado y televisión justo al lado de la estación de Sants para poder seguir las evoluciones de los de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Consiguieron llegar a la mesa justo a tiempo y se sentaron a la par que empezaba a rodar la pelota en el Santiago Bernabéu.



CREEMOS QUE ...

### Un nuevo barrio marítimo

litoral metropolitana en torno a la desembocadura del Besòs vivirá en los próximos años una profunda transformación que empezó a dibujarse hace ya 20 años, con motivo de la celebración del Fòrum Universal de les Cultures, pero a la que durante mucho tiempo le ha faltado continuidad. La reconversión del icónico edificio de las tres chimeneas, llamado a albergar un gran hub audiovisual, es la pieza sobre la que gira la creación de un nuevo barrio. con una gran dotación de vivienda en un lugar privilegiado de la conurbación de Barcelona a escasos metros del límite municipal de la capital catalana. Ese cambio radical de lo que aún resta de aquello que en su día fue el patio trasero de Barcelona comenzará a verse dentro de poco y no sólo en el aspecto residencial. Esta franja costera conquistará nuevos espacios públicos para el disfrute ciudadano e incluso se convertirá en un polo de actividad hotelera que contribuirá a dar nueva vida al municipio de Sant Adrià de Besòs.

### LOS SEMÁFOROS

### Filo Cañete

Alcaldesa de Sant Adrià de Besòs



En torno a las tres chimeneas crecerá en los próximos años un nuevo barrio en Sant Adrià que combinará el parque residencial con una fuerte actividad económica. / P. 29

### Susana Lozano

Responsable de Renfe Internacional



La compañía española mantiene su intención de entrar de lleno en el mercado francés a pesar de las dificultades que en su estrategia internacional están poniendo las autoridades de aquel país. / P. 30

### Josep Playà Maset

Escritor y periodista



En Els últims secrets de Dali, el escritor y periodista revela datos inéditos sobre los últimos años del pintor y destaca el papel fundamental del exalcalde de Figueres Marià Lorca. / P. 39

### Ignasi Biosca

Consejero delegado de Reig Jofre



Jofre cerró el 2023 con un récord de ventas y rentabilidad e impulsará su crecimiento en Europa del Este, con la apertura de filiales en Chequia y Hungría, / P. 84

### ÍNDICE

| INTERNACIONAL | 3   |
|---------------|-----|
| POLÍTICA      | .11 |
| OPINIÓN       | 18  |
| SOCIEDAD      | 22  |
| NECROLÓGICAS  | 27  |
| VIVIR         | 29  |
| CULTURA       | 39  |
| DEPORTES      | 44  |
| ECONOMÍA      |     |

# Internacional

El futuro de Europa

# Un pacto migratorio con fórceps

El Europarlamento aprueba el Pacto de Migración y Asilo en una ajustada votación



El rechazo al pacto llegó al interior del Parlamento, donde un grupo de manifestantes pudo protestar durante unos minutos

ESTHER HERRERA

Bruselas, Servicio especial

La Unión Europea está más cerca de cerrar un capitulo de su historia reciente. El Parlamento Europeo aprobó ayer el Pacto de Migración y Asilo después de un largo y complejo proceso legislativo, en el que algunas leyes fueron aprobadas con resultados ajustados que llevaron a aguantar el aliento hasta el último minuto.

Casi nueve años después de la crisis de los refugiados, -que tanto envenenó las relaciones entre los países, a la vez que alimentó el ascenso de la extrema derecha-, el pacto migratorio es ya prácticamente una realidad, a falta de que lo ratifiquen los estados, previsiblemente a finales de mes. El proceso ha sido arduo para los legisladores: desde que la Comisión propusiera el pacto, ha estado varias veces a punto de descarrilar, con varios bloqueos, sobre todo entre los estados, pero aceleró a finales del año pasado con un principio de acuerdo de las instituciones europeas (Consejo, Parlamento y Comisión).

En la Eurocámara, una gran parte de los eurodiputados asume que el pacto dista de ser perfecto, pero también existe la percepción

de que el actual statu quo era mucho peor. "Algunas cuestiones son difíciles de tragar (...), pero si Europa no es capaz de actuar a nivel europeo, solo se fomentara el caos", dijo la alemana Gabriele Bischoff, horas antes del voto.

El nuevo acuerdo, que consta de nueve reglamentos, endurece las condiciones para los migrantes que entran en territorio comunitario, con controles muy estrictos en que se les tomará las huellas desde su llegada, también a los menores a partir de 6 años, inclui-

### El acuerdo endurece los controles de entrada y agiliza la expulsión en caso de rechazo al asilo

das imágenes faciales. El objetivo es que las solicitudes se gestionen mucho más rápido, durante las cuales se negará directamente la entrada a personas con documentos falsos o que provengan de países con tasas de reconocimiento de asilo inferior al 20%. Mientras se gestionan sus peticiones, estas personas deberán permanecer en instalaciones cerradas y así favorecer su retorno en caso de que se les niegue el estatus de refugiado.

El acuerdo también establece un principio de solidaridad obligatoria por el que todos los países deberán contribuir de una forma u otra a la gestión de la llegada de migrantes. Los estados miembros

deberán repartirse un número determinado de personas. Se reubicarán entre los Veintisiete al menos 30.000 personas al año, pero no estarán obligados a ello. Los países que se nieguen, podrán contribuir con 20.000 euros al año por solicitante de asilo o bien

### COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Escaños por grupo parlamentario

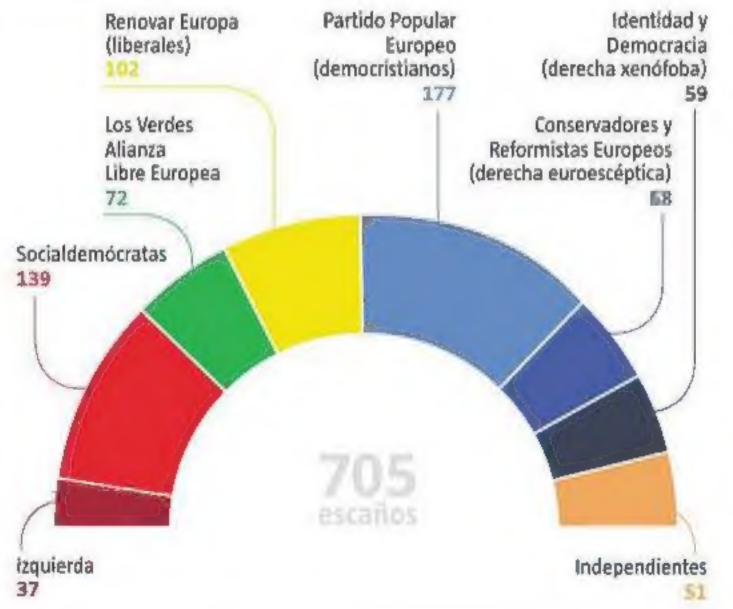

FUENTE: Parlamento Europeo LA VANGUARDIA

con el envío de material y equipamiento al país de llegada.

También se reaccionará del mismo modo en caso de una gran llegada inesperada. Pese a que la Eurocámara siempre pidió cuotas obligatorias de acogida en caso de crisis, para los estados nunca fue una opción.

Ahora faltará el último trámite, el de los estados. Pese a que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el acuerdo, no todos los países están

### Polonia ya ha advertido que no piensa aplicar la nueva legislación pese a su aprobación

conformes. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ya ha avanzado que no aplicará lo acordado (el país ya votó en contra, cuando gobernaba la ultraderecha del PiS). "Encontraremos formas de proteger a Polonia del mecanismo de reubicación", aseguró en referencia a la medida que obliga a compartir la acogida de refugia-

Tusk, que fue presidente del Consejo Europeo entre el 2015 y el 2019, siempre se ha opuesto a las cuotas. A dos meses de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que la cuestión de la migración se ha convertido en un debate tóxico en su país, Tusk quiere mantener la misma línea dura. A pesar de las peticiones del Partido Popular Europeo, los eurodiputados del partido polaco mantuvieron su rechazo ayer. Una vez entre en vigor, deberá aplicarlo, pero si se niega, Bruselas puede abrirle un procedimiento de infracción al país y, en última instancia, acabar ante la justicia europea.

Los últimos días antes de la votación, las negociaciones entre los partidos fueron un hervidero de reuniones y propuestas. A pesar de que existía un principio de acuerdo, nadie quería dar por asegurada la luz verde. Por diferentes motivos, el pacto ha sido criticado por la extrema derecha, el grupo de Los Verdes y la Izquierda. Precisamente, algunos de estos últimos aplaudieron a los activistas que irrumpieron en el hemiciclo con gritos de "el pacto mata, vota no", hasta que se les obligó a marcharse.

No es un pacto que entusiasme a nadie, pero el miedo a la extrema derecha también primó en la votación; con unas encuestas al alza en las próximas elecciones, los principales grupos temían que de fracasar, el rédito que podía sa-

car sería mucho mayor.

### El futuro de Europa



Un miembro de la Cruz Roja desembarca a un niño en el puerto canario de Arguineguín el 28 de marzo

Los grupos entienden que la reforma, que incluye el reconocimiento facial a niños desde los seis años, da alas a la extrema derecha

# Críticas de las oenegés

GINA TOSAS Barcelona

econocimientos faciales. Retención de niños a partir de los seis años. Arrestos de personas que, si bien están dentro de las fronteras europeas, sean sospechosas de haber entrado de forma irregular, Externalización de fronteras. Carta blanca para actuar al margen de la ley ante una "afluencia masiva" de migrantes. Estos son los puntos que más criticas despierta el Pacto Migratorio y de Asilo, aprobado ayer por el Parlamento Europeo, entre las oenegés especializadas en este campo.

"El mensaje que traslada el pacto migratorio es que las migraciones son un problema, un peligro, y que, por lo tanto, hay que establecer más mecanismos de control y vigilancia. En vez de abordarlo como un problema humanitario de responsabilidad con los derechos humanos", denuncia el director de políticas y campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CE-AR), Mauricio Valiente. Esto es lo que propone la extrema derecha: "Más muros y más dificultades" para acceder a Europa, continúa. "Y cuando se da la razón a las posiciones más xenófobas, en vez de quitarles su caldo de cultivo, lo que hace es fortalecerlas", sentencia.

En este sentido también se manifiesta a este diario Bárbara B. [pide que no figure su apellido por razones de seguridad], responsable de prensa de No Name Kitchen: "Cuando le muestras a la sociedad que se necesita tanta

vigilancia y se ponen tantas trabas a la hora de pedir protección internacional contra las personas que migran, como si fueran delincuentes, estás fomentando el racismo". Una visión que no comparte la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que cree que el paquete legislativo, que ha generado intensas disputas entre los estados miembros durante los cuatro años de su negociación, quita argumentos a las fuerzas de esta ideología, que instrumentalizan políticamente esta cuestión.

Tanto CEAR, No Name Kitchen, Save the Children, Amnistía Internacional como un gran número de oenegés internacio-

### Estas organizaciones afirman que el pacto se basa en ideas xenófobas al tratar las migraciones como un problema

nales denuncian que el pacto representa un "retroceso sin precedentes" en materia de derecho de asilo y de protección de derechos humanos. Ponen como ejemplo la introducción del screening, que significa que las personas que intenten entrar o ya hayan entrado en territorio de la Unión Europea tendrán que ser detenidas y sometidas a un cribado de identidad, salud y seguridad. Esto incluirá tomar huellas dactilares o realizar reconocimientos faciales, incluidos los niños desde los seis años de edad. De este modo, Eurodac (la base de datos de la UE sobre personas solicitantes de asilo) se convertirá –afirma Bárbara B.–
en "un arma de vigilancia masiva". Bruselas destaca que las
"autoridades podrán registrar si
alguien podría presentar una
amenaza a la seguridad, si la persona es violenta o está armada".

El cribado también permitirá "acelerar las devoluciones de los solicitantes de asilo", agrega Valiente. Es decir, convertir las devoluciones en caliente, que son las expulsiones del país de un solicitante de asilo que intenta cruzar la frontera, en legales. Estas prácticas las ven cada día los voluntarios de No Name Kitchen que trabajan cerca de las fronteras, en Bosnia, Italia, Grecia o la ciudad de Ceuta, entre otros lugares.

Otra de las medidas que fomenta la reforma es la externalización de la gestión de la migración a países colindantes con la UE. Serbia, por ejemplo, firmó en noviembre acuerdos con Hungria y Austria. "Cada vez que hay un nuevo acuerdo con un país tercero para proteger la frontera, que es normalmente como lo define la Unión Europea, sabemos que en la práctica se traduce en más violencia", afirma Bárbara B., cuya oenegé registra continuamente casos de torturas y agresiones en las fronteras.

El "drama cotidiano de la migración en nuestras fronteras va a continuar", sentencia Valiente, "porque está demostrado que estas medidas que dificultan los desplazamientos de población, los hacen más arriesgados y provocan más muertes, pero no eliminan las causas que hacen migrar a las personas en sus países de origen: conflictos, persecución, desigualdad...".•

# Israel advierte a Irán: "Si ataca nuestro territorio, le atacaremos en el suyo"

REDACCIÓN Barcelona

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel amenazó ayer con que las fuerzas de su país atacarían directamente a Irán si la República Islámica lanza un ataque desde su territorio contra Israel. Sus comentarios se producen en un clima de tensión creciente tras el asesinato de siete comandantes iraníes en una explosión en el consulado iraní en Damasco a principios de este mes. "Si Irán ataca desde su territorio, Israel responderá y atacará en Irán", dijo Israel Katz en una publicación en la red social X tanto en farsi como en hebreo.

El líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jamenei, reiteró su promesa de tomar represalias. "El
malvado régimen debe ser castigado, y será castigado", afirmó.
Teherán responsabiliza a Israel
por el ataque que derrumbó el
edificio del consulado y mató a 12
personas. Israel no ha reconocido su acción, aunque se ha estado
preparando para una respuesta
iraní.

El ataque mató al general Mohamad Reza Zahedi, figura de los Guardianes de la Revolución de Irán que dirigió la Fuerza Quds – su cuerpo militar de élite– en Líbano y Siria hasta el 2016. Entre los otros once muertos había seis miembros de los Guardianes de la Revolución, cuatro sirios y un miembro del Hizbulah.

Israel ha atacado decenas de objetivos vinculados a Irán en Siria a lo largo de los años, con la aparente intención de perturbar las transferencias de armas y la cooperación militar iraní con Hizbulah. El ejército y el Gobierno israelies rara vez asumen la autoría de estos ataques o los comentan. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en Gaza hace seis meses, ha habido intercambios de disparos a diario entre las fuerzas israelíes y Hizbulah a lo largo de la frontera entre Israel y Libano.

El martes, durante una ceremonia con motivo del Eid el Fitr, la jornada que marca el final del mes sagrado musulmán del Ramadán, el líder supremo recordó

que el consulado y las instituciones de la embajada en cualquier país son territorio de ese país, y "cuando atacan nuestro consulado, significa que han atacado nuestro territorio". Ali Jamenei, en una serie de mensajes en la red social X, encareció ayer a los gobiernos de los países musulmanes a romper relaciones con Israel, "al menos temporalmente". Para Jamenei, es "lamentable" que algunos gobiernos musulmanes "estén ayudando" a Israel durante la guerra de Gaza, y que tales asociaciones "traerán su propia destrucción". Parecía una alusión a los Emiratos Árabes Unidos, que tienen excelentes relaciones con Israel, hasta el punto de acoger a efectivos del Estado judío en la isla yemení de Socotra -ocupada por Emiratospara vigilar el movimiento de la Armada irani.

La presión de los radicales so-

### El líder supremo iraní, Ali Jamenei, pide a los gobiernos musulmanes que rompan con Israel

bre el Gobierno -y el propio líder supremo- en favor de una represalia contra Israel se ha hecho notar en Irán, pero ni Jamenei ni tampoco los ministros israelies- han dado idea sobre la forma que podría tomar esa represalia. Se da por hecho, sin embargo, que si esta partiera de territorio iraní para alcanzar territorio israelí, el régimen de los ayatolás se expondría a una réplica israeli muy contundente, precisamente el tipo de situación que todo el mundo ha intentado hasta ahora evitar, "A cualquiera que ataque nuestro territorio le atacaremos en el suyo", reiteró ayer el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Las hipótesis apuntan, por tanto, a un ataque contra intereses israelies en otro país. De todos modos, Teherán ha señalado que todo ocurrirá en el momento y el lugar que considere.



Ali Jamenei, el martes durante su alocución por el Eid el Fitr

JUEVES, 11 ABRIL 2024 LA VANGUARDIA 5



# Sail Team BCN presenta a la tripulación de su equipo de jóvenes

Tras un intenso proceso de selección, estamos orgullosos de presentar a los **ocho regatistas** elegidos para formar parte del **Sail Team BCN**, el único equipo español que luchará por levantar la copa en la próxima edición de la Youth & Puig Women's America's Cup.

CaixaBank, patrocinador oficial del Sail Team BCN.







# Netanyahu responde con evasivas a las presiones de Biden y la ultraderecha

El premier israelí divaga entre medidas que no aplica y declaraciones explosivas

JANIRA GÓMEZ MUÑOZ Jerusalén, Servicio especial

La crítica de Joe Biden a Beniamin Netanyahu, calificando de "error" su manejo de la invasión en Gaza y empujándole a que acceda a un alto el fuego "de seis u ocho semanas", es la última muestra de la creciente frustración y rechazo internacional hacia el Gobierno de Israel.

El escalofriante número de civiles asesinados en la franja por los ataques israelies; las trabas al ingreso de ayuda; la insistencia de invadir el área de Rafah, donde se refugian 1,5 millones de palestinos; y el atentado contra siete cooperantes, la mayoría extranjeros, de la oenegé World Central Kitchen (WCK) están disolviendo la permisividad que gozaba el Estado hebreo.

Frente a esta presión externa -que todavía no pasa de una retórica más dura-, Netanyahu está ejerciendo su estrategia habitual: anunciar medidas que tardan en materializarse y emitir declaraciones explosivas que mueven el foco de atención.

Forzado por Estados Unidos y la ira occidental tras la masacre de los trabajadores de WCK, el primer ministro israelí informó hace una semana de que permitiría temporalmente la apertura del cruce fronterizo de Erez y el uso del puerto de Ashdod para facilitar la entrada directa de ayuda al norte de Gaza, donde la hambruna causada por el bloqueo israelí ya ha matado al menos a 32 personas, según autoridades sanitarias locales.

Pero esa decisión aún no se ha concretado y, de acuerdo con la radio del ejército, el Ministerio de Defensa optaría por no abrir Erez por temor a que manifestantes judíos extremistas impidan el acceso de la ayuda, como ya ha ocurrido en el

paso de Kerem Shalom. En su lugar, habilitaría un paso alternativo "menos central" para dificultar las protestas. Asimismo, Israel ha informado de un incremento en la entrada de camiones al enclave palestino, a raíz de la llamada entre Netanyahu y Biden. Pero Médicos sin Fronteras ha denunciado que "la ayuda humanitaria es mucho más que contar camiones" y que la circulación de más vehículos es parte de las "distracciones destinadas a crear una ilusión de ayuda".

Un modus operandi similar sigue el premier israelí en torno a la próxima ofensiva en Gaza. Por un lado, mantiene a su equipo en El Cairo para las negociaciones de un cese al fuego y acusa a Hamas de ser intransigente en sus demandas. Por el otro, agita la amenaza sobre Rafah con una hipotética fecha

fijada, que desincentiva al grupo islamista y desafía a sus alia-

Esta tendencia a la dilación es un arma de doble filo, pues expone a Israel a un aislamiento internacional inédito. Turquía, con quien mantiene lazos tensos, decidió cortar las importaciones israelies hasta que culmine la invasión en Gaza. En Estados Unidos, congresistas demócratas, incluida Nancy Pelosi, han firmado una carta pidiendo a Biden que frene las transferencias de armas a Israel. Y el ministro de Exteriores de Francia insinuó que podría haber sanciones si no se acelera la entrada de ayuda en Gaza.

Aun asi, en sus gestos y discurso, Netanyahu parece más preocupado por responder a la presión interna que a la exter-

### El primer ministro parece más preocupado por la presión interna, que ahora pide elecciones, que la externa

na. El ala ultranacionalista y ultrarreligiosa de su coalición, de la que depende su supervivencia política, le exige cumplir la incursión en Rafah y no aceptar un pacto con Hamas que no incluya la liberación de todos los rehenes al mismo tiempo.

"Es dificil tener la impresión de que Netanyahu haya tomado una decisión estratégica a favor de un acuerdo. Es posible que en realidad la situación sea la contraria: bajo el pretexto de la presión, está evitando una decisión que podría costarle un precio político considerable", escribe Amos Harel, columnista del diario hebreo Haaretz.

Un pacto, sin importar qué haya que dar a cambio, es el reclamo de los familiares de los secuestrados, que han escalado las protestas mezclándose con ciudadanos que antes del 7 de octubre pedian la renuncia del premier y que están insatisfechos ante esta "guerra". A todo, por ahora, Netanyahu hace oidos sordos.

Este obstruccionismo se ve además en otros focos de conflicto internos. Su Gobierno sigue sin responder a un fallo de la Corte Suprema y las demandas de ciudadanos para definir un nuevo plan sobre las exenciones al reclutamiento militar de los judíos ultraortodoxos, cuyos partidos también amenazan con derrumbar el Ejecutivo si se les obliga a ir a filas.

Y su compañero circunstancial en el gabinete de guerra, Benny Gantz, ha roto el consenso tácito creado tras el 7 de octubre al reclamar que se convoquen elecciones anticipadas en septiembre, algo que, según Netanyahu, seria un favor para Hamas.

Ante estas presiones más serias, Israel, no solo Netanyahu, navega con rumbo incierto entre una invasión sin fin a la vista en Gaza, las perspectivas de un conflicto más amplio con Hizbulah en Líbano y la represalia de Irán a su ataque en Siria.



Gazatíes, en un cementerio en Rafah durante el Eid el Fitr; al fondo, las tiendas de los refugiados

### Un ataque israelí mata a tres hijos del líder político de Hamas, Ismail Haniye

REDACCIÓN Barcelona

Tres hijos y tres nietos de Ismail Haniye, líder de la oficina política de Hamas, murieron en un ataque directo israeli en Gaza, según reconoció él mismo en una entre-

CEMENTIRI

Columbario Parque

vista telefónica con el canal Al Yazira. Sesenta de sus familiares han resultado muertos hasta ahora en la presente guerra, según el propio Haniye. "A través de la sangre de los mártires y el dolor de los heridos, creamos esperanza, creamos el futuro, creamos in-

dependencia y libertad para nuestro pueblo y nuestra nación", declaró Haniye, que reside en Doha (Qatar). Su casa en Gaza fue destruida por un bombardeo is-

Fuentes palestinas anunciaron los nombres de los fallecidos co-

raelí en noviembre.

momento en un coche con sus hijos cuando sufrieron el impacto. Tres niños perecieron y un cuarto resultó herido.

"El enemigo criminal está impulsado por un espíritu de venganza y asesinato y no valora ningún estándar o ley", dijo Haniye en la entrevista telefónica con Al Yazira. Y añadió: "El enemigo cree que al atacar a las familias de los líderes los obligará a renunciar a las demandas de nuestro pueblo. Cualquiera que crea que atacar a mis hijos empujará a Hamas a cambiar su posición se engaña".

mo Hazem, Amir y Mohamed,

que fueron confirmados por Ha-

De 61 años y padre de familia

numerosa (13 hijos), cuando fue

nombrado primer ministro del

Gobierno palestino en Gaza, tras

ganar las elecciones Hamas en el

2006, Ismail Haniye residia en el

campo de refugiados de Al Shati,

junto a la ciudad de Gaza, precisa-

mente el lugar del mortal ataque

aéreo. Los asesinados se encon-

traban visitando a unos parientes

-probablemente con motivo de la

jornada del Eid el Fitr, que marca

el fin del Ramadán- e iban en ese

niye.

Sepulturas para cenizas en plena naturaleza Conoce un cementerio único a solo 15' de Barcelona.

Para ver el vídeo escanea ahora este código QR o entra en www.sepulturasparacenizas.com



93 673 05 35





LA VANGUARDIA 7 JUEVES, 11 ABRIL 2024



# Eleccions al Parlament de Catalunya



### **VOT PER CORREU**

Fins al 2 de maig



Vot per correu

Per votar per correu,

ho has de sol·licitar en una oficina de Correus o entrant a correos.es amb un certificat electrònic reconegut.

### VOT ACCESSIBLE

Fins al 15 d'abril



Kit de vot braille

Si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot braille trucant al telèfon gratuït 900 500 912.





# Estados Unidos y Japón refuerzan su alianza militar para contener a China

Biden y Kishida anuncian una red de defensa aérea de misiles junto a Australia

**JAVIER DE LA SOTILLA** Washington, Servicio especial

La alianza militar, comercial y cultural entre Estados Unidos y Japón es hoy más fuerte que nunca. El interés mutuo por contener la influencia de China en Asia y alrededor del mundo es el principal motor de su unión estratégica, y así lo remarcaron ayer el presidente Joe Biden y el primer ministro Fumio Kishida, en su primera visita oficial a Washington. "El orden internacional se encuentra en un punto de inflexión en la historia", dijo el líder japonés tras una reunión de dos horas en el despacho oval, que sucedió a un recibimiento con honores militares en los jardines de la Casa Blanca. En este contexto, "la asociación entre Japón y EE.UU. es indispensable" para que el mundo

En rueda de prensa conjunta, Biden y Kishida anunciaron un

"goce de paz, estabilidad y pros-

peridad".

nuevo acuerdo militar: por primera vez, Japón, EE.UU. y Australia crearán una red para la defensa aérea de misiles, aunque no dieron más detalles. Además, EE.UU. reestructurará su comando militar en Japón con el fin de "reforzar la cooperación en seguridad, modernizar las estructuras de mando y aumentar la interoperabilidad y planificación de nuestros ejércitos para que puedan trabajar de manera fluida y eficaz", anunció Biden. "Será la mejora más significativa de nuestra alianza desde que se estableció" en 1960, dijo.

Biden señaló que "en los últimos tres años, nuestra asociación se ha transformado en una alianza verdaderamente global" gracias en parte al "liderazgo" de Kishida. Desde que llegó al poder en el 2021, el primer ministro ha intensificado la política de defensa japonesa y ha aprobado medidas para aumentar su presupuesto del 1% del PIB al 2% en cinco años. Está materializando el objetivo de su



SUSAN WALSH / AP-LAPRESSE

Los líderes de Japón y EE.UU., ayer en la Casa Blanca

predecesor, Shinzo Abe, de devolver a Japón un papel activo en la escena internacional.

La conversación entre ambos líderes continuará hoy con una cumbre trilateral en la que parti-

**Un japonés** se convertirá en el primer astronauta no estadounidense que pisa la Luna

cipará también el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos jr. En las últimas semanas, China ha elevado su presión y ha intensificado las maniobras militares en las japonesas islas Senkaku así como en el mar de la China Meridional, donde tiene disputas territoriales abiertas con cinco países. El gigante asiático considera gran parte de este mar -rico en gas, petróleo y pescado, y un importante paso para el comercio marítimo- como parte de su territorio histórico, a pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas que niegan su reclamación.

Durante la reunión de ayer, Biden y Kishida avanzaron en otros asuntos de la agenda bilateral, como la cooperación en tecnología, en el desarrollo de inteligencia artificial o en el espacio exterior. Biden anunció que "dos astronautas japoneses se unirán a futuras misiones de EE.UU., y uno de ellos se convertirá en el primer no estadou-

nidense en alunizar".

También estaba en el menú la relación comercial bilateral, que goza de buena salud: Japón es el principal inversor extranjero en EE.UU. -su inversión de 775.000 millones de dólares en el 2022 constituyó el 15% de la inversión extranjera directa en el país-, seguido de Canadá, el Reino Unido y Alemania. Prueba de este compromiso comercial, el primer ministro japonés visitó ayer las plantas de Toyota y Honda en Carolina del Norte.

Kishida pasó parte de su infancia en Nueva York y estudió durante tres años en una escuela en Queens. Cada verano, iba de vacaciones a Hiroshima, tierra natal de su madre, y entró en contacto con las historias de los supervivientes de la bomba nuclear lanzada por EE.UU. el 6 de agosto de 1945. Las relaciones entre ambos países están ahora en las antipodas de ese punto de inflexión en la historia, mientras el orden mundial vuelve a tambalearse ocho décadas después.

"Hace tan solo unas generaciones, nuestras dos naciones estaban inmersas en un conflicto devastador", dijo Biden tras presenciar junto a Kishida un desfile militar ceremonial reservada para las visitas de Estado de aliados cercanos. "Habría sido fácil decir que seguimos siendo adversarios. En lugar de eso, tomamos una decisión mucho mejor: nos convertimos en los amigos más íntimos". Anoche, el presidente y la primera dama, Jill Biden, invitaron a Kishida y a su mujer, Yuko, a una cena de Estado en la residencia presidencial, la primera para un primer ministro japonés en nueve años.



# Transformación digital para pymes

18 DE ABRIL A LAS 17:00 H / MOVISTAR CENTRE BARCELONA - PLAÇA DE CATALUNYA, 16, PLANTA 2. BARCELONA

Profesionales de la transformación digital expondrán las claves para impulsar la digitalización de autónomos y pymes. También se explicarán los cambios normativos en materia de facturas electrónicas y tickets de caja.

Con la participación de:

### Santiago Ribera

Director de finanzas sostenibles y next generation de Banco Sabadell

### **Arantxa Doncel**

Gerente de empresas de Telefónica en Catalunya

### Andreu Bru

Director del Departamento de Tecnología e Innovación de Pimec

Evento moderado por Jordi Marin (experto en transformación digital e innovación)

Apúntate y asiste gratis



Para asistir al evento es imprescindible inscribirse en pimec.org/pymesconnect

Al finalizar, los asistentes disfrutarán de un cóctel networking

Con el patrocinio de:







JUEVES, 11 ABRIL 2024

LA VANGUARDIA 9

# Autèntic producte de qualitat al teu mercat



www.mercats.barcelona Comerç de proximitat



### HISTORIAS



**DEL MUNDO** 

# Amanda Knox regresa al banquillo

Italia la juzga por calumnias 9 años después de absolverla de asesinar a su amiga

ANNA BUJ Roma, Corresponsal

manda Knox podría muy pronto pasar página de la pesadilla del crimen de Perugia, que la persigue desde hace demasiado tiempo. La mujer estadounidense, ahora una madre de 36 años con dos hijos, se enfrenta a un nuevo juicio en Italia, nueve años después de ser absuelta de asesinar a cuchillazos a su amiga y compañera de piso, la británica Meredith Kercher, Ayer arrancó en Florencia un nuevo proceso por el que está acusada de difamación por haber implicado erróneamente al propietario congolés de un bar en el que trabajaba de forma parcial en las primeras etapas de la investigación. Ha sido la misma Knox, condenada por este delito, quien pidió que se repitiera el juicio, aferrándose a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que estableció que sus derechos habían sido violados durante los interrogatorios policiales a los que fue sometida en el 2007.

Todo remite de nuevo al noviembre de ese año, cuando Amanda Knox regresó a su apartamento de la ciudad italiana de Perugia, en la que se instaló para estudiar en la Universidad para Extranjeros, para cumplir su sueño de vivir en Italia. Según explicó, al volver al piso, que compartía también con dos estudiantes italianas, se encontró el cuerpo semidesnudo de Kercher cosido a puñaladas con sangre por todas partes. La policía interrogó a todo el entorno de la británica y tanto Knox como su novio italiano de entonces, Raffaele Sollecito, fueron hallados culpables del asesinato en lo que la justicia italiana definió como una orgía de sexo, alcohol y drogas en el 2009, cuando ya llevaba dos años entre rejas y era conocida por la prensa de todo el mundo.

Dos años después fueron absueltos, pero el Tribunal Supremo, en el 2013, ordenó repetir el juicio. Al año siguiente fueron hallados de nuevo culpables, hasta que en el 2015, un recurso determinó su exoneración definitiva del homicidio por "fallos clamorosos" en la investigación ante una evidente contaminación de las pruebas de ADN de la escena del crimen. El único que permaneció inculpado fue el marfileño Rudy Guede, autor material de la violación, quien salió en el 2021 de la cárcel tras pasar 13 de los 16 años de la sentencia entre rejas. Ahora, Guede se encuentra investigado después de que una exnovia le acusara de haber abusado de ella física y sexualmente.

En el juicio que se abre ahora, se tratarán las calumnias de Knox a su entonces jefe, Patrick





El falso implicado

El congolés Patrick Lumumba era el propietario del bar de Perugia en el que Amanda Knox –arriba, en su nueva vida como escritora y presentadora– trabajaba cuando fue acusada de asesinar a Meredith Kercher. En un primer interrogatorio, Knox incriminó a su jefe Lumumba, propietario de un bar en la ciudad, al que acusó del asesinato, y por lo que la estadounidense ya recibió una sentencia de tres años de cárcel —que cumplió durante los casi cuatro años que pasó detenida—. Knox explicó después que lo que había dicho en los primeros interrogatorios (de 56 horas) en la comisaría de Perugia era un testimonio viciado, puesto que apenas chapurreaba italiano y los policías le hicieron creer que declaraba como testimonio y no como sospechosa del crimen.

Knox trató de retractarse de haber acusado a su jefe al dia siguiente con una nota manuscrita escrita en inglés, pero igualmente Lumumba pasó dos semanas en prisión hasta que apareció un testigo que suscribió su coartada y pudo ser liberado. Perdió su negocio y tuvo que abandonar Italia junto a su familia. Según estableció la justicia europea, sus derechos fueron violados porque Knox pasó la larga noche de interrogatorios sin un abogado ni un traductor oficial. "Era vulnerable, siendo una joven extranjera, de 20 años en ese momento, que no había estado en Italia durante mucho tiempo y no hablaba italiano fluido", dictaminó la corte de Estrasburgo, que ordenó a Italia pagar 18.400 euros.

Knox quiere ahora que se repita el juicio para liberarse de esta última mancha legal que pesa sobre su persona, algo que permite una reforma legal introducida durante el gobierno de Mario Draghi. "Por un lado estoy contenta de esta oportunidad de limpiar mi nombre, y deseo que se retire el estigma con el que he estado viviendo", explicó en su podcast, Labyrinths, en diciembre. "Pero estoy segura de

### Fue la misma Knox quien quiso repetir el juicio para limpiar su nombre ante lo que define como unos interrogatorios forzados

que la gente aún estará en mi contra porque no quieren entender lo que pasé, y no quieren aceptar que una persona inocente puede ser coaccionada de esta manera", lamentó. Knox será juzgada in absentia en Florencia porque ha preferido estar con su familia en Estados Unidos, donde hace pocos meses dio a luz a su segundo hijo y se ha creado una nueva vida como escritora y presentadora de podcasts.



### Los Chicos del Coro

POR FIN LLEGA A BARCELONA EL MUSICAL DE LOS CHICOS DEL CORO. LA ADAPTACIÓN DEL SÚPER ÉXITO DEL CINE FRANCÉS, AHORA EN VIVO.



**圖A partir del 8 de febrero** 

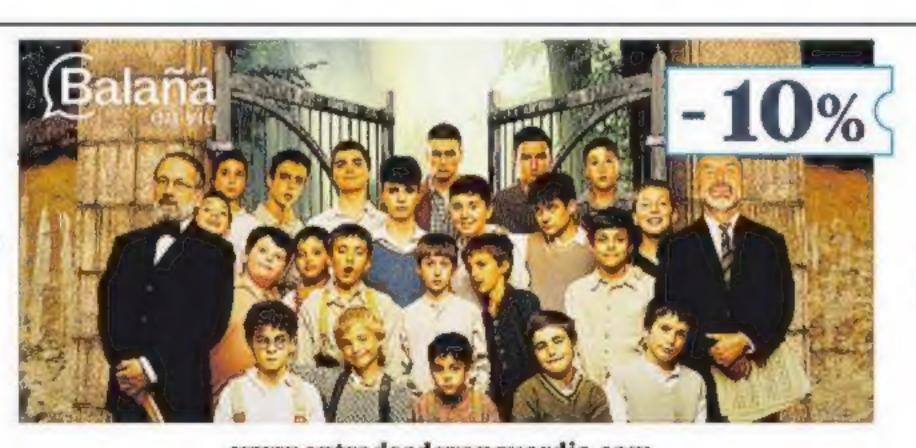

LAVANGUARDIA

# Politica

Una legislatura compleja

# Sánchez defiende su papel geopolítico: aval a Palestina y más gasto en defensa

Feijóo acusa al presidente de usar la política exterior para eludir problemas internos

**JUAN CARLOS MERINO** 

La vecindad del pacífico club europeo, alertó ayer Pedro Sánchez, "es cada vez más inestable y conflictiva". El presidente del Gobierno dibujó un panorama geopolítico amenazante, durante su comparecencia en el Congreso, ante la "deriva imperialista" de Vladímir Putin, que "se ha cobrado ya miles de vidas" en Ucrania, y la respuesta "absolutamente desproporcionada" de Beniamin Netanyahu en Gaza, tras el ataque terrorista de Hamas, que está generando "uno de los desastres humanitarios más deplorables de este siglo". Y a estas dos guerras se suma el polvorin del Sahel, con "una inestabilidad sin precedentes".

Sánchez describió un panorama preocupante, "no para causar alarmismo", advirtió, sino para fijar los retos y prioridades de su política exterior, "europeista y multilateral". Y defendió su protagonismo en estos escenarios de conflicto: "La España de hoy no se conforma con ser un mero observador internacional, es un actor de primer orden". El resultado, aseguró, es que "el mundo es consciente de nuestro liderazgo".

Sánchez defendió así su estrategra geopolítica. En primer lugar, ante el conflicto en Gaza, "España está preparada para reconocer al Estado palestino", proclamó el jefe del Ejecutivo, que esta misma tarde inicia una nueva gira europea, por Polonia, Noruega e Irlanda, para sumar aliados a su propósito de impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado antes de este próximo verano. "Lo haré porque es lo justo", justificó.

Y aseguró estar respaldado, en esta iniciativa, por "una mayoria social" en España. "La comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el atril del Congreso de los Diputados

"España está preparada para reconocer al Estado palestino", alega el jefe del Gobierno en el pleno del Congreso

primero su existencia", alegó. Sánchez demandó que el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, fijara una posición clara al respecto, después de que el expresidente José María Aznar rechazara tajantemente la propuesta. Pero ni aún coincidiendo en la posición, con la solución de los dos estados -Israel y Palestina- es posible que Sánchez y Feijóo plasmen una

postura común. El líder del PP reclamó sumar un consenso europeo para el reconocimiento de un Estado palestino viable, pero le recriminó al presidente del Gobierno que "le ciegan sus ansias de protagonismo", "Abandone la soberbia de creer que una sola persona puede solucionar los problemas que tenemos pendientes durante 80 años", reclamó Feijóo.

Y reprochó a Sánchez su giro en el Sáhara: "¿No resulta hipócrita darse de golpes de pecho por Palestina mientras ha dejado a los saharauis abandonados?". E incluso le acusó de "ser sumiso con los dictadores vivos", en alusión al rey de Marruecos, Mohamed VI. "Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos", le demandó

### Socios y aliados de Sánchez, como Sumar, Podemos o Esquerra, rechazan un aumento del gasto militar

Feijóo, en alusión al escándalo de corrupción del caso Koldo. "Está desesperado", le echó en cara.

Sánchez defendió su determinación para reconocer al Estado palestino: "Yo reivindico la soberanía de España para decidir su política internacional". Acusó a Feijóo de no querer enmendar la plana a Aznar, y reprochó al PP una "oposición destructiva" que retrató así: "La nada y el lodo".

En cuanto a la guerra en Ucrania, a las puertas de Europa, Sán-chez defendió la necesidad de aumentar las capacidades de disuasión, con un incremento del gasto en defensa, para preservar escenarios de paz. "En este contexto internacional tan delicado, para garantizar nuestra seguridad y disuadir a quienes no comparten nuestro proyecto de paz y democracia, los europeos tendremos que reforzar nuestra industria de seguridad y defensa", justificó.

"Aunque Putin no ha ganado la guerra, tampoco la ha perdido. Y existen razones de peso para creer que, si no aumentamos nuestro apoyo al Gobierno de Zelenski, el frente ucraniano podría retroceder posiciones esta primavera", alertó el jefe del Ejecutivo.

El presidente, en todo caso, rechazó la retórica belicista, "Ni terceras guerras mundiales, ni economía de guerra ni soldados sobre el terreno", afirmó. Pero justificó que "necesitamos reforzar nuestra capacidad de disuasión", "No para ser temidos, ni para arrastrar al mundo a una carrera armamentística, sino para ser respetados y poder proteger el gran proyecto de paz, democracia y libertades que es Europa", dijo.

En esta demanda de aumentar el gasto militar, no obstante, Sánchez chocó con su socio de coalición, Sumar, y también con aliados como Podemos o ERC, que coinciden en su total rechazo. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, instó a Sánchez a anular la promesa a la OTAN de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB: "Ese compromiso tiene que ser suspendido", reclamó.

"El rearme no frena la guerra, la alimenta", advirtió la líder de Podemos, Ione Belarra, Y Gabriel Rufián, portavoz de ERC, rechazó una "escalada armamentistica". "¿De verdad a este mundo le hacen falta más armas?", requirió.

### El PP abre en el Senado la incierta vía del conflicto institucional con el Congreso

JULIO HURTADO Madrid

En su cruzada contra la amnistía, la mayoría del PP en el Senado ha abierto una vía inédita, la de plantear un conflicto de atribuciones con el Congreso, al considerar que la Cámara Baja se extralimitó al cursar como proposición de ley una "reforma constitucional enuna mayoría cualificada.

A la espera de lo que responda el Congreso ante este requerimiento sin precedentes que pone al límite las costuras del sistema bicameral -el Senado tradicionalmente ha sido una Cámara de segunda lectura y ahora el PP reclama para él una función "en pie de igualdad"-, la oposición al Go-

cubierta" que hubiera requerido biernose reserva la opción de apelar al Tribunal Constitucional: "Iremos paso a paso", se limitó a decir su portavoz, Alicia García.

El debate de ayer sirvió, de nuevo, para que los partidos reiteraran sus posiciones sobre la anuuistía, en la que los populares ven un "trágala" remitido desde el Congreso por la necesidad de Pedro Sánchez de obtener los votos de

Junts para ser investido presidente, mientras que los grupos que dan apoyo al Ejecutivo fijan el punto de partida en una etapa de diálogo que irá en beneficio de la convivencia en Catalunya.

Así pues, el PSOE calificó de "auténtico disparate" la pretensión del PP de derogar la ley de Amnistía antes de que se publique en el BOE y emplazó a la oposición a esperar y recurrirla ante el Tribunal Constitucional Salvo Vox y CC, que votaron a favor, y UPN, que se abstuvo, los demás rechazaron el "filibusterismo" de una propuesta "sin recorrido"...

### Salvador Illa tendrá que declarar el 24 de abril

 Salvador Illa tendrá que declarar en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, el 24 de abril, a las puertas de la campaña electoral y dos días después del propio Koldo Garcia y de quien era su jefe de gabinete en Sanidad, Victor Francos.

# Kaliningrado, ese enclave del que usted me habla

ANÁLISIS

ANACIUL DIBNE



La guerra de Ucrania pasa por el mar Báltico. Septiembre del 2022: voladura submarina de los gasoductos Nord Stream. Abril del 2024: destrucción de un navío militar ruso en el puerto de Kaliningrado, la antigua Königsberg prusiana, ciudad natal del filósofo Immanuel Kant. Es la guerra de los dos mares: Báltico y Negro. Kaliningrado y Odesa definen un arco geográfico vital para la mayoría de los países europeos. La barrera pirenaica impide verlo con claridad desde España.

El Congreso de los Diputados debatió ayer sobre los tres principales escenarios de guerra en el mundo –Ucrania, Oriente Medio y el Sahel-, con la barrera pirenaica en su sitio y con los sentimientos muy encendidos. Mas abajo de los Pirineos, los sentimientos, herramienta fundamental en la lucha política, se proyectan mucho mejor sobre la torturada franja de Gaza.

La matanza de Gaza provoca un rechazo mayoritario en España y convoca una amplia coalición de sentimientos humanitarios. La guerra de Ucrania, por el contrario, provoca una gran incomodidad e invita a hablar del aumento del gasto militar. El Estado Mayor de la UE, uno de los embriones del futuro ejército europeo, acaba de advertir que la "movilidad militar" debe ser una de las prioridades de la política de transportes Barcelona es hoy el único puerto de la península Ibérica desde el que se podrían enviar por tren convoyes militares directos al frente del Este. Barcelona es hoy un puerto de alto interés para la OTAN. He ahí un dato para las próximas elecciones catalanas.

La politica internacional es el único carril que **Pedro Sán-chez** tiene hoy disponible para intentar salir del cráter provocado por el caso Koldo, los desgastes de la ley de Amnistía y la creciente desazón social ante la saturación de la violencia verbal en el debate público, táctica obsesiva del Partido Popular, secundada ahora por el PSOE, para no parecer debil. Seguramente un error de los socialistas.

Sánchez se ha puesto al frente de los países europeos más críticos con el Gobierno de Israel, con la tácita anuencia de Estados Unidos, que no ha querido criticar la significativa ausencia española en los despliegues navales en el mar Rojo, España abandera el reconocimiento del Estado palestino, iniciativa que seguramente se hará pública antes de las elecciones europeas de junio, en las que **Josep Borrell** podría volver a encabezar la lista del PSOE. Ese reconoci-

Sánchez admite que deberá gastar más en defensa, Feijóo defiende Palestina con extrema cautela

miento cuenta con mucho apoyo social, y el Partido Popular lo sabe. Alberto Núñez Feijóo sabe que en este punto no puede ponerse al lado de José María Aznar, más entusiasta del Likud que del pueblo judío. Feijóo se ubicó ayer con mucha cautela en el campo palestino, sin una sola crítica a Israel.

Sánchez sabe que el rearme puede hundirle la legislatura y evita el lenguaje militarista de otros lideres de la UE. Sabe también cuál es el mandato de Bruselas, y ayer afirmó, sin medias tintas, que se deberá gastar más en defensa. Ese será el capítulo clave de los presupuestos del 2025, que empezarán a discutirse el próximo otoño con los resultados de la actual gincana electoral sobre la mesa. Ese será el momento decisivo. Feijóo calla, mira, martillea y observa con atención a Junts.

(Brillante estreno de **Íñigo Errejón** como portavoz parlamentario de Sumar. **Pablo Iglesias** y Errejón fueron las dos mejores cabezas del primer Podemos. **Ben-Hur** y **Messala**, una pelea que hará época. Aún no ha concluido) •

# Broncano aterriza en el Congreso tras consumarse su fichaje por RTVE

El voto de calidad de la nueva presidenta del ente desbloquea la operación

ASIER MARTIGRENA

Madrid

La votación del consejo de administración puso ayer fin al culebrón del fichaje del presentador David Broncano por Radio Televisión Española (RTVE), que, automáticamente, pasó a convertirse en munición en la refriega parlamentaria entre PSOE y PP.

"Entre el programa que quiere llevar a las noches de TVE, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero", le espetó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez durante la sesión plenaria de ayer

El líder popular se refería así a la contratación del cómico que Génova ha elevado a la categoría de controversia política al enmarcarla en una supuesta intención del PSOE de disputarle el liderazgo del llamado prime time a Pablo Motos, cuyo



El presentador David Broncano

programa, *El hormiguero*, incluye un espacio de tertulia que de manera reiterada carga contra

"Los dos sabemos que no le está yendo bien; sobrevive us-

el Gobierno.

ted a trancas y a barrancas, senor Sánchez", añadió Feijóo como guiño a los nombres de las mascotas que aparecen junto a Motos en su programa de Antena 3. El caso es que el consejo de administración de RTVE acordó ayer contratar el formato de La resistencia, que dirige y conduce Broncano, para emitirlo de septiembre del 2024 a julio del 2027 en La 1.

Y lo hizo por cinco votos a favor -dos de Concepción Cascajosa, quien hizo valer su voto de calidad como presidenta, otro del consejero también propuesto por el PSOE Ramon Colom, un cuarto del elegido por el PNV, Juan José Baños, y un quinto, del consejero Roberto Lakidain, a propuesta de Unidas Podemos-, frente a los tres votos en contra de los consejeros del PP y la abstención de José Manuel Martín Medem, también elegido en su momento a propuesta de Unidas Podemos, pero hoy integrado en Sumar dada su pertenencia al PCE.

La propuesta llevada por Cascajosa a la votación, y que su predecesora, Elena Sanchez, se negó a apoyar propiciando su posterior destitución, asciende a 14 millones por temporada, pudiéndose cancelar o renegociar a partir de la segunda si en los primeros seis meses no se alcanza una cuota de pantalla del 7,5%.

Feijóo enmarcó el citado desembolso en la necesidad de Sánchez de mejorar su "vanidad televisiva", aunque le auguró poco retorno para los intereses del líder del Ejecutivo asegurando que "a la gente no le interesa la propaganda" de quien "ha dinamitado las siglas de su partido. Ya no es socialista, ni es obrero ni es español".

### Feijóo afea a Sánchez el desembolso con el único objetivo de mejorar su "vanidad televisiva"

Fuentes del ente, no obstante, remarcan que el montante de cada uno de los programas que conducirá Broncano a la vuelta del verano televisivo ascenderá a 87.000 euros. Un 25% menos de los cerca de 120.000 euros que cuesta de media cada capítulo de la serie 4 estrellas que se emite en la actualidad en la citada franja televisiva.

### Suscribete a La Vanguardia y llévate la aspiradora más ligera y potente de Rowenta

3 meses de suscripción

De lunes a domingo









Aspiradora sin cable X-Nano de Rowenta Regalo valorado en 179,99 t

Rowenta

Suscribete en el 933 481 482

LAVANGUARDIA



# El Govern propone ampliar el uso de las pistas de El Prat sin tocar las lagunas

El Ejecutivo catalán plantea cambiar su funcionamiento unas horas en verano

ALEX TORT
Barcelona

Modificar el funcionamiento de las pistas del aeropuerto de Ei Prat solo durante los meses de julio y agosto y desde las diez de la mañana a las dos del mediodía. Esta es la propuesta del Govern, según ha podido saber *La Vanguardia*, para incrementar la capacidad de la infraestructura y poder asumir, así, una mayor cantidad de vuelos de largo recorrido.

Actualmente, el Prat trabaja con dos pistas paralelas y otra transversal, que se usa de noche o en periodos de poca actividad. De las dos primeras, la más larga y la que está más lejos del mar es para aterrizajes; la otra, para despegues. La propuesta pasa por que en julio y en agosto, en una franja horaria de cuatro horas a partir de las diez de la mañana, estas dos pistas paralelas se independicen, para asumir ambas por sí solas aterrizajes y despegues. La medida permitiria pasar de los 78 vuelos por hora a 90, el máximo previsto en la declaración de impacto ambiental.

En el Ejecutivo de ERC justifican esta temporalidad: solo durante estos dos meses se alcanza "el máximo de la capacidad disponible" del primer aeropuerto de Catalunya, sobre todo por el incremento de demandas de vuelos intercontinentales. Y apuntan que Aena "sobredimensiona" las limitaciones de El Prat y asegura que hay problemas de congestión solo unas horas al día en pocas semanas al año, ¿El cálculo? Un 1,2% del tiempo anual y mayoritariamente en verano.

En el plan del Govern de Aragonès también se reclama que se cambie el modelo de gobernanza, que ahora mismo está en manos de Aena, para que la Generalitat se incorpore a la gestión de los aeropuertos localizados en Catalunya. Eso es así porque el Gabinete catalán apuesta por aumentar también el papel complementario de los aeropuertos de Girona y Reus y canalizar allí el crecimiento de vuelos. La interconexión en tren de alta velocidad con Barcelona sería del todo necesaria.

Además, en el Govern consideran que no es tolerable que Aena,



Un avión de Turkish Airlines, en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat

como entidad público-privada, gestione y gobierne al mismo tiempo. El cambio de gobernanza va en 
el sentido de "proteger los intereses generales, y no los particulares 
que Aena tiene". Insisten en que el 
suyo es favorecer los vuelos de largo radio y afirman que los cambios 
en el funcionamiento de esta opción, sin participación de la Gene-

### La opción pasa por cambiar la operatividad de las pistas solo en julio y agosto y de las 10 h a las 14 h

ralitat, sería dar "un cheque en blanco a Aena".

Los republicanos consideran que la suya es la mejor fórmula para que no queden afectados los espacios naturales protegidos de la Ricarda y el Remolar, que otros proyectos sí afectan. Además, a su parecer, no interferiría en el desarrollo del puerto de Barcelona.

Pero uno de los grandes problemas de lo que plantea el Govern es el impacto acústico que implica y que tantas quejas ha provocado por parte de algunos vecinos de Gavà y Castelldefels. Con la propuesta, el Ejecutivo catalán, además de remarcar la temporalidad de las posibles molestias, asegura que "en ningún caso se superará el límite acústico legal en las viviendas afectadas".

Pero propone mitigar la contaminación acústica con un plan de inversiones que contemple, por ejemplo, insonorizaciones en espacios residenciales, la compra de viviendas o compensaciones económicas para los vecinos. El Govern sugiere que para sufragarlo se destinen los 260 millones de euros previstos para una ampliación de la tercera pista que ERC no está dispuesta a llevar a cabo, al contrario del Estado o Foment

De la misma manera, ERC sigue reclamando la terminal satelite, porque, entre otros motivos, contribuiría a la conectividad intercontinental, El gobierno español a lo largo de los años la ha planteado varias veces, pero nunca la ha ejecutado. Por eso en el Govern no entienden que liguen su construcción a una hipotética ampliación de las pistas del aeropuerto y a 1,700 millones de euros de inversión previstos para la modernización.

La opción no es conocida hasta hoy por el ministerio. No en vano, la comisión técnica Generalitat-

### La Generalitat cree que favorece los vuelos de larga distancia y reclama cogobernanza en los aeropuertos

Estado para la mejora del aeropuerto de El Prat solo se reunió en
enero, y para constituirse. El Govern entrará en funciones tras las
elecciones del 12 de mayo. La
apuesta podría quedar en papel
mojado, pero en Palau creen que,
además de ser fácilmente reversible, puede asumirla cualquier gobierno.•

# Comín será el candidato de Junts en las elecciones europeas

I. P. T. Barcelona

El exconseller Toni Comín, ahora eurodiputado, será el candidato de Junts per Catalunya en las elecciones europeas del próximo mes de junio. El dirigente, que contaba con el aval de Carles Puigdemont, sumó en las primarias un 77% de los apoyos por un 9% que apoyó al candidato alternativo, Joan Josep Florensa, presidente de la agrupación local de Junts en Gandesa (Terra Alta),

La previsión inicial era que el expresidente catalán volviera a encabezar la candidatura posconvergente, como hizo en el 2019. Sin embargo, el adelanto electoral catalán precipitó un cambio de planes y el líder de JxCat será candidato a la presidencia de la Generalitat.

### Illa acentúa el carácter progresista del PSC con los agentes sociales

LUIS B. GARCÍA Barcelona

El candidato del PSC a las elecciones de mayo, Salvador Illa, cerró ayer una semana de reuniones con las principales entisindicales -UGT, dades CC.OO, y Unió de Pagesos- y sociales, como la Taula del Tercer Sector, con la que el PSC firma un manifiesto en favor de la "estabilidad" y la atención a las políticas sociales. En la reunión de ayer con el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, que cerró esta ronda de contactos. Illa remarcó el carácter socialdemócrata y progresista de su partido frente al de rivales directos, como Junts o ERC, que se han centrado estos primeros días de precampaña en subrayar su perfil independentista.



# El nieto del capitán Lozano

**EL MIRADOR** 

JUSTO BARRANCO



Ha sido conocido como el hombre tranquilo, el hombre del talante, y, también, como Bambi y Sosomán. Pero como José Luis Rodríguez Zapatero recuerda en su nuevo libro, nacido de las conversaciones con Màrius Carol, antes de ser famoso fue, durante mucho tiempo, el nieto del capitán Lozano. Ese capitán republicano que la noche antes de su fusilamiento el 18 de agosto de 1936 en Puente Castro escribió una breve carta: "Muero inocente y perdono, pido a mi familia que también perdone. Nunca fui un traidor a la patria y mi único credo fue el amor al bien republicano, un ansia infinita de paz y el mejoramiento de lo humilde". Pocas veces se habrá podido afirmar de nadie con más certidumbre que somos nuestra biografia.

La carta y el recuerdo del abuelo fusilado abren Crónica de la España que dialoga (Navona), un libro que ayer se presentó en el Ateneo de Madrid con póquer de ministros (María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Ana Redondo), pero también con Miguel Sebastián, Cándido Méndez, Magdalena Valerio, Pepiño Blanco, y hasta el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Y Jaume Roures, propietario de Navona y quien tuvo la idea del libro. Un volumen de conversaciones cuyo titulo, ironizó Carol, es hoy "un oxímoron, porque el diálogo no está



Ana Pastor, José Luis Rodríguez Zapatero y Màrius Carol, ayer en el Ateneo de Madrid

de moda en España. Hoy la política de este país está más en la embestida". Un diálogo que dijo, para Zapatero no era tanto el medio como un fin en sí mismo.

Ana Pastor ejerció de maestra de ceremonias junto a Zapatero y el exdirector de *La Vanguardia*, al que felicitó por recoger en el libro "un montón de cosas que no habíamos logrado sacar al presidente en muchos temas". Como el fin de ETA, Zapatero rememoró una es-

cena de thriller en el dormitorio de la Moncloa, con una llamada de Rubalcaba en la madrugada, con su esposa Sonsoles preguntando qué pasaba y el ministro del Interior explicándole que Thierry, líder de ETA, decía haber puesto siete u ocho bombas por el país y no iba a revelar dónde estaban si no hablaba por teléfono con Zapatero. "No fue una decisión fácil", recordó, "pero me fiaba mucho de Alfredo, que recetó calma. Aun así había un

espacio de incertidumbre, y si hubieran comenzado a explotar bombas, habría sido muy duro".

También evocó como en ese momento en el que parecía posible el fin de ETA, el rey Juan Carlos ejerció de mediador entre Rajoy y él por las negociaciones. Y les reunió: "No fue ni bien ni mal Estando Rajoy, tampoco es extraño", ironizó Zapatero, que contrapuso la actitud de Rajoy en su investidura en el 2004 -- "no hubo ni una línea de deslegitimación hacia mi victoria"— con lo que sufre Sánchez. De hecho, explicó que el día que oyó a Feijóo que "Sánchez trataba mejor a los verdugos que a las victimas, le pedí a mi secretaria limpiar mi agenda, nos íbamos a dedicar a las elecciones". Y remarcó que "contra ETA tuvimos una victoria limpia que ha permitido por fin después de dos siglos tener en nuestro país mas de diez años sin violencia política"

### Ana Pastor presentó en el Ateneo de Madrid el libro de conversaciones entre Zapatero y Carol

Zapatero no quiso dejar sin condenar otra violencia, la de Israel, y el doble rasero que está usando Occidente - "esas muertes de gente inocente en Gaza van a dejar huella en todos, puede ser un antes y un después, como la intervencion ilegal en Irak que convirtió Oriente Medio en un desastre". En política interior, repitió que "la amnistía es muy buena para el país" y reivindicó una España plural: "Durante mucho tiempo hubo una interpretación estrictamente castellana de España que no nos ha venido bien. Y me preocupa que ahora esa interpretación de monopolio de España se haga desde Madrid. Necesitamos una interpretación espade España, de su diversidad"...

# Especial Magazine: Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó

- Carlos Alcaraz, estilo y carácter de campeón
- 125 años del RCTB, el club de los campeones
- Estrellas del torneo: Alcaraz, Nadal, Tsitsipas...
- 🔊 El estilo de Federer, el gentieman de la pista
- Laura Roquet, pasión por los caballos
- Carlota Ciganda en la élite del golf
- Vivir el torneo: 'hospitality' y proyectos solidarios



Especial
Open Banc Sabadell
Trofeo Conde de Godó
con La Vanguardia

Elecciones en



# El CIS otorga por primera vez una victoria a EH Bildu sobre el PNV

El mismo organismo había dado la victoria a los jeltzales la semana pasada

ANDER GOVOAGA

Si las encuestas sirven esencialmente para detectar tendencias, el último sondeo del CIS debería poner en alerta al PNV. El Centro de Investigaciones Sociologicas (CIS) otorga, por primera vez, una victoria a EH Bildu en las elecciones al Parlamento vasco del dia 21 y, sobre todo, estima para la coalición abertzale una tendencia al alza, frente a una pérdida de apoyos para el PNV.

El organismo dirigido por José Félix Tezanos adjudica a Bildu una estimación de voto de entre el 34,2% y el 35,1%, mientras que a los jeltzales les deja ligeramente por debajo, con entre un 32,6% y un 33,5%. El CIS no realiza esta vez una proyección de los escaños que lograrian, aunque llama la atención cómo cambia las tornas en relación con su anterior medición, publicada el 1 de abril.

En aquel sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó entre los días 18 y 22 de marzo, el CIS otorgaba a los jeltzales una estimación del 36,1%, frente a un 33% en el caso de Bildu, Esto situaba a los nacionalistas vascos con entre 30 y 31 escaños, frente a los 28-29 que la encuesta atribuía a los independentistas. Ahora, con un trabajo de campo realizado entre los días 1 y 8 de abril y 4.000 entrevistas, la coalición abertzale lograría una subida de entre uno y dos puntos, frente a una caída, en el caso de los jeltzales de alrededor de tres puntos, de manera que la balanza se decantaría del lado de la candidatura liderada por Pello Otxandiano.

No es sencillo realizar una traducción a escaños de estos porcentajes, ya que no vale lo mismo un voto en Bizkaia que uno en Álava (se reparten 25 escaños en cada territorio, al margen de su población). No obstante, una hipotética victoria de Bildu en porcentaje de voto significaría con toda seguridad un triunfo en escaños, ya que la coalición abertzale es más fuerte, en términos

relativos, en Gipuzkoa y Álava, los territorios en los que la traducción de los votos a escaños más suma.

En cuanto a la estimación para el resto de formaciones, el PSE se mantendría en tercera posición con una estimación de entre el 13,3% y el 14,1%, un porcentaje superior al que le otorgó el anterior sondeo (13,1%); el PP rondaría el 7%, algo menos que en el anterior (7,7%); Sumar se situaria entre el 3,1% y el 3,6% (3,7% en el anterior); y Podemos alcanzaría el 3.1%-3,2% (2,5% en el previo). Vox también crecería, pasando de una estimación del 1,7% a un 2,7%-3%.

La semana pasada, la encuesta

del CIS sirvió para calmar los ánimos en las filas jeltzales, ya que les otorgaba una victoria en votos y escaños, y, de hecho, les daba prácticamente la misma representación que hoy tienen (31 diputados), bajando a lo sumo un escaño. Esta nueva entrega del CIS vuelve a igualar al máximo el pulso entre jeltzales y abertzales, que alcanzarían un impulso sin precedentes, pasando de sus actuales 21 escaños a rozar los 30.

Atendiendo a los microdatos, además, el sondeo dibuja una tendencia inquietante para el PNV: las transferencias de voto hacia Bildu son significativas. Tomando como referencia los comicios del 2020, marcados

por una elevada abstención, el PNV contaría con una fidelidad de voto del 62,4%, mientras que un 9,1% de quienes les votaron optarían ahora por Bildu, un 2,3% por el PP y un 17,9% se declaran indecisos. En cuanto a la coalición abertzale, contaría con una fidelidad de voto del 88,2% y solo un 6% de guienes les votaron se declara indeciso. Además, recibirían ese 9% de votos procedentes del PNV, un 31,9% de Podemos o un 10,4% de la abstención.

En todo caso, la parte más decisiva de la campaña esta por llegar y el porcentaje de indecisos sigue siendo muy elevado, el 19,3%, según el CIS.



Los participantes en el debate televisado posan junto a la presentadora, Nerea Reparaz

### Primer debate con los candidatos principales

• El primer debate entre candidatos a lehendakari al que asistieron tanto Imanol Pradales (PNV) como Pello Otxandiano (EH Bildu) tuvo lugar anoche en ETB-1, en euskera, después de que horas antes ambos candida-

tos se hubieran abstenido de participar en el organizado por TVE. Anoche, participaron en el debate, junto a Pradales y Otxandiano, los candidatos a lehendakari del PSE, Eneko Andueza, y de Podemos, Miren Gorrot-

xategi, mientras que el PP estuvo representado por Laura Garrido y Sumar por Andeka Larrea. Vox no quiso participar, aunque estaba invitado. ETB emitirá un segundo debate, en castellano, el próximo martes 16.

### Un amigo de Zaplana reconoce que era su testaferro en el extranjero

ENRIQUE BOLLAND

A icante

"Me decían que era dinero de Zaplana y de la familia. Yo era amigo, le hacía favores. Si eso se llama testaferro, pues testaferro". Esta declaración de Joaquín Barceló, uno de los acusados en el caso Erial. que juzga el presunto cobro de co-

misiones por adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana, apunta al exministro y expresidente Eduardo Zaplana como responsable de la trama y propietario del dinero que negó el martes tener fuera de España. "No sé si he sido del PP, he sido seguidor de Eduardo Zaplana", había dicho Barceló -conocido como Pachano- al comienzo de su declaración.

"Conozco a Zaplana desde hace 50 años. Somos amigos desde siempre", añadió. Preguntado luego por si se sentia traicionado, el exministro afirmó: "No es cuestión de sentimientos, sino de decir la verdad"

En su declaración, Barceló, que se negó a responder a los abogados de Zaplana y a otros acusados, ratificó las tesis del fiscal. Sobre una

cuenta en Andorra dijo que "los cinco millones de euros me los dio Francisco Grau (el cerebro financiero de la trama, según el fiscal), que era dinero de Zaplana". Barceló dijo que, aunque le ingresaron el dinero en su cuenta personal, "me dijeron que el dinero era de negocios de Zaplana", Admittó haber viajado a Luxemburgo "en el avión de los Cotino" para hacerse cargo de una sociedad a solicitud de Zaplana, y aseguró que fue él quien le presentó al abogado uruguayo Fernando Beihot, cuya declaración es clave, "para sustituirme en la gestión de las empresas"...



mecalux.es/software



Josep Martí Blanch

## Motos o Broncano han de helarte el corazón

spañolito que vienes al mundo te guarde Díos, Pablo Motos o David Broncano han de helarte el corazón. Sirva la cuchufleta para no perder el buen humor entre tanto malhumor y restreñimiento político. Ayer de nuevo artillería pesada en las Cortes, Si de nuestros gobernantes y dirigentes dependiera, no quedaria un solo ciudadano sin ser llamado a las barricadas que por todas partes andan construyendo unos y otros. El Congreso y el Senado no dejarán de oler a ajo hasta después de las elecciones europeas.

Llevan parte de razón quienes ven similitudes entre el ambiente que preside estos meses la política española y el que había en Catalunya en los momentos álgidos del proceso.

También entonces la agenda era permanentemente agresiva y divisiva ¿Carne o pescado? Las dos cosas no podían ser. Quienes decian comer tanto una cosa como la otra, o ninguna de las dos, resultaban inclasificables e incómodos. Por eso se les marcaba con la cruz de la equidistancia, palabra que nunca había sido un insulto, pero que en el bienio 2015-2017 se utilizó en Catalunya para vilipendiar a quien no manifestaba claramente una preferencia, fuera independentista o constitucionalista.

El ambiente que desde las Cortes promueven el Gobierno y la oposición se asemeja al de entonces y promueven lo mismo. O conmigo o contra mí. Suerte que el ciudadano común hace tiempo que le vio



**Pablo Motos** 

el cartón a la política y sabe que parte del aliño solo sirve para resaltar el sabor picante de los ingredientes. De no ser así, si debiéramos tomarnos en serio todo lo que escuchamos de las bocas de sus señorías, el riesgo de acabar moliéndonos a palos unos a otros seria ciertamente real

Guerra sin prisioneros y en todos los frentes. También en RTVE a cuenta del fichaje de David Broncano por la friolera de 28 millones de euros por dos temporadas para que el programa que presenta, *La resistencia*, deje de verse en Movistar+ para emitirse en la televisión pública.

Una maniobra impuesta por la Moncloa que ha dinamitado el órgano de gobernanza del ente público y evidenciado que el Ejecutivo no está ni siquiera por la labor de guardar las mínimas apariencias cuando se trata de imponer su voluntad. Tantas leyes de despolitización de los medios públicos, y también de los entes televisivos autonómicos puede decirse lo mismo, para acabar sin movernos de sitio. La crisis en TVE es un buen ejemplo del estilo de gobierno que Pedro Sánchez ha imprimido a esta legislatura ya totalmente desacomplejada: ladran, luego cabalgamos. Pero si no ladran, hagámoslos ladrar.

La lectura más común de la llegada de David Broncano a TVE dice que se trata de una operación para contrarrestar políticamente la mordacidad que para con el Gobierno gasta Pablo Motos en El hormiguero (Antena3). De ser cierto que se trata de un capricho presidencial con este objetivo, estariamos ante el mejor ejemplo para ilustrar la mala salud del talento político en España. Imaginarse tanta materia gris como hay en la Moncloa pariendo una operación de tan poco calado y recorrido merecería un gran suspenso en maquiavelismo político.

Lo que no es una lectura, sino un certeza, porque así lo acreditan los hechos, es que al aparato presidencial no le ha temblado la mano para demostrar que al Gobierno no se le tose. Y si para ello ha de provocarse una crisis de primerisimo nivel en una importante empresa pública, pues se provoca, Y si además ha de acreditarse que la independencia de los medios públicos respecto al poder político sigue siendo una quimera en España, pues se acredita Añadamos que eso no hace del reinado de Pedro Sánchez una excepción. Porque, para ser sinceros, ha de añadarse que siempre ha sido así. Con la excepción de la presidencia de José Luis Rodriguez

### Se pretende que elegir un programa para echarse unas risas sea un acto de militancia

Zapatero, que sí se tomo bastante en serio la autonomía del ente público de radiotelevisión.

Pablo Motos versus David Broncano El hormiguero contra La resistencia. El ambiente anda tan cargado que incluso se pretende que darle al botón del mando a distancia para echarse unas risas sanas sea catalogado como un acto de militancia política. ¿De Broncano o de Motos? ¿Y tú de quien eres? Dan ganas de contestar al estilo de No me pises que llevo Chanclas: ¡De Marujita!

@JosepMartB anch



# Fiesta solidaria del suscriptor en el Tibidabo

### CON TU ENTRADA COLABORAS CON ALDEES INFANTILS SOS CATALUNYA

Disfruta de un día mágico con entradas a precio especial, un 15% de descuento en la restauración del Parque y actividades gratis exclusivas para los socios. ¡No te quedes sin tu entrada, son limitadas!

Sábado 20 de abril a partir de las 11 h Parque de atracciones Tibidabo. Barcelona



¡Compra aquí tu entrada! clubvanguardia.com



JUEVES, 11 ABRIL 2024 LA VANGUARDIA 17

# Ningú no sap més d'idiotes que Quim Monzó

PER SANT JORDI, UN LLIBRE SOBRE ELS IDIOTES QUE ENS ENVOLTEN AMB LA CARACTERÍSTICA VEU D'UN DELS GRANS DE LA NOSTRA LITERATURA

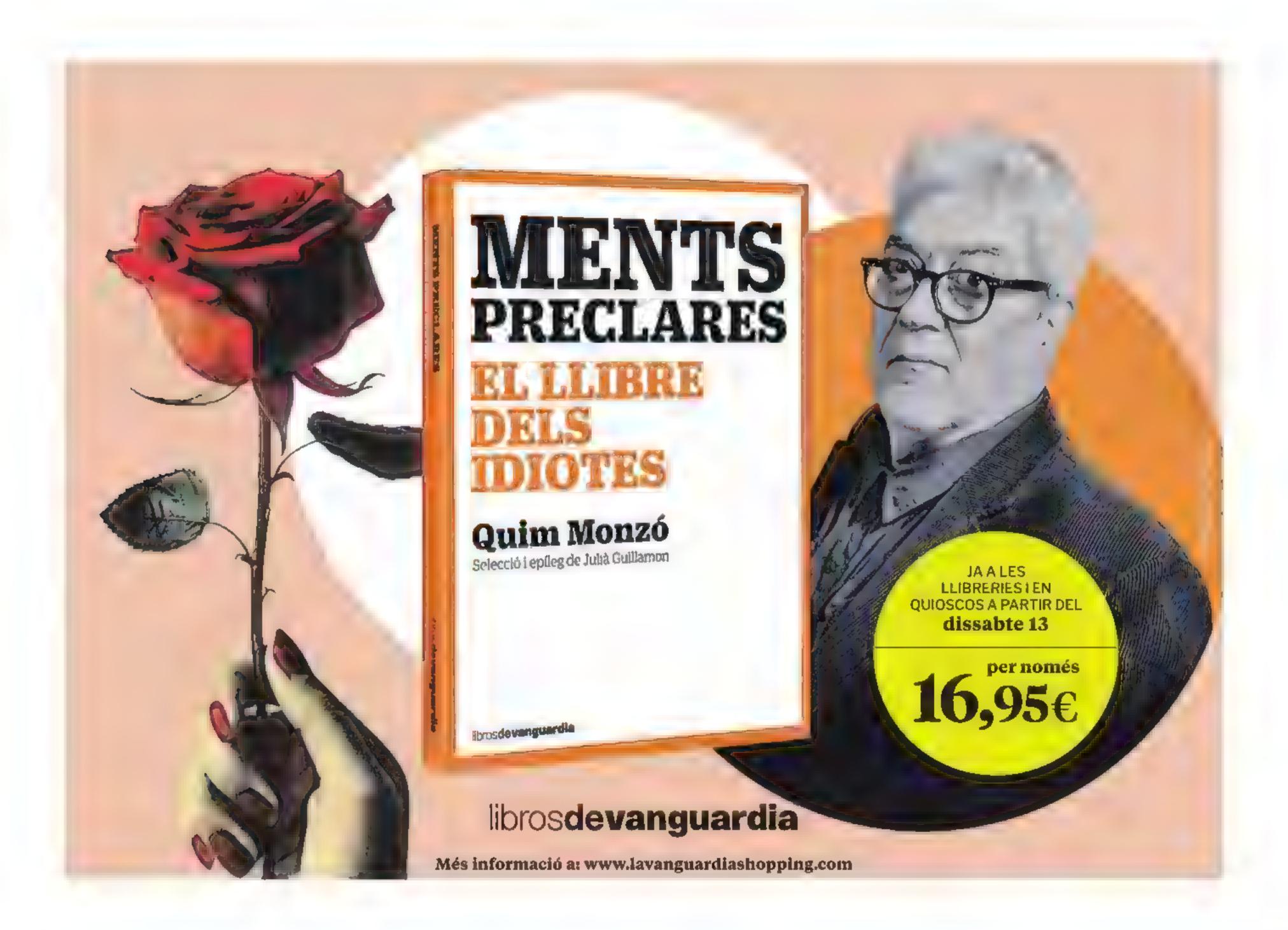



### LA VANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

DIRECTOR Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS Lola Garcia Miquel Molina Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Álex Rodríguez Manel Pérez

SUBDIRECTORES Isabel Garcia Pagan Lluis Uria Joel Albarrán Lucia González

### "Alianza de país" por la vivienda

Cumbre para impulsar

la construcción de

pisos a precio

asequible en España

a cumbre para impulsar la construcción de viviendas anunciada para hoy por el presidente Pedro Sánchez debería ser determinante para avanzar en este objetivo. Los muchos anuncios que se han hecho desde el Gobierno para afrontar la gran escasez de pisos a precio asequible, tanto de compra como de alquiler, deben concretarse en un plan ambicioso y específico que involucre al sector público y al privado. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en este sentido, ha afirmado -acertadamente- que hay que lograr una "alianza de país" que haga de la vivienda el quinto pilar del Estado de bienestar.

Hoy deben reunirse con el Gobierno, en la Moncloa, los representantes del sector inmobiliario, de la banca, que es la gran

financiadora, y de los sindicatos, como defensores de los intereses de quienes necesitan -y no pueden- acceder a una vivienda. El objetivo que se plantea desde el sector de la construcción sería acordar las bases para que fuera posible la edificación de 150 000 nuevas viviendas al año. De esta manera, en el horizonte de un decenio, se podría disponer del millón de nuevas viviendas que necesita España.

El sector de la construcción, que quedó desmantelado tras la gran crisis inmobiliaria, ya no tiene la capacidad de construir entre 400 000 y 500.000 nuevas viviendas anuales como hacía

en sus mejores épocas. Ahora, el proceso debería estar mucho más planificado y ajustado, porque muchas de esas viviendas construidas entonces aún se hallan vacías y en venta porque se edificaron en lugares en los que no había ni hay demanda

El aumento de la oferta de pisos a precio asequible y en los lugares adecuados, fundamentalmente para alquilar, es la única solución eficaz para las dificultades de acceso a la vivienda que, según la mayoría de las encuestas, constituyen el primer problema de los ciudadanos, junto con la necesidad de empleos mejor pagados. La enorme brecha entre los niveles salariales y los precios actuales de la vivienda es prácticamente im-

posible de salvar, especialmente, para la mayoría de las jóvenes generaciones.

La promesa del presidente Sánchez fue que, durante esta legislatura, el Gobierno tomaría las medidas para poder construir 184.000 viviendas, lo que supondría 46.000 al año, un objetivo mucho más moderado del que se plantea desde el sector. Ya ha adoptado algunas iniciativas, entre ellas la aprobación en el último Consejo de Ministros de la primera fase de un aval de 4.000 millones de euros para promotores interesados en construir vivienda de alquiler asequible, así como otra línea de avales por 2.500 millones para facilitar la adquisición de primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo. Pero ni eso ni las otras medidas anteriores, como la libe-

ración de pisos de la Sareb para alquiler social, basta.

Lo fundamental, en primer término, de-

be ser ofrecer una mayor seguridad juridica para el sector, con un horizonte legislativo claro y estable, tanto para la construcción como para el alquiler, con objeto de superar el clima de desconfianza actual y movilizar la máxima inversión privada posible. En ese marco es fundamental la

oferta urgente de suelo urbanizable, algo que depende de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que se debería agilizar. La reforma de la ley del Suelo que el Gobierno ha presentado en el Congreso va en ese sentido. Lo ideal es que se pudiera aprobar con amplio consenso para que fuera eficaz.

Conseguir la colaboración del sector privado y atender sus planteamientos es fundamental para que la "alianza de país" por la vivienda que propone el Gobierno tenga éxito, al igual que lo es la complicidad con autonomías y municipios, que son los grandes tenedores de suelo. Si las cosas se hacen bien, como hemos dicho en otras ocasiones, España podría encarrilar en los próximos años la resolución del problema de la falta de vivienda social y asequible. Sería un avance histórico para cumplir con el derecho constitucional a una vivienda digna.

## Infancia desprotegida

El número de niños

víctimas de distintas

formas de violencia

sigue creciendo

n hombre de 43 años asesinó el martes en El Prat de Llobregat a su esposa de 42 y a sus dos hijos gemelos -niño y niña- de ocho, antes de suicidarse, echándose a la vía del tren al paso de un convoy. Al parecer, el homicida sufría una fuerte depresión y, también, problemas económicos.

Con estas dos víctimas de tan corta edad son ya siete los niños que en lo que va de año han perdido la vida asesinados en España (cinco en Catalunya) por personas de su círculo

íntimo que debian haber velado por su seguridad. No parece, en primera instancia, que el caso de El Prat responda exactamente al concepto de violencia vicaria; es decir, aquella en la que los hijos a los que se mata son usados por el padre como instrumento para causar el mayor dolor posible a la madre. Pero, aun así, los niños asesinados en El Prat son una nueva expresión de la violencia que su-

fren los más pequeños en el seno de familias problemáticas y expuestas a la violencia de género. Y también, en líneas generales, de la desprotección que padecen los menores.

En nuestra edición de ayer informábamos a propósito de otra realidad lamentable; la de las agresiones sexuales que sufren los niños, el 90% de las cuales son cometidas por miembros de la familia, ya sean esposos o parejas de la madre, aunque también tíos, abuelos y personas con otros grados de parentesco. En el 26% de los casos estudiados, las víc-

timas sufrían abusos cotidianamente. Entre el 2019 y el 2023, el número de denuncias se incrementó en un 55%.

Tanto las agresiones contra niños con resultado de muerte como las de índole sexual son fenómenos en expansión. Lo cual nos indica que la infancia no goza de toda la protección que merece. Durante los últimos años, las instituciones y los colectivos feministas han hecho un gran esfuerzo pedagógico para concienciar a la sociedad de la gravedad de estos problemas. En las jóvenes generaciones, esa concien-

> cia está algo más afianzada. Pero las cifras de los casos relacionados con la violencia de género siguen siendo inaceptablemente altas

> En el caso de los niños, probablemente, no se ha hecho un esfuerzo de dimensiones comparables. Es más, no faltan los conocedores de la materia que achacan esta situación actual al hecho de que su resolución no ocupa una posición

muy destacada en las agendas ni en los programas de acción de las fuerzas políticas.

Obviamente, es imprescindible modificar este estado de cosas. No podemos asistir de brazos cruzados, impávidos, a semejante goteo de sucesos en los que las víctimas son quienes menos pueden hacer por protegerse. Es deseable, por tanto, que se analice el fenómeno con la atención que requiere y, acto seguido, que se tomen medidas urgentes para afrontarlo y reducirlo al mínimo.

### **FUTUROS IMPERFECTOS**

Màrius Carol



### La densa tinta del calamar

elemadrid ha reconocido en las últimas horas que difundió una falsa subvención a la esposa del presidente Pedro Sánchez. La cadena pública madrileña tuvo que emitir una rectificación de 24 segundos para reconocer que no comprobó si era cierta la subvención que el diario digital The Objective atribuyó falsamente a Begoña Gómez. El presentador del informativo introdujo esta noticia fake anunciando "nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez", como si se tratara de un personaje turbio. La persona que recibió esta subvención era, en realidad, una empresaria cántabra.

Este error no es ajeno a la campaña del PP, que utiliza el trabajo de la esposa del presidente para hacer oposición y crear una sombra de duda sobre su honorabilidad. Los populares, un tanto temerariamente, quieren

### Telemadrid tuvo que rectificar el 'fake' sobre una subvención a la mujer del presidente

llevar a Pedro Sánchez no solo al Senado para dar explicaciones, sino también ante los tribunales para esclarecer lo que denominan "los negocios de su mujer". El presunto caso no parece ser tal, pues en dos ocasiones la Oficina de Conflicto de Intereses, organismo independiente que actúa a requerimiento de terceros, ha archivado la denuncia tras ser investigada.

La intención de la dirección del PP es intensificar su presión a Sánchez en esta cuestión y prepara un escrito para elevarlo al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional para que tenga que presentarse ante la justicia. La decisión es firme y aunque en la Moncloa están tranquilos con respecto a los hechos, consideran que los populares están jugando sucio. Al ser preguntada por los periodistas, la portavoz del Gobierno, Pılar Alegría, ha declarado que el PP adopta la estrategia de la difusión de bulos e infamias desde el minuto uno. A su juicio, "necesitan esa densa tinta del calamar para que no se hable de esos delitos confesos en materia de corrupción que anidan en su partido".

La zanja abierta entre los dos grandes partidos del Parlamento amenaza con ser insalvable. Enric Juliana escribe en el epílogo de su último libro, España: el pacto y la furia, que la danza entre el pacto y la furia va a determinar los próximos años del país. De momento, la furia amenaza con

llevárselo todo por delante.

# De la mesa a la pizza

### Alfredo Pastor



n nuestra parte del mundo, la mesa ocupa un lugar central en la casa; en torno a ella se reúnen los miembros de la familia, para comer, para hacer los deberes o para charlar. Es algo indispensable en la política. Fuera del quirófano, la mesa nos evoca momentos de sosiego y reflexión. Al iniciarse un periodo de agitación electoral, acudir a la imagen de la mesa quizá nos ayude a no perder la calma ni el buen humor.

En uno de los salones del Banco de España se conserva una mesa isabelina, redonda, de mediano diámetro, provista de media docena de cajoncitos; dentro de cada uno, un abanico. Es una mesa de Consejo de Ministros de la época de la Restauración. En las plaquitas de marfil que adornan los cajoncitos, se lee Estado (hoy Exteriores), Guerra (Defensa), Gracia y Justicia (Justicia), Gobernación (Interior) y Hacienda. Creo recordar que no hay más etiquetas.

La mesa corresponde a lo que son competencias irrenunciables de todo Estado moderno. Es algo que nuestros políticos deberían tener presente a lo largo de las campañas electorales, para huir de exigencias imposibles y de pasos en falso.

Las competencias estatales (las que una Constitución federal llamaría "federales") no deberían ser susceptibles de cesión. Sin embargo, la administración de esas competencias, o de alguna de ellas, podría confiarse a un organismo de ámbito autonómico. En un artículo reciente, Andreu Mas-Colell pone como ejemplo la posibilidad de una agencia tri-

### Nos rodean amenazas, la unión es ahora una condición indispensable de supervivencia

butaria única. No se le escapan las enormes reticencias de la administración central frente a tal cambio. El autor las atribuye al recelo de que ese paso fuera considerado como la antesala de la independencia de Catalunya. No le falta razón, aunque puede que en la reticencia pese menos el patriotismo que la aversión a ceder poder. Hay algo en mi opinión no menos grave· en Catalunya, los inclinados a la independencia no dejan de repetir que cualquier cesión por parte del Estado no es más que un punto de partida en el camino hacia la independencia. ¿Cómo no vamos a recelar los demás?

Tiene razón Mas-Colell al decir que la independencia es fruto o de un acuerdo o de un cataclismo. El acuerdo no es posible, nadie desea un cataclismo, pero el independentismo se niega a afrontar el dilema, no cambia su discurso. En el resto de España, esa actitud produce una enorme desconfianza, y las instituciones, por bueno que sea su diseño, no pueden suplir la falta de confianza, que es mutua.

Esa es una situación que no nos podemos permitir. Nos rodean amenazas cuyos contornos apenas si logramos discernir, pero que sabemos que son reales: cambio climático, la mal llamada inteligencia artificial, conflictos bélicos. Dominan los factores que llevan a la división y al enfrentamiento, dentro de los países y entre ellos; crecen las desigualdades a la vez que se exacerban los sentimientos de identidad. La unión, que conlleva ahora un esfuerzo consciente en contra de otros impulsos, es una condición indispensable de supervivencia. No extendamos sobre la mesa del diálogo una pizza de la que cada cual pretenda servirse a su conveniencia.

# Todos contentos

### Quim Monzó



s un spot televisivo. En un convento, dos filas de novicias avanzan por el claustro y hacen cola para comulgar. Una monja chusquera coge un cáliz que hay en un rincón y ve que está vacio, sin hostias. Pero en una repisa ve una bolsa de patatas fritas Amica Chips y medio sonrie, Cuando la primera novicia -una preciosidad digna de Benedetta de Verhoevenllega ante el cura, el hombre tiene ya el cáliz en las manos. La novicía abre la boca, el sacerdote (miope como Rompetechos y con las gafas sucias) le pone en los labios lo que en principio le parece una hostia. La chica muerde la patata con un sonido crujiente y abre los ojos en éxtasis.

La Asociación Italiana de Espectadores ha reaccionado indignada: "El paralelismo entre la hostia y la patata frita es ultrajante". Consideran que es una falta de respeto y una blas-

### "El paralelismo entre la hostia y la patata frita es ultrajante"

femia. En las redes, las opiniones están divididas, pero no en la asociación de espectadores, radicalmente católica.

Amica Chips es la misma marca de patatas que hace cerca de veinte años hizo aquel otro spot con Rocco Siffredi, que se paseaba al lado de una piscina, rodeado de mujeres mientras jugaba con el doble sentido de la palabra patata: "Yo me he comido muchas patatas: sabrosas, fragantes... No puedo vivir sin ellas. Las he probado todas: americanas, alemanas, francesas, holandesas, con sorpresa... Las comemos así, sin cumplidos, incluso tres al mismo tiempo, pero no hay ninguna como esta. Fíate de uno que las ha probado todas: Amica Chips es la mejor".

Anteayer, martes, el comité de control del Instituto de Autodisciplina Publicitaria italiano ha vetado la emisión del anuncio. Todos contentos. La asociación de espectadores, porque ha conseguido lo que quería, y Amica Chips y la agencia publicitaria Lorenzo Marini, porque ha tenido más difusión de la que habría conseguido si la campaña no hubiera escandalizado a cuatro meapilas. Un win-win.

### APUNTES DEL NATURAL – JL MARTÍN



a templanza de J. K. Rowling frente a la proliferación de leyes trans que redefinen el término "mujer" está sacando de quicio a la clase política que comulga con la religión queer y que, por lo general, solo sabe contrarrestar a la escritora acusándola de hater.

En Escocia, donde acaba de entrar en vigor una ley de Delitos de Odio que amordaza a todo disidente del culto de moda, la ex primera ministra Nicola Sturgeon (la que no quiso disculparse por transferir a un reo trans violento y acosador a una cárcel de mujeres) ha tildado a la madre de Harry Potter de "destructora de mujeres", por seguir llamando hombres a quienes biológicamente lo son.

La policía, por alusiones, se ha apresurado a aclarar que no perseguirá a la reconocida escritora por incorrecciones políticas en Twitter, aunque al poco ha tenido que salir al paso con una ambigua doble negación tipo... "no lo trataremos como un no-delito de odio". Las risas y chascarrillos no se han hecho esperar.

### La ardua batalla de J. K. Rowling

### Maricel Chavarría



Rowling se siente fuerte, con la fortaleza de la razón. Lleva años hablando del atentado contra los derechos y la seguridad de mujeres y niñas (comenzando por reclusas y víctimas de violación) que supone incluir como mujer

a todo hombre que se declare como tal. Leyéndola en Twitter se ve que dedica tiempo y paciencia a responder hasta los comentarios más ofensivos y gratuitos. Sobre todo a aquellos que la acusan de esquivar la cuestión de qué es ser mujer, esa misma que Yolanda Díaz dejó en blanco en pleno debate electoral.

"Ser mujer no es un estado místico del ser, ni se mide por lo bien que una se adapte a los estereotipos sexistas. No somos las criaturas que el porno o la Biblia dicen que somos. Ser mujer no es, como escribía el transfemenino Andrea Chu Long, 'una boca abierta, un culo expectante, unos ojos en blanco, muy en blanco', ni somos una ocurrencia tardía de Dios, surgidas de la costilia de Adán...".

La respuesta de Rowling en Twitter sigue; es larga y entendible. Y muy ilustrativa la reacción de la persona que la interpelaba: "Aquí hay muchas palabras, no pienso leerme todo el jodido texto. Pero me parece más raro dedicarse a hacer todo eso que simplemente creer que las mujeres trans son mujeres".

# Qué hacer con inteligencia artificial

Genis Roca



ace décadas que se está trabajando en modelos de inteligencia artificial, pero la mayoría no tomó conciencia de todo ello hasta el 30 de noviembre del 2022 cuando la empresa OpenAI presentó el ya famoso ChatGPT. Desde entonces, en solo quince meses, el

paisaje se ha llenado de expertos y también de charlatanes. Cuesta diferenciarlos porque todos hablan tanto de riesgos como de oportunidades y pueden anunciarnos desde el fin del mundo hasta todo lo contrario, la desaparición de nuestros puestos de trabajo o la aparición de nuevos modelos de negocio, graves problemas éticos o empezar por fin a remediar el insoportable sesgo que desde hace demasiado está implícito en muchas de nuestras decisiones. Y en medio de todo este súbito embrollo se espera de nosotros que tomemos decisiones tanto en lo personal como en lo profesional. Diffeil.

Lo primero es entender el contexto. Que todo se haya digitalizado significa que todo se puede expresar con

unos y ceros, desde un dato médico hasta un movimiento bancario, desde una fotografía hasta una canción, desde una geolocalización hasta una búsqueda en internet, desde una base de datos hasta una tesis doctoral. Que todo se exprese con unos y ceros significa que todo se puede almacenar, operar con modelos matemáticos y ser transmitido instantáneamente a cualquier punto del planeta. Gestionar este flujo constante de datos requería un nuevo tipo de software capaz de procesar tanta información y actuar, también en tiempo real.

Ahora hay dos tipos de software, el de toda la vida, que se limita a hacer lo que le has indicado, y el nuevo, que se espabila para ver qué hacer. Una cosa es darle instrucciones y parámetros a un programa de ordenador, y otra que sea el propio programa quien vaya descubriendo cuáles son los parámetros más adecuados. El nombre inteligencia artificial es confuso y quizás se entiende mejor si lo llamamos software espabilado. Necesitamos software espabilado sobre todo para la gestión de procesos en tiempo real, muy dinámicos y afectados por grandes volúmenes de información. Aún hay otro uso de la inteligencia artificial, el orientado a la generación de conte-



Necesitamos software espabilado sobre todo para la gestión de procesos en tiempo real, muy dinámicos

nidos (imágenes, textos, audios...), que en un alarde de creatividad se ha bautizado como inteligencia artificial generativa. Es curioso que esta variante que afecta a los perfiles más creativos haya recibido un nombre tan soso y previsible.

Qué hacer, tanto en el plano personal como en el profesional, podría ser bastante más sencillo de lo que parece. Básicamente estamos hablando de una nueva generación de software, y el dilema se resume en

EL PATIO

DIGITAL

decidir si esperamos a que un fabricante nos traiga el software que necesitamos, o si, por el contrario, tomamos la iniciativa y le encargamos a alguien que nos desarrolle una solución específica.

Casi nadie va a encargar desarrollos informáticos basados en inteligencia artificial para su uso personal, lo que haremos la a mayoría será ir adoptando las versiones que los fabricantes irán ofreciendo. Programas tan populares como Word, Excel o PowerPoint ya incorporan estas nuevas funcionalidades y ahora pueden acabar la carta que estamos escribiendo, convertir un Word de veinte páginas en un Power-Point de solo cinco pantallas o resumir en dos párrafos un PDF de cientos de páginas.

La gente no dirá "uso inteligencia artificial", sino que sencillamente dirá "uso la última versión de Word". Toca espabilar y volver a aprender ofimática, y muchas empresas deberán volver a ofrecer cursos a sus empleados. Pasará lo mismo con los programas corporativos de gestión, los de contabilidad, logística o gestión de almacén: la mayoría esperará que los fabricantes de sus actuales programas ofrezcan versiones actualizadas con estas posibilidades. Toca llamar a nuestros proveedores de software corporativo para conocer sus planes, calendario y precio, así como las garantías legales y éticas.

> Finalmente, deberemos decidir en qué casos apostamos por hacer desarrollos propios. Vendrán muchas empresas a ofrecernos nuevos desarrollos basados en

IA, con promesas que pueden ser ventajas competitivas, pero que en demasiados casos van a ser una pérdida de dinero y energía. Vamos a ver mucha pirotecnología, esa que es como un fuego artificial que luce bonito, pero solo sirve para impresionar. El quid de la cuestión es orientarse a resolver problemas y mejorar procesos concretos. De nuevo el reto va a ser estar dispuesto a explorar nuevas maneras de ser más eficientes.

olo un charco hay entre Estados Unidos y España, y no un océano. Lo demuestran la congresista Taylor Greene y Ayuso. Busquen las diferencias: en X resuena el tuit de la estadounidense fiel a Trump, que afirmó el viernes que "Dios envía a América fuertes señales para decirnos que nos arrepintamos" con "terremotos y eclipses y mucho más por venir", y añade que Jesús lo dice en Lucas 12:54-56. La presidenta madrileña dejó dicho con toda la pachorra que donde no hay toros hay sequia, Castigo divino en Catalunya, este escrito en el Apocalipsis, pero nadie ha llegado.

"Si eres muy y muy estúpido, ¿cómo puedes darte cuenta de que lo eres? Tendrías que ser relativamente inteligente para caer en que eres estúpido". Lo expuso el Monty Python John Cleese hace un montón de años, explicando el efecto Dunning-Kruger, "Sinoeres nadabueno en algo [pero crees que lo eres], te faltan las habilidades que necesitas para saber que no eres nada bueno en eso", añade el humorista. "Y eso explica no solo Hollywood, sino ca-

si toda la Fox News", concluye ¿Qué ha hecho la Fox estos días? Ligar la



inmigración con el eclipse solar. El periodista @justinbaragona lo hace notar con un vídeo de dos de los presentadores de la

-La frontera sur estará en el travecto del eclipse de la Luna cuando cubra el Sol durante casi cuatro minutos.

cadena conservadora norteamericana.

-Y eso es una oportunidad para que con-

trabandistas, cárteles y migrantes entren.

"¿Saben que oscurece durante horas cada noche?", se maravilla @sodamncoolsmom. La (¡oh!) sorpresa llega durante el eclipse. @atrupar muestra al reportero situado en la frontera con México. No hay hordas. Sí música y alegría al otro lado de la valla. "Casi parece una rave", se admira.

Trump tambien honora a Cleese. Pero sube la apuesta y lleva al extremo la relación estupidez-vanidad. Vienen elecciones. En Truth Social, su red, cuelga una promo de minuto y medio. Sintonia de 2001: una odisea del espacio mientras su cabeza, de perfil, va tapando el Sol y sometiendo a EE.UU. a la oscuridad. "We will save America and make it great again", llega a decir. "Salvará América tapando el Sol. ¡Alguien más ve el problema en esta afirmación?", pregunta @KnebelTami.

En España habrá eclipse en agosto del 2026. En el norte Otro en el 2027. Pasará por Ceuta y Melilla. La estupidez sí que no tiene fronteras y veremos quién se llevará el premio Fox News Immigración-Eclipse, o quién se promociona como Trump. Todo es posible. Medios propensos hay. Y Taylor Greene y Ayuso ya están cerca.

### La inútil matanza

Norbert Bilbeny



elebración de los 75 años de la OTAN y guerra de Ucrania: se han juntado el hambre con las ganas de comer. Ucrania se interesapor la OTAN y esta por aquella. ¿Debe ser así? Porque Ucrania no pertenece a la organización atlántica, como tampoco a la Unión Europea. Pero, claro está, es Europa y es un país occidental invadido por Rusia y merecedor de la solidaridad internacional,

La Alianza se propone crear un fondo de miles de millones de dólares para ayudar militarmente a Ucranía con la contribución de sus países miembros, que, dice Stoltenberg, su secretario general, deberian dedicar al menos el 2% de su PIB a gasto militar. Para España, esto equivaldría a la mitad del presupuesto en educación, ya de por si inferior a la media europea. Lo peor es que el principal contribuyente, Estados Unidos, ha paralizado su ayuda, por la presión conservadora, y lo grave es que si gana Trump las próximas elecciones presidenciales, dicha ayuda desaparecerá. Aunque, seamos realistas, Norte-

### O se frena a Rusia de otro modo que con la guerra o esto podría ser la hecatombe

américa seguirá haciendo negocio en Europa con la venta de las armas, los europeos pondremos el dinero, y Ucrania (y Rusia), los muertos.

Ojalá que las perspectivas de la OTAN no aticen los motivos para que Rusia se sienta más provocada y Europa no se vea involucrada en una guerra contra ella. Stoltenberg habla de "contener" a Rusia, pero "blindando" a Ucrania y "preparándonos para una posible confrontación". Una guerra "a ocho horas de Berlin", ha dicho la ministra de Defensa alemana. Recordemos que la OTAN ya bombardeó por su cuenta los Balcanes hace 25 años.

Es una lástima que las declaraciones alarmistas de funcionarios no electos se realicen en un tiempo en que los políticos son de tan bajo nível profesional y faltos de autoridad moral. De ahí que algunos de ellos se sumen al miedo sin tino ni necesidad. Ni Putin ni la OTAN descartarian el uso del arma nuclear. La Primera Guerra Mundial ya fue liamada en su tiempo "la inútil matanza". Ahora seria mucho peor.

O se frena a Rusia de otro modo que con la guerra o esto podría ser la hecatombe. ¿De qué habría servido el siglo XX?"La historia es un inmenso matadero", dijo Hegel, Hagamos que no continúe siéndolo y exijamos prudencia, que empieza por la boca, a nuestros políticos. No se vengan arriba o por millones lo pararemos.

### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@iavanguardia.es. Lo Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuvo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con numbre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la dirección y el telefono. No se publicarán escritos firmados con scudonimo o iniciales La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencio si se atenderán visitas o llomados telefonicas sobre originales no publicados.

### Seis meses de barbarie

Medio año de barbarie, seis meses de un sinsentido, 24 semanas de terror, 168 días de violencia continuada sín una razón que justifique tantas muertes, tan malvivir y tanta angustia y miedo, ante un final de vida que no se sabe si va a llegar independientemente de estar hospitalizado por una enfermedad grave o de ser niño, hombre, mujer, anciano, discapacitado...

¿Cuándo los responsables de los gobiernos van a priorizar la paz o el valor de la vida humana? ¿Cuántas vidas más han de perderse con el dolor incurable de sus familias?

Animo a los responsables de la guerra a que se pongan en la piel de todos los que la sufren. ¿Ni la cara de terror de los niños ni el temblor de su cuerpo cuando oyen el detonar de las bombas les hace reaccionar? El ser humano ha dejado de serlo Basta ya.

Carles Paytubl Gari Suscriptor Barcelona

### El tren y la guerra

Leo con sorpresa que hay que prepararse para lo peor, la actividad bélica en Europa. En este sentido, me siento estupefacto con la idea de que una de las primeras cosas que hay que hacer es homologar la red ferroviaria entre todos los países europeos, tal como ha aconsejado el general Gert Dobben, jefe de la división logística del Estado Mayor europeo ("El ancho de vía, cuestión militar", Politica, 7/IV/2024).

Han tenido que transcurrir más de veinte años en los que se ha hablado del corredor mediterráneo, que todavía no se ha homologado, para que tenga que ser el sonido de los tambores de guerra en Europa el que dé a los usuarios del trayecto entre València y Barcelona, entre otros muchos, una esperanza de pró-



### Collserola, un teatro natural de la ciudad de Barcelona

Alfonso Fadeuilhe muestra las vistas de Barcelona desde Collserola, que califica de "teatro natural", y que permiten observar en toda su inmensidad fenómenos meteorológicos, como esta nube de tormenta con arco iris. Compartan sus fotos en participacion@lavanguardia.es

xima solución al problema del persistente retraso.

Lo que no se menciona y es sabido es que el presupuesto para la militarización del transporte ferroviario ha de suponer una limitación de los deseos de 
mejoras de los servicios públicos sanitarios, educativos o habitacionales que los 
ciudadanos están reclamado ahora y siempre.

Enric Jordà Moscardó València

### Las vidas perdidas

Después de reflexionar sobre el interesante articulo 'El entierro secreto de 84 judios del pogromo medieval de Tarrega" (Cultura, 8/IV/2024) y las palabras del arqueólogo, me siento compelido a compartir algunas reflexiones. El arqueólogo menciona que si aquellos individuos no hubieran sido judíos, habrian sido estudiados a fondo. Sin embargo, parece olvidar un aspecto crucial: si no hubieran sido judíos, seguramente no habrían sido brutalmente exterminados.

Hablar de la posibilidad de haber estudiado más a fondo a las victimas de la barbarie sin reconocer el horror que afrontaron es insensible e irrespetuoso. Si bien podemos sumergirnos en el pasado para aprender lecciones valiosas, nunca debemos perder de vista el respeto por las vidas que se perdieron y las comunidades que fueron devastadas.

Somos supervivientes, y nuestra historia no puede ser reducida a meros restos materiales. Que estas palabras sirvan como un recordatorio de la importancia de honrar y recordar las vidas perdidas, y de nunca subestimar el poder de la supervivencia humana.

David Libersohn Rabino Com. Judia Jabad Barc.

### Sots als carrers

Hi havia un temps en què els carrers de Barcelona estaven ben asfaltats. Malauradament, els darrers governs municipals han tingut altres prioritats i ara els carrers estan plens de sots. Agrairia que als pressupostos del 2024, encara no aprovats definitivament, es tingués en compte aquest problema i si ja no hi som a temps, que es dediqui la partida necessària als del 2025

Jaume Pulgbò Vila Subscriptor Barcelona

### La factura de l'aigua

A causa de la greu sequera, les administracions ens demanen contenció en el consum d'aigua. Tant ho fa la Generalitat, amb un lema prou equivoc, com l'Ajuntament de Barcelona, amb uns plafons en què ens ensenya cinc maneres de fer-ho. Potser una manera d'incentivar el desitjat estalvi seria que les subministradores facturessin pels litres consumits i no per blocs sencers de metres cúbics com es fa, si més no, a Barcelona.

> Montserrat Dodero i Rodés Subscriptora Barcelona

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por telefono 902 178 585

Sarcelona Av. Diagonal, 477, 080. 6

Te 93 444 30 00 Fax: 93 344 31 88

Te. 91 515 91 00. Fax 91 515 91 09

Te. 93 481 22 00 Fux 902 t85 587

ATENCION AL SUSCRIPTOR

Feb. 933 481 487

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartos de los lectores

eartos@lovor guard a.ex

Jefensor@lavanguardra.es

Defensor del lector

Madrid María de Me ma. 54 4.º 28000

GODÚ STRATEGIES SLU

# Adiós a Goiat, oso indomable

### Joaquín Luna



l oso Goiat, el último sex symbol de los Pirineos, nos ha dejado con una discreción de la que careció en vida y su recuerdo perdurará entre quienes pensamos que fue víctima de la fama –mala fama, para ser exactos– y rehén de sus impulsos, entre los que, menos fumar, hubo de todo y nada bueno.

A diferencia del tonto Yogui, Goiat fue un plantigrado hecho a si mismo, al que un buen dia del año 2016 arrancaron de su Eslovenia natal para soltarlo en los Pirineos con la ocurrencia de que fuera un máquina ejemplar, llamado a repoblar la región.

La cabra tira al monte y Goiat se tiraba lo que no está escrito hasta que un día dijo basta, harto de la cosificación sexual. Y en lugar de sentar la cabeza y comer a las dos, optó por vagabundear y atacar al ganado, para desolación de las autoridades competentes, empeñadas en repoblar los Pirineos con osos cívicos y saludables.

En contra de su voluntad, Goiat se convirtió en un apestado. Esloveno de nacimiento y catalán de adopción, el Gobierno de Aragón y

### Los ganaderos le querían dar plomo, y todo porque se merendaba a las ovejas

el Conselh Generau d'Aran llegaron a pedir a la Generalitat que lo expatriase, como si la Generalitat no tuviese otras cosas mejores que expatriar allá por el 2018.

Los ecologistas nunca perdieron la fe en Goiat, al que los ganaderos de los Pirineos le querían dar piomo, y todo porque se merendaba a las ovejas, corderos y algún potro. Ya pueden dormir tranquilos: el indomable ha hecho mutis por el foro y desde el 25 de abril del 2022 no ha dado señales de vida, de ahí que la Red Oso Pardo –¡qué haríamos sin ella!— acabe de declarar "extinto" a Goiat, ese oso.

Los que tuvimos la fortuna de no tratarle a medio metro de distancia recordaremos sus risas, sus tropelías y aquella generosidad tan suya. Goiat nunca tuvo un sí para los amigos -muy pocos, la verdady supo transmitir unos valores eternos como la excelencia de las chuletillas de cordero, la aversión a las redes sociales y aquellos andares que para sí quisieran los excursionistas del área metropolitana de Barcelona.

Goiat, ¿qué te vamos a contar que tú no sepas? Procrear, comer y gambetear es el argumento de la obra. Se van los mejores •

### grupoGodo

LAVANGUARDIA

Oscar Rodríguez ....

Javier Martinez

Xavier Martin

### JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

\_\_ Director General

Director Digital y Suscripciones

Director Economica Financiera

Carlos Godó Valla Consejero Delegado

Màrius Carol Consejero Editorial

Ramon Rovira Director General de Presidencia

Ana Godó Directora de Libros de Vanguardia y Vi Dossier

Jaume Gurt Director General Corporativo

Pere G. Guardiola Director General Comercial y de Expansion

Xavier de Pol Director de Estrategia y Desartoilo Corporativo

Jorge Planes Director de Estrategia y Desartoilo Corporativo

Fax 93-181-24-55
Internet www.alavange.prd.ac.-op
Depósito regai B -6.389-1958
ISSN 133-4940 (edicino impresa)
ISSN 2462-3435 tedacion epi (maio

ISSN 2462-3435 tedic on ep. (wa en pdf)
Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL
Pol gono Zona Franca, calle 9-sector C. 0804-3 Barcelona
ROTOMADRID, SL. C., Meradamo, 19. 28850 Torrejon de Ardox, Madrid
D stribuye MARINA BON DISTRIBUCIONS SL
Cade E, 1 (esq. c/6) Pol. Industria Zona Franca, 08040 Barcelona

Cade E, 1 (esq. c/6) Pol. Industria Zena Franca 08040 Sarrel Tel. 93 361 36 00

Difusión controlada por OID

Edita LA VANGUARDIA ROTO DINES SE

Av. Diagona, 477 08036 Barcelona

Tel., 93 48 22 00 93 481 25 10

O LA VANGUARDIA EDICIONES. SL. BARCELONA, 2024, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Estapathic contributed to convertigate of entities of a registral and another the appropriate of the contributed of the contrib

# Sociedad

Nuevo caso de violencia de género

# Un hombre asesina a su pareja y a sus dos hijos y se suicida en las vías del tre

El individuo, que atravesaba una fuerte depresión, dejó una nota de disculpa

MAYKA KAVAKIIO E-Prat de Llobregal

La calle Agramunt de El Prat de Llobregat desemboca en la plaza 17 de Setiembre. En una de las esquinas, una tortuga y un oso grandotes coronan un agradable parque infantil que se llena de crios a la salida de los colegios. Seguro que los gemelos de ocho años, un niño y una niña, que el martes fueron asesinados por su padre pasaron más de una tarde jugando en esos toboganes. El hombre, un ingeniero industrial de 42 años, antes asesinó a la madre, de 43. Después condujo hasta la estación de la localidad, estacionó su vehículo, y se tiró a las vías en cuanto vio aparecer el primer tren. Murió arrollado en el acto. En algún lugar dejó una nota con cuatro frases. Pedía "perdón" y advertía de que "no es un caso de violencia machista",

Frente a la vivienda unifamiliar a la que la pareja y los hijos se trasladaron no hace ni dos años, un vecino dejó una rosa. No habían tenido tiempo de integrarse en la vida de barrio de la zona. De hecho, durante la mañana de ayer, los vecinos hablaban mucho para acabar admitiendo que prácticamente el trato que tuvieron con la pareja era de un saludo que pocas veces era devuelto.

A las cuatro de la tarde del martes, el 112 recibió el aviso de que un hombre se había arrojado a las vias del tren. Hasta el lugar se desplazó la comitiva judicial que autorizó el levantamiento del cadáver. En algún lugar, los Mossos d'Esquadra de la unidad de investigación de la comisaría de El Prat localizaron una nota inquietante.

### El presunto asesino, alto cargo en Naturgy, tenía problemas económicos, según algunas fuentes

El hombre pedía "perdón" y advertía que no calificaran de "violencia de género" lo que había hecho.

Una pareja de mossos se trasladó hasta la vivienda familiar para comunicar la defunción a la mujer. El tiempo transcurría y no aparecía nadie en aquella casa. Finalmente, y por la inquietud generada por la nota que el suicida había dejado, se optó por saltar por la parte trasera y acceder a la vivien-



Un rosa frente a la vivienda en la que el martes un hombre asesinó a su mujer y a sus dos hijos de ocho años, ayer

da. Los tres cuerpos estaban en la primera planta, en el garaje Los forenses que ayer le practicaron la autopsia a las tres víctimas asesinadas determinaron en un primer informe preliminar que habían sido asfixiadas. Madre e hija fueron estranguladas con un lazo, algún

objeto tipo cinturón o fular, mientras que al hijo varón lo asfixio con sus propias manos. Es previsible que la secuencia mortal empezara por la madre para terminar asesinando a los hijos. Terrible en cualquier caso.

El hombre, Roberto Díaz He-

rrera, que hubiera cumplido los 42 años en noviembre de este año, se licenció en la Universidad Politécnica de Catalunya. Estaba especializado en máquinas navales. Y según datos de su perfil en LinkedIn, desde el 2018 ocupaba un cargo importante en la sección de

operaciones de la multinacional española Naturgy, aunque actualmente se encontraba de baja.

Uno de sus compañeros de universidad se acercó tímidamente ayer hasta las puertas de la vivienda para tratar de confirmar con sus propios ojos lo que le habían contado. No quiso hacer declaraciones más allá de asegurar que su amigo estaba pasando por una depresión especialmente intensa que le había arrojado a un pozo sin fondo. Un pozo al que inexplicablemente decidió arrastrar al resto de su familia.

A pocos metros de su casa, Manel regenta un gimnasio de barrio al que se había apuntado el hombre. Es curioso porque ni él ni otros usuarios que compartieron máquinas en algún momento recordaban el nombre del individuo. Sí se le veía llegar ya con la ropa de deporte y ejercitarse siguiendo los pasos marcados en alguna aplicación de su teléfono pocial.

móvil
Gabriel, otro vecino del barrio,
vio al hombre el domingo cercade
la plaza. "Sin más. Nos cruzamos
como otras veces, pero es que ni le

### Detienen a un depredador sexual menor de edad

■ El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvo ayer en Catalunya a un depredador sexual menor de edad por acosar a más de veinte jóvenes de toda España, la mayoría menores también, a través de sus redes sociales. Según informó el propio CNP, el detenido había suplantado la identidad de un joven de Barcelona usando fotografias del perfil de este en las redes sociales para usarlas en los suyos. El ahora detenido contactaba con las víctimas y luego las extorsionaba sexualmente por otras plataformas. La unidad central de ciberdelincuencia ya había iniciado una investigación a raíz de la presentación de denuncias en diferentes provincias de España. Los investigadores recopilaron, en su momento, hasta 22 denuncias que compartían una serie de características únicas como el modus operandi, la forma de solicitar imágenes de contenido sexual y de amenazar a las víctimas. Por lo que se pudo ver una relación entre

los distintos casos. Tras acreditar que detrás de las denuncias se encontraba el mismo autor, todos los investigadores de las diferentes provincias colaboraron para la detención del acosador. Después de avanzar en la investigación, se detuvo al menor y se realizó un registro por orden judicial en el que se incautó el móvil que contenía evidencias de los hechos delictivos. Una vez detenido, el menor pasó a disposición de la sección de menores de la Fiscalía.

saludé porque era de esos que nunca te respondía el saludo", aseguró. Recordaba haber visto a los gemelos, un niño y una niña, salir de casa con la madre.

¿Qué pudo pasar para que el hombre cometiera los tres crimenes? El grupo de homicidios de la región policial metropolitana sur se ha hecho cargo de una investigación que el juez de instrucción de El Prat decretó secreta. El gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya difundió ayer un comunicado advirtiendo de la inexistencia de causas relacionadas con la violencia machista. Ni había denuncias, ni la policia municipal del Pratni los Mossos d'Esquadra habían sido reclamados nunca en ese domicilio por ningún inciden-

Más allá del episodio depresivo que debía padecer el hombre, según han confirmado a este diario varias fuentes consultadas, otros interlocutores hacian referencia a los problemas económicos que atravesaba la familia. En cualquier caso, los investigadores trataban de buscar algún otro elemento que provocó la reacción del individuo, que decidió acabar con la vida de su familia. Utilizan-

Los primeros datos de la autopsia apuntan a que el hombre asfixió a la madre y a los gemelos de ocho años

### Los Mossos hallaron los tres cuerpos en el garaje de la casa en El Prat, a la que entraron saltando por el patio

do además un método especialmente violento como es la asfixia.

Con estos dos hermanos ya son cinco los menores asesinados solo en Catalunya a manos de sus padres. Una cifra que se eleva a siete en toda España. Hace pocos dias, en Bellcaire, un padre asestó varias puñaladas a su hijo de solo cinco años. Quiso también acabar con la vida de la madre apuñalándola reiteradamente, pero ella sobrevivió.

En El Prat la ciudad recordó a las víctimas y condenó el suceso con un minuto de silencio. Los vecinos se concentraron por la tarde a las puertas de la vivienda para homenajear a los tres asesinados.

Los investigadores trabajaron hasta bien entrada la madrugada en la vivienda de las víctimas. Recorrieron las estancias de una casa de tres pisos que en la terraza tenía una colchoneta de saltos para los hermanos. Quizás el análisis de los teléfonos o la reconstrucción de los últimos momentos de la vida del asesino expliquen, si es que existe, el elemento que desencadenó estos tres últimos crímenes de violencia de genero.

# Siete niños muertos por sus padres en tres meses, y no están en la agenda pública

Expertos advierten del incremento de la violencia contra los más vulnerables



JOAN MATEU PARRA "SHOOTING

Parque infantil cerca de la casa en la que fueron asesinados una mujer y sus dos hijos de 8 años

CELESTE LÓPEZ

Madric

Siete niños asesinados. Siete pequeños de entre 2 y 10 años asesinados en apenas tres meses, en 91 días, a manos de sus padres, la persona que se supone que debe protegerles por encima de todo y de todos. Desde que hay registros (2013) sobre este tipo de asesinatos, no se había producido nunca tal cantidad de vidas infantiles sesgadas a manos de su progenitor. El año con más siniestros fue el 2018, en el que en esos doce meses fueron asesinados ocho niños. Este año, en solo tres meses, ya han sido asesinados siete niños. Y ya son 57 desde el 2013.

Y, sin embargo, estos asesinatos no están en la agenda política y sociai del país. A la espera de que se confirme que el de El Prat (ver la información de la página anterior) es un nuevo caso de un padre que ha asesinado a sus hijos, y un caso de violencia de género, la realidad es que la violencia contra los menores continúa ante una cierta pasividad social.

Así lo indican expertos consultados por este periódico, entre ellos, Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, quien se manifestó "totalmente consternado" por los asesinatos de este 2024: "Es evidente que tenemos un problema de primera magnitud en esta sociedad tanto con la violencia de género como con la violencia contra la infancia, que no siempre se conoce, no se tiene en cuenta sus formas y de la que no somos conscientes del impacto que tiene en la vida de tanta gente. Es un problema que requiere

### Piden más implicación de las administraciones, más recursos y frenar

el negacionismo

de medidas ambiciosas de las administraciones públicas para que se desplieguen todos los instrumentos legales y los recursos posibles. Ahora mismo estan pendientes de implementar los desarrollos normativos de la recién aprobada ley de Violencia contra la Infancia. Es urgente que se pongan en marcha los recursos para tratar de evitar todas las formas de violencia posibles contra los niños y niñas. Tenemos que reflexionar también como sociedad del impacto de la

violencia, que es una realidad en la que vive mucha gente".

Para el forense y experto en violencia de género Miguel Lorente, el hecho de que el asesinato de los niños en el contexto de la violencia de género no esté en la agenda pública se explica porque tampoco lo está la violencia de género. "Lo que está en la agenda son las estadísticas y algunas medidas puntuales. Tenemos una visión fragmentada de la violencia de género y tenemos una respuesta insuficiente. Y lo que hay que entender es que cuando la violencia aumenta, es porque la sociedad lo permite. No son hombres aislados los que llevan a cabo la violencia al margen del contexto social".

Y añade: "Lo que teníamos que haber aprendido es que cuando el año pasado se produjo un incremento del 18,4% en el número de asesinatos de mujeres ya estamos en un contexto de mayor violencia, potenciado por ese negacionismo ascendente que, además, ha llegado ya a las instituciones reduciendo recursos (supresión de institutos de las mujeres, de concejalías de igualdad, de teléfonos de ayuda a las víctimas...)".

Marisa Soleto, responsable de la Fundación Mujeres, cree que la justicia y la sociedad siguen sin aplicar la máxima de que un maltratador no es un buen padre y que las dudas al respecto se cobran vidas de miños y niñas. "Hay que identificar la situación de menores expuestos a la violencia de género como uno de los supuestos de mayor riesgo de violencia infantil y pedir una respuesta institucional acorde".

Aunque, reconoce, en el contexto de un discurso negacionista poner el foco es muy difícil. E insiste, "urge identificar la violencia vicaria en contextos de violencia de género como una de las más graves y de mayor riesgo contra la infancia". •

### Detenido un hombre atrincherado con su bebé en su casa de Terrassa

PALOMA ARENÓS Terrassa

Atrincherado en su casa, equipado con un arma blanca y con su bebé de escudo protector, tras protagonizar un episodio de violencia machista. Esto es, en resumen, lo que ocurrió el martes por la tarde en un domicilio del barrio de La Maurina, en Terrassa. Núria, varias dotaciones policiales y una ambulancia del SEM se acercaron hasta la vivienda, tras recibir un aviso de que había una fuerte discusión conyugal. Según explicaron varios vecinos, tras el altercado, el sospechoso se atrincheró en la vivienda con su bebé, de 15 meses, armado con un cúter y con una navaja. Según fuentes

Sobre las 19 horas, en la calle policiales, se trataba de un episoúria, varias dotaciones policiadio de violencia familiar de este s y una ambulancia del SEM se hombre hacia su pareja.

Se produjeron varios momentos de mucha tension porque cabía la posibilidad de que el hombre pudiese hacer daño al pequeño o hubiera agredido a la mujer, según detallan los testimonios, Los Mossos contactaron con los bomberos para que forzasen la puerta y facilitasen la entrada al domicilio conyugal. El presunto agresor, a pesar de llevar el cúter en sus manos y tener una navaja cerca, desistió y los Mossos lo pudieron detener y le decomisaron las armas. Según las mismas fuentes, el bebé se encontraba en buen estado y nadie resultó herido en esta operación.

El detenido está acusado de maltrato, desobediencia y resistencia, y pasó a disposición judicial en las siguientes horas. No ha trascendido si tenía antecedentes penales o denuncias por maltrato contra su mujer o su hijo.

# La Unesco reclama una mayor inversión de los países para proteger los océanos

Barcelona impulsa un centro para la economía del mar vinculado a la ONU

ANTONIO CERRILLO

Barcelona

La Unesco pide a la comunidad internacional que invierta en investigación científica para defender unos océanos cada vez más amenazados por la contaminación y el calentamiento. Así lo reclamó ayer la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en la apertura de la Conferencia del Decenio del Océano en Barcelona. La idea de que mejorar el conocimiento facilitará la protección de los océanos fue una de las constantes en las intervenciones más politicas de la inauguración.

"Se ha hecho mucho por los océanos, pero aún queda mucho por hacer y se puede hacer. Y para ello, debemos seguir invirtiendo en ciencia. Sabemos que es un momento dificil de crisis, con guerras y división de la comunidad internacional; pero si hay una cosa que puede unirnos, y debe unirnos, es el océano", defendió Azoulay.

Un ejemplo: solo se ha podido mapear el 15% de los fondos de los océanos y las misiones para rastrearlos son muy inferiores en número a los viajes al espacio

Barcelona acoge hasta mañana la Conferencia de la Década del Océano, una iniciativa de la Unesco, en la que participan unos 1.500 científicos, representantes de estados y oenegés. El encuentro debe servir para intercambiar y poner al día la investigación sobre los océanos. El Observatorio Europeo Copérnico anunció el martes que la temperatura de los océanos, principales reguladores del clima y que cubren el 70% de la Tierra, alcanzó en marzo un nuevo récord absoluto con una media de 21,07°C en superficie (excluidas las zonas cercanas a los polos). Y más del 90% de los océanos del planeta habrán experimentado olas de calor en algún momento del año. "Nuestros mares se están asfixiando de calor



Alberto II, Audrey Azoulay, directora de la Unesco (en el centro), y otros participantes en la inauguración

Cada año alcanzamos récords negativos de temperatura", lamentó Azoulay.

En una línea similar se expreso el principe soberano de Mónaco, Alberto II: "Algunos pueden pen-

"Nuestros mares se están asfixiando de calor", proclama la directora general, Audrey Azoulay

sar que nuestro siglo está experimentando crisis más graves, más urgentes y más profundas que las que afectan al ecosistema oceánico, pero lo que nos reúne hoy aquí es crucial para nuestro futuro".

El presidente de Cabo Verde,

Jose Maria Neves, se refirió a las numerosas amenazas que se ciernen sobre los océanos, como la pesca ilegal, las migraciones o el tráfico de personas, y resaltó la importancia de este encuentro como "catalizador de los compromisos" para salvaguardar la seguridad de los océanos. "El reto al que tenemos que responder es saber si estamos o no equipados con las respuestas adecuadas", apunto "Debemos entender cómo funciona nuestro océano para poder salvarlo. Desbloquear los misterios del reino marino es la clave", afirmó Wavel Ramkalawan. presidente de las de Seychelles.

Mark Brown, presidente de las islas Cook, lamentó que los océanos sean una de las áreas en las que menos se invierte en investigación. Y por ello, pidió incrementar las inversiones para que los gobernantes puedan tomar "decisiones bien informadas a partir de la evidencia científica".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, subrayó que la capital catalana se ha postulado para acoger un centro dedicado a las actividades de la economía maritima vinculado a la Unesco, propuesta que recibió el apoyo de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien cifró en 110 millones la inversión pública del CSIC en las ciencias del mar en el 2024. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dijo que confia en que esta conferencia "ayude a sacudir conciencias". Tras tres días de conferencia, se espera que salga una declaración que, si bien no será vinculante para los países, marcará los criterios científicos ante futuros foros, como la conferencia de Niza en el 2025 •

Los fumadores pasivos tienen mayor riesgo de sufrir fibrilación auricular

MAYTE RIUS Barcelona

La exposición al humo del tabaco sin ser fumador está relacionada con un mayor riesgo de sufrir un trastorno grave del ritmo cardíaco, según una investigación presentada esta semana en un congreso cientifico de la Sociedad Europea de Cardiología.

El estudio relaciona el tabaquismo pasivo, incluso en pequeñas cantidades y al aire libre, con el desarrollo de arritmias. "Los riesgos del humo de segunda mano detectados fueron significativos independientemente de si las personas estaban en casa, al aire libre o en el trabajo, lo que indica que la exposición eleva universalmente el riesgo de fibrilación auricular", dijo el autor del estudio, Kyung Yeon Lee, del hospital de Seúl

Hasta ahora, diversas investigaciones habían establecido relación entre el tabaquismo pasivo y la EAC, la enfermedad de la arterias coronarias -que ocurre cuando las arterias que suministran la sangre al músculo cardíaco se endurecen y se estrechan-, y también con la muerte prematura, pero no se había determinado de forma clara los vínculos entre la exposición pasiva al humo y la fibrilación auricular

Sobre una muestra formada por más de 400,000 personas del Biobanco del Reino Unido, los investigadores compararon la incidencia de este trastorno entre fumadores pasivos y los que no lo eran después de ajustar otros factores de riesgo, y constataron que los primeros tenían un riesgo el 6% superior de sufrirlo. Y a más exposición, más riesgo; entre quienes se exponían 7,8 horas a la semana, el 11% •

### Dos años de ultrasonidos contra el parkinson: "Todavía nos impresiona"

ANTONI LÓPEZ TOVAR Barcelona

"Todavía nos seguimos sorprendiendo de los resultados cada vez que hacemos el tratamiento", exclama Ramiro Álvarez, jefe de la sección de la unidad de trastornos del movimiento del área de neurociencias del hospital Germans Trias i Pujol. Es el único centro público de Catalunya donde se aplica -también en el complejo hospitalario de Santiago (Galicia) y el hospital San Carlos (Ma-

drid)- el innovador tratamiento

de ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) en pacientes de parkinson y temblor esencial,

Los resultados son inmediatos, casi milagrosos, "Pones en resonancia a un enfermo que está temblando, muchos no pueden ni escribir ni sujetar un vaso, por ejemplo, y de repente pueden coger ese vaso o dibujar una espiral", relata Álvarez. "No deja de impresionar. Ves los resultados de una manera tan inmediata que a los profesionales nos toca la fibra", destaca.

El hospital badalonés empezó hace dos años a tratar de forma no

invasiva enfermedades como el temblor esencial o el temblor de la enfermedad de Parkinson mediante la novedosa tecnologia aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en el 2016. Al paciente se le coloca una especie de casco desde el que se envían centenares de haces de ultrasonidos que atraviesan el cráneo y confluyen en una diana especificada en el hipotálamo, donde inutilizan mediante una quemadura la célula causante del temblor. El tratamiento no requiere ingreso.

En estos dos años, el Germans

Trias i Pujol ha realizado más de 200 procedimientos, con los que se han conseguido mejoras en la estabilidad del pulso de entre un 70% y un 90%. Grados de mejora "extraordinariamente positivos", según Álvarez, que repercuten directamente en la calidad de vida de los pacientes. Se calcula que en Catalunya existen 8.000 personas con temblores invalidantes, y el hospital puede atender entre cuatro y cinco por semana. Hay lista de espera, y una novedad: desde septiembre está autorizado el tratamiento bilateral (los dos lados del cuerpo) con un intervalo mínimo de nueve meses entre cada procedimiento unilateral, terapia de la que se han beneficiado 15 enfermos.

Por otra parte, con motivo del día mundial de la Enfermedad de

Parkinson -hoy-, el Vall d'Hebron ha anunciado una nueva estrategia terapéutica para controlar los temblores. Este hospital ha participado en un estudio internacional que demuestra que la le-

### El Vall d'Hebron participa en una nueva terapia para controlar los temblores

vodopa --el medicamento estándar para controlar los movimientos involuntarios- es más efectiva mediante infusión subcutánea que a través de la vía oral por la que se administra normalmente.

# Oposiciones: se presentan cinco maestros de infantil y primaria por plaza convocada

En la convocatoria de abril vuelven a faltar docentes de matemáticas y catalán

**CARINA FARRERAS** Barcelona

Las próximas oposiciones docentes traen alguna buena noticia y otras preocupantes. Por un lado, la vocación docente muestra músculo en las primeras etapas educativas (maestros de infantil y primaria), al contrario de lo que sucede en otros países, donde se observa una caída de la vocación. Se presentan cinco aspirantes por cada plaza convocada, lo que permite seleccionar a los mejores candidatos.

En secundaria es al contrario en algunas especialidades. Van a seguir faltando profesores de matemáticas, tecnología y catalán. Y se sabe ya, recién publicada la lista de admitidos, porque

### Educació convoca para el 26 de abril 9.344 puestos a los que se presentan en total 17.764 personas

hay más plazas que profesores interesados. No es nuevo, solo la constatación de que los jóvenes matemáticos e informáticos no tienen vocación de docentes, y que no hay suficientes titulados en filología o estudios literarios para ser profesores de catalán.

En esta situación, también es reseñable el gran interés de psicólogos y psicopedagogos por ser orientadores educativos, una figura muy reivindicada por los centros. En este sentido, choca la necesidad detectada por las direcciones de institutos y el deseo de un número importante de profesionales en participar en esta convocatoria, con 1.420 candidatos para 519 plazas.

El próximo 26 de abril empiezan las oposiciones ordinarias de personal docente, con la convocatoria de 9.344 plazas a las que se presentarán 17.764 personas, el doble de candidatos de los necesarios. Esta es la tercera gran convocatoria realizada en los últimos doce meses (junto al con-



Imagen de las oposiciones extraordianarias a docentes celebradas el 1 de julio del 2023

curso de méritos y el extraordinario), que tiene el objetivo europeo de estabilizar la plantilla a menos del 8% antes de diciembre del 2024. En conjunto, se habrán estabilizado cerca de 40.000 plazas.

Una de las plazas más difíciles de conseguir será la de maestro infantil porque se presentan 2.444 candidatos para 404 plazas. En la convocatoria extraordinaria celebrada en verano también hubo un exceso de candidatos. De hecho, se quedaron sin plaza, pese a aprobar, 1.390 personas, a las que ahora se les reconocerá un mérito.

En educación primaria, se ofrecen 705 plazas que disputarán 2 913 maestros. Ya habian aprobado en verano pero se quedaron sin plaza 1.265.

La situación en secundaria es a la inversa en determinadas especialidades. Los titulados en matemáticas, una situación que se repite en la mayoría de países, tienen ofertas laborales tan

atractivas y bien remuneradas que no les interesa trabajar en la escuela, En esta convocatoria, ya se sabe que, aunque se presenten todos y aprueben, no se cubrirán las plazas. En matemáticas, se han registrado 539 solicitudes que optan a 720 plazas de funcionario. No quedó ninguna persona con aprobado y sin plaza en el

### La demanda de plazas de orientador educativo por psicólogos o psicopedagogos triplica la oferta pública

pasado concurso.

En tecnología, se quedarán 150 sin asignar pues se presentan 359 personas para 509 plazas. En informática de formación profesional ocurre otro tanto: hay 86 candidatos para 126 puestos.

En catalán, también ocurre

con 23 plazas que si o sí quedarán sin asignación y ello en el supuesto de que se presentaran todos los admitidos y aprobaran. Hay 532 solicitudes para 555 plazas. Esto ahonda la problemática del catalán en la escuela y la dificultad de encontrar titulados en filología para dar clases a los alumnos de secundaria y bachillerato.

En castellano también está justo, aunque la balanza aún es positiva. Hay más candidatos que plazas: 463 por 399 puestos. En inglés, la diferencia es de 150 personas.

La convocatoria de este mes de abril era, inicialmente, de poco más de dos mil plazas, pero la Generalitat la elevó hasta 9.363 debido a la entrada de más docentes en enero del 2023 (para apaciguar a los sindicatos enardecidos por el adelanto del calendario escolar), las reposiciones, la incorporación de nuevas especialidades, las jubilaciones previstas y las vacantes del concurso extraordinario.

### El TS anula parte del decreto que limita la publicidad de las apuestas online

**ORIOL BURNS** Barce on a

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una serie de artículos del real decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de las actividades del juego que limitaba la publicidad del juego y las apuestas online.

En el 2020, el Ministerio de Consumo publicó el nuevo decreto, pero los magistrados han estimado de forma parcial el recurso que presentó la Asociación Española de Juego Digital. Los artículos modificados hacen referencia a las actividades de promoción dirigidas a nuevos clientes, la aparición en la publicidad de personajes famosos o la difusión de anuncios a través de servicios de la sociedad de la información, así como la publicidad a través de redes so-

La sentencia publicada por el TS recoge que las "determinadas limitaciones o prohibiciones establecidas en la norma reglamentaria carecen de la necesaria cobertura legal", porque la esencia de la misma publicidad "estaba destinada a ofertar y promocionar el producto o servicio para captar nuevos clientes".

Respecto a la promoción "especialmente dañina o dirigida a colectivos vulnerables", que recogia el decreto impugnado, los magistrados del Supremo han concluido que no se puede considerar la difusión del juego y las apuestas online como una práctica altamente adictiva y peligrosa para colectivos en situación de riesgo, pero avala los avisos de los efectos "dañinos".

Por último, por lo que hace a la limitación de la aparición de famosos en anuncios comerciales, el tribunal ha señalado que se trata de una medida que "carece de cobertura legal" y lo mismo ha afirmado respecto a la prohibición de la difusión de contenido comercial en servicio de la sociedad de la información •

### Los campus privados obligarán a los alumnos a hacer las PAP el primer curso

C. FARRERAS Barcelona

En Catalunya, los jóvenes que quieran estudiar Educación Infantil o Primaria en universidades públicas deberán aprobar las pruebas de aptitud personal (PAP) antes de hacer la selectividad. En cambio, si van a campus privados, deberán hacerlas, pero

se a cambio de examinarse y pasarlas en el primer curso de grado.

Estas pruebas, que fueron pioneras en España, que se han replicado en otras comunidades y que han intentado copiarse a nivel nacional, nacieron en el 2019 para seleccionar el acceso a Magisterio La pruebas evalúan competencias de lengua y matemáticas de nível

si suspenden, podrán matricular- de 4º de ESO. La aprueban entre dos tercios y la mitad de los candidatos. El sábado se celebran las de 2024 con 5.120 estudiantes.

Las PAP fueron promovidas por el programa de mejora e innovación de la formación de maestros (MIF) y pactado por todos los rectores catalanes. Funcionó inquebrantablemente hasta que hace dos años Blanquerna, de la Uni-

versidad Ramon Llull, se distanció y retiró de la admisión la necesidad de tener las PAP, aunque garantizó que los estudiantes alcanzarían el nivel exigido en el primer curso, mediante la aprobación de una materia en particular. Al año siguiente, le siguió la UIC. Y en este curso han expresado su deseo de desmarcarse la Abad Oliva y la de Vic-CC. La UOC se reserva la posibilidad de añadirse.

En este contexto, las universidades públicas y privadas, junto a la Conselleria d'Universitats han acordado que todos los alumnos de Educación deberán tener las

PAP, estudien donde estudien, pero, en el caso de las privadas, podrán presentarse una vez iniciado el curso. "Simplemente se flexibiliza el requerimiento", indican fuentes de la conselleria.

Además de la pérdida de matriculaciones, los campus han detectado que muchos de los jóvenes no aprobados se marchaban de Catalunya a universidades presenciales o a distancia y, una vez con el título, volvian, incorporándose a la bolsa de trabajo. Por tanto, justifican que no se cumplía con el objetivo final del MIF y esos maestros dejaban de formarse en catalán.

26 LA VANGUARDIA JUEVES, 11 ABRIL 2024



### Selección de La Guía de Vinos 2024

Seis vinos que no te puedes perder





La Guía de Vinos 2024

100 vinos que no te puedes perder (valorada en 9,95€)





TELOGA-

Clos Ancestral DO Penedès Forçada y xarel·lo Familia Torres

Simboliza la recuperación de variedades ancestrales



Porteil Glatim DO Conca de Barberà

2022

100% trepat Vinicola de Sarral Revelación de los mayores productores de trepat del mundo

91

TOLOGA



93 TOLOGA-

Marqués del Atrio Reserva DOCa Rioja Tempranillo y graciano Marqués del Atrio De los mejores Reservas de Rioja



Laus Garnacha **DO Somontano** 100% garnacha tinta Bodega Laus La última novedad de Laus en

monovarietales

90

TOLOSA



**Tres Naus Rosat** DO Cava 100% trepat **Cellers Domenys** La recomendación más personal de cava rosado

92

TOLOSA



91 TOLOGA

Lan 7 Metros DOCa Rioja 100% tempranillo Bodegas Lan

Tempranillo con crianza en roble español



gourmetlavanguardia.com



**935 500 105** 





In Memoriam

Recepción de esqueias

anuncios@godostrategies.com | 681 06 08 41

Por teletone

902 17 85 85

<del>A través de la Web</del>

www.lawanguardia.com



Les recordamos que el horario de recepción de esqueias es hasta las 20 00 horas



### Doctor Jesús Aznar Cuenca

"Chus"

Ha fallecido cristianamente en Barceiona, a la edad de 70 años, el día 10 de abril del 2024 (E.P.D.) Su mujer, María Ánge es Lucán Bernad; su hijo, David Aznar Farreras; su hija, Carlota Aznar Lucán, y demás familia lo comunican a sus am gos y conoc dos y les ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar mañana, dia 12 de abril del 2024, a las 15 horas

Tanatori Sant Gervas

### Àngel Garcia-Fontanet i Amorós

President de la Fundació Carles Pi i Sunyer

Ha mort a Barcelona el 9 d'abril del 2024. Els patrons, el director acadèmic i els invest gadors de la fundació lamenten la seva pèrdua i agreixen els molts anys que va dedicar a la institució.



### Teresa Ricart Florensa

Vídua de Paco Prohias

Ha mort a Barcelona, el 10 d'abril, ais 86 anys. Les seves filles, Tere i Santi (†) i Jaume, S via i Víctor, Manuel (†) i Anna, i Eva, els seus nets, Júlia, Maria, Maurici, Miguel i Víctor, les seves besnetes, Jana i Niki, família tota. Dolores, us ho fan saber. La vetlla tindrà lloc avui de 13 a 20 hores, la cerimònia divendres, 12 d'abril, a les 11 30 hores.

Tanatori Sant Gervasi

### Francisco Adán Manzanera

Ha fallec do el 9 de abril del 2024 a la edad de 79 años. Su esposa, Araceli, sus hijos, Elena y As er; sus metos, Álex y Roi; sus hermanas, Guiliermina y M. Teresa; cuñados, sobrinos y demás famil a lo comunican a sus amigos y conocidos y ruegan le tengan presente en sus orac ones. La ceremonia rei giosa se realizará en Barcelona, Tanator Les Corts, el día 12 de abril, a las 9 horas.

### Jordi Casares Martínez

Una buena persona

Nos ha dejado un ejemplo de vida, honesta, desinteresada y dedicada a los demás, como hijo, hermano, esposo, padre, abuelo y amigo. El sepelio será este jueves, 11 de abril, en Sancho de Ávila, a las 15 horas

# Un remanso de paz EN MEDIO DE BARCELONA

Con todos los servicios, la capacidad y la tecnología del más moderno tanatorio



### Metro:

L3 (Palau Reial, Maria Cristina)



### Tram:

T1 (P'us XII)



### Bus:

7, 33, 34, 67



### Parking público:

con acceso directo al tanatorio





Serveis Funeraris de Barcelona

900 231 132 (24h) | memora.es

### JOAN SUCH IVORRA

Ha mort a Bada ona, als 89 anys diedat, el dia 9 d'abril del 2024 (A.C.S.) Els seus fris, Maria dels Àngels i Joan; els nets, Àngela, Querait, Joan Erola, na Laura, la seva nora, i la resta de la tamilia, ho fan saber a lurs amics i coneguts i us preguen de voler-lo tenir present en les oracions i en el vostre record. La cerimònia de comiat tindrà lloc, avui dious, a les 10 30 hores, a Tanatori de Montgat.



### Hoy hace un año



Montserrat Figuerola Rodríguez Antonia Pizarro Pozo

Jose Maria Domingo Pedret Xavier Sendra Gastellví Maria Pilar Alcalá Anta

Jose Santamaria Capdevila Robert Hoen Antonia Lara Pelayo Juan Grau Cots
Juan Bayen Perez
Josefa Navarro Imaz
Maria del Carmen Bermudez Martinez
José Carballal Jacob
Juan Peguero Peguero
Marcelo Torres Ribes
José María Clavería Torres

Listado publicado por cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.

### ENVÍA TU PÉSAME EN FORMA DE FLOR

Entrega en solo 3 horas, todos los días del año, en todos los tanatorios.







28 LA VANGUARDIA JUEVES, 11 ABRIL 2024



# Tu portal de entradas de confianza

NO TE PIERDAS LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE 'ABRIL'



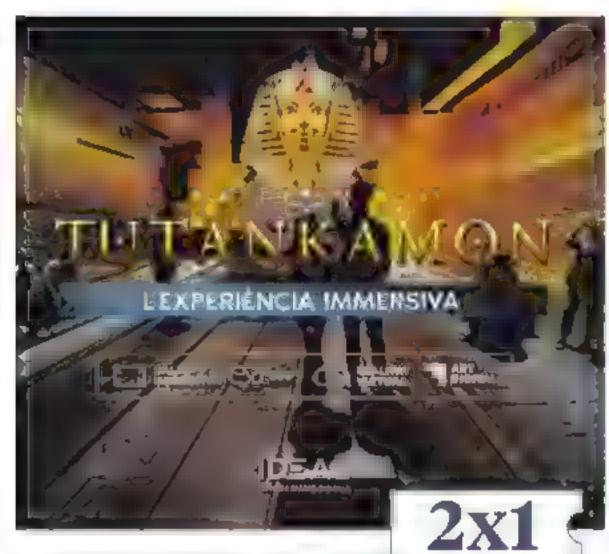





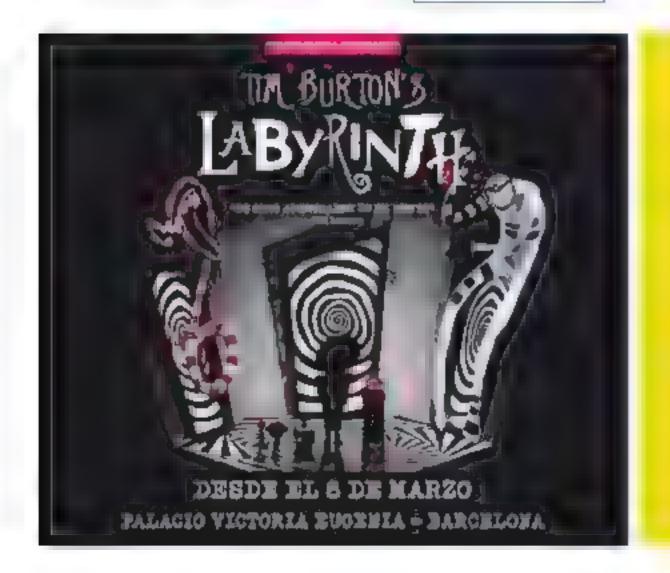





www.entradasdevanguardia.com







LAVANGUARDIA alberto de Monaco resimma su \*OHODIOHISER WORKE oceano en Barcelona

# El 'hub' audiovisual desencadena la transformación del litoral del Besòs

Sant Adrià pasará de tener 60 plazas hoteleras a más de 800 en dos años



El hotel Port Fòrum y el nuevo hotel Tembo suman más de 500 plazas hoteleras en la misma zona

FEDE CEDÓ

Sant Acr à de Besos

Sant Adrià de Besòs ha activado la maquinaria municipal para hacer frente a la transformación del litoral asumiendo la sinergia que generará el nuevo barrio de las tres chimeneas. Para ello, la alcaldesa, Filo Cañete, ha fichado de concejal a un experto urbanista y docente, discipulo de Norman Foster, que no ha dudado en asumir el reto de dirigir la metamorfosis del frente litoral, José Gras.

La eclosión urbanística viene fijada por el desarrollo del plan director urbanístico de las tres chimeneas, "una intervención estratégica", avanza Gras, que aparte de la atracción económica que producirá el Clúster del Audiovisual en la antigua térmica sumará un barrio de 1.783 pisos, de los que el 40% serán viviendas protegidas, la mitad de de alquiler.

La onda expansiva del proyecto lleva implícita la generación de un gran parque urbano continuo. Se crearán once hectáreas de espa-

cios públicos y zonas verdes a lo largo de 12 km, que conectarán con el parque fluvial del Besos "Todo el frente litoral será un paseo urbano", avanza el concejal.

La futura transformación se complementa con la que impulsó Badalona con el barrio de la Mora y el barrio portuario del Gorg. En este sector también ha germinado una industria a la que Gras conce-

pisos turísticos

pondrá una mora-

toria para otorgar

licencias y evitar

Sant Adr aim-

de una gran importancia estratégica, el cable submarino 2África que gestiona la Barcelona Cable Landing Station y que promo-

que abran más pisos turísticos verà un nuevo edificio para acoger un centro de procesamiento de datos, con lo

que "apuntamos a impulsar un modelo de industria 4.0" con empleos con valor añadido". En esta zona, añade Gras, "deberíamos estar urbanizando las calles a principios del 2027".

Otra de las piezas clave de la

transformación del litoral es la implantación de la Escuela de Ingeniería de la Universitat Politècnica de Catalunya, junto a la que está previsto que se instalen nuevos centros de investigación

José Gras destaca, que con la eclosión urbanística prevista, "Sant Adrià quedará en el centro del triángulo de la innovación" que se origina entre el campus del

Besòs, las tres chimeneas y los barrios de la Verneda y Montsolis. "Una nueva centralidad que ya define el PDU Metropolitano.

En estos barrios fronterizos con Barcelona, el Ayuntamiento de Sant Adrià plantea un plan de usos para aprovechar el efecto que para el territorio tendrá la nueva central ferroviaria de la Sagrera, "que será la gran puerta de entra-

da a la metrópolis de Barcelona, la principal puerta desde Francia", una oportunidad que no ha pasado desapercibida a los inversores hoteleros.

Acaba de abrir el hotel Tembo, con 304 habitaciones. En verano abrirá el Port Fòrum, con 500 plazas y un pequeño establecimiento en el centro del municipio de 22 alojamientos. "Hace seis meses solo disponíamos de 60 plazas ho-teleras" destaca Gras, y al finalizar el mandato habrá más de 800

### El Ayuntamiento plantea el nuevo hotel Tembo como factor regenerador del barrio de la Mina

El hotel Tembo, según el concejal, supone el inicio de la transformación del barrio de la Mina, en la que todos suspiran por el derribo del edificio Venus, "pero hay que evitar la gentrificación y la expulsión de los vecinos con menos poder adquisitivo" propiciando que desaparezca la criminalidad, "pero no la gente de la Mina", precisa Gras. En el barrio está previsto que el Institut Català del Sòl construya 66 pisos públicos en el terreno baldio junto a la biblioteca.

El barrio de Trajana también experimentará una regeneración del espacio. Entorno a la avenida del Ferrocarril se construirán edificios públicos de carácter dotacional que convivirán con la actividad económica que se depurará hacia industrias de innovación. En este barrio está previsto el desarrollo de varias parcelas para la construcción de nueva vivienda.

En el barrio de la Catalana quedan parcelas en la zona baja de la calle Cristóbal de Moura donde el Ayuntamiento dispone de un gran sector de 1,8 hectáreas para equipamientos. En la calle Antonio Machado, el Imsol del Àrea Metropolitana construírá 114 pisos protegidos de alquiler y un inversor levantará un aparthotel de 184 habitaciones y una nueva zona comercial.

La nueva planificación generará en Sant Adrià grandes obras de pacificación de arterias principales, como la avenida de la Platja, donde se apuesta por incrementar los espacios peatonales, y la regeneración del entorno, como en la carretera del Tibidabo.

### Puntos de alto valor ecológico

 Un elemento trascendental que transcurrirá en paralelo a la transformación del litoral norte de Barcelona es la preservación de las zonas de alto valor ecológico y medioambiental, como se considera la desembocadura del río Besòs, un importante espacio de nidificación de ave y de anfibios. El Ayuntamiento de Sant Adrià trabaja conjuntamente con

el Àrea Metropolitana y el Departament de Medi Ambient en un proyecto de protección integral del río para garantizar la recuperación y potenciar la biodiversidad, tanto de la flora como de los elementos arbustivos. Junto a la desembocadura queda otro problema sin resolver, como es proceder a la total descontaminación de la playa del Litoral.

# Renfe intensifica la ofensiva para ofrecer trenes dentro de Francia

La operadora española se prepara para competir en la línea Lyon-París



Una pasajera sube al AVE con destino a Lyon en la estación de Sants

**DAVID GUERRERO** Narbona

Los problemas que les están poniendo los franceses a Renfe para poder llegar a Paris están dando tiempo a la operadora pública española para armar una ofensiva mejor preparada el día que empiece la batalla. La conexión entre Barcelona y la capital francesa en AVE está ya planificada a nivel comercial, solo a la espera de obtener unos permisos del gestor de infraestructuras y la homologación de los nuevos trenes que no se sabe cuando llegara

Una vez asumido que eso no sucederá antes de los Juegos Olímpicos de este verano, el personal de la división de Renfe

Internacional está centrando todos sus esfuerzos en dar forma a una linea doméstica de alta velocidad que algún día circulará exclusivamente por Francia: la París-Lyon, que en algunas de sus circulaciones se extenderá hasta Marsella. Se trata del corredor más cotizado en el país vecino, lo más parecido al Barcelona-Madrid en el que la operadora francesa SNCF se ha hecho fuerte mediante su marca de bajo coste Ouigo.

Lo que pretende hacer Renfe, en cierta manera, es jugar la misma carta que ha hecho su homóloga francesa SNCF entre las dos grandes ciudades españolas, amparándose en una liberalización del sector a nivel europeo que debería ser igual para unos y para otros en ambos

lugares aunque a dia de hoy es mucho más abierta en España que en Francia. Eso sí, los responsables de la operadora espanola tienen claro que no ofrecerán un servicio de bajo coste en el país vecino. Aunque obviamente entrarán a disputar la batalla con precios bajos de entrada, quieren mantener la marca AVE en Francia con personal a bordo y trenes nuevos a diferencia de lo que ha hecho SNCF con Ouigo en España.

"Estamos haciendo una apuesta decidida por un corredor con mucha movilidad", asegura Susana Lozano, responsable de Renfe Internacional, que calcula un potencial "cinco veces mayor en el París-Lyon que el Madrid-Barcelona" para dar cuenta de la magnitud de nego-

### Primer paquete turístico en el mercado francés

■ La mayor demanda en los trenes internacionales entre España y Francia se está dando en los viajes a Lyon y Marsella, las dos estaciones que actúan de cabecera de linea. La tercera parada con más viajeros de Renfe en el país vecino es Narbona, Y una gran parte de ellos escogen este destino para ir al restaurante Les Grands Buffets, un lugar para el que hay que reservar mesa con ocho meses de antelación. Renfe firmó ayer un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad y el restaurante para empezar a ofrecer paquetes combinados de billetes de tren con hotel y reserva para el restaurante. Es el primer paquete turístico que Renfe comercializa en Francia, siguiendo la estela de los billetes combinados del AVE que se ofrecen junto a entradas para los musicales más populares de Madrid. El objetivo no es solo captar turistas españoles, sino también franceses de otras ciudades por las que pasa el tren.

cio que se abre con estos trenes domésticos de alta velocidad cuando el gestor de infraestructuras francés les de luz verde. A su vez, ese aspecto también ayuda a explicar la actitud llena de trabas que SNCF Reseau esta poniendo a la entrada de competencia. El equipo de Renfe Internacional, repartido entre Madrid, Barcelona y Lyon, está focalizado ahora en preparar una oferta atractiva en el principal corredor francés, en el que actualmente operan la compañia pública francesa (SNCF) y la italiana (Trenitalia). El día que la española consiga los permisos para entrar, se replicará en terreno contrario el "juego de trenes" que acuño Renfe para recibir la competencia en el Barcelona-Madrid.

Al margen de las circulaciones domésticas que se están planificando en Francia, el objetivo de Renfe es cuadriplicar su oferta actual de trenes internacionales, ampliando el número de circulaciones e incorporando los nuevos trenes Talgo Avril, que supondrán un aumento de la capacidad al llevar más de 500 plazas por tren.

El tiempo de espera hasta llegar a París también le está sirviendo a la compañía española para desplegar su estrategia comercial en las ciudades del sur de Francia por las que ya pasa con su circulacion diaria a Lyon y Marsella. "El aprovechamiento y la ocupación están por encima de lo previsto", asegura Lo-

### La ocupación de los trenes internacionales desde el verano pasado está siendo superior a la prevista inicialmente

zano, que cifra en alrededor del 80% los asientos ocupados y más de medio millón de viajeros transportados desde que se estrenó el pasado mes de julio la ruta Barcelona-Lyon y pocas semanas después la Madrid-Marsella con parada en la capital catalana, así como en Girona y Figueres en ambos casos, Empezaron circulando solo en fin de semana y desde octubre ya lo hacen a diario. Si bien en el lanzamiento se hizo una campaña muy agresiva de precios, con el paso del tiempo han incrementado y se aplica el sistema dinámico de fijación de precios igual que en las líneas de alta velocidad españolas. La misma política tarifaria se seguira el dia indeterminado que se consiga poner en marcha el tren a París.

### Los cruceristas bolivianos sin visado siguen a la espera de su deportación

ALBA ARAYA Barcelona

Los 69 pasajeros bolivianos que fueron interceptados la semana pasada a bordo de un crucero en el puerto de Barcelona con visados falsificados siguen a la espera de su deportación. Las autoridades españolas continúan trabajando en los expedientes de expulsión de los afectados sin que más de una semana después sepan exactamente cuándo podrán

regresar a su país. Segun apuntan fuentes próximas al caso, los expedientes están muy avanzados y en los próximos días, incluso hoy, podrian iniciarse los primeros viajes de regreso. Desde la Delegación del Gobierno en Catalunya confirman que se sigue trabajando pero sin precisar el día exacto en el que los pasajeros podrán regresar a su país.

El viernes se iniciaron los trá mites administrativos y se coordina un retorno por parte de las

autoridades bolivianas y españolas. Durante esta semana se ha abierto un expediente a cada pasajero y a partir de este punto comenzarán las deportaciones.

Mientras tanto, los afectados siguen a bordo del barco que la compañia MSC puso a su disposición cuando se desencadenó la crisis. Para los 14 menores la naviera ha organizado un grupo de animación y ha proporcionado material para hacer su estancia mas amena.

"Todos están bien atendidos, no se encuentran en un estado de vulnerabilidad, pero el único problema que tienen es la presión psicológica que sufren los adultos y temen las consecuencias que se van a encontrar en Bolivia", señala Jenny Rivera, una boliviana residente en Barcelona que desde

que empezó la crisis se aproxima de forma asidua al puerto para brindar ayuda a sus compatriotas y que se mantiene en contacto con los pasajeros del crucero.

Algunos de los afectados ase-

### "Están bien atendidos, pero algunos temen las consecuencias en su país", explica una mujer que les ayuda

guran que pagaron hasta 10.000 dólares por un visado que resultó ser falso. Ahora las autoridades deberán determinar si los pasajeros sabían que el documento era falso y pretendían desembarcar ilegalmente en España o si han sido víctimas de una estafa.

La Policia detuvo el martes 2 de abril el MSC Armonia, un crucero transoceánico que partió de Brasil con 1.500 pasajeros a bordo después de detectar a 69 viajeros sin un visado válido para entrar en el espacio Schengen. El crucero debía partir ese mismo martes por la tarde hacia Córcega pero tuvo que detenerse hasta el jueves cuando los afectados fueron realojados en otro buque que puso a disposición la compañía y el crucero pudo seguir con la ruta prevista.

El Gobierno, en coordinación con el puerto de Barcelona, habilitó una zona para que los pasajeros pudieran bajar del barco e iniciar la documentación para su re-

patriación.



Casas, Flores y Matori en un momento del debate moderado por el director adjunto de La Vanguardia Enric Sierra

# El transporte público asume que hoy no puede absorber la movilidad privada

Gestores del servicio señalan la integración de la oferta como el principal reto

LUIS BENVENUTY
Barcelona

Gestores del transporte público en Catalunya reconocen que hoy por hoy el servicio es incapaz de absorber la movilidad que se produce en vehículo privado. El ciudadano no se arma de paciencia cada mañana en los cotidianos y desesperantes atascos que se montan en las accesos a Barcelona porque piense que al volante de su coche es una persona mucho más libre.

Si apenas una cuarta parte de la gente que cada día se acerca en vehículo privado a la capital de Catalunya lo hiciera en cualquiera de las modalidades que le ofrece el sistema público de transporte necesitariamos de otra red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). De la que ya tenemos y también de otra de similares dimensiones. De lo contario el colapso sería aún más grave.

Lo vino a decir ayer por la tarde el propio director de planificación estratégica de FGC, Carles Casas, en el debate orquestado por la Fundació Cercle d'Infraestuctures en el campus La Salle de la Universitat Ramon Llull bajo el título ¿Es la hora del transporte público?. También participaron en este encuentro Oriol Matori, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, y Xavier Flores, consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Ninguno de los dos trató de rebatir la aseveración de Casas. Todo lo contrario. Y tampoco lo hizo el nuevo responsable de la red de Rodalies, Antonio Carmona, sentado entre el público, a quién todos interpelaban y miraban de reojo a cada rato.

La historia es bien sencilla. El metro de Barcelona no hace otra cosa que batir récords de usuarios desde que la pandemia quedó atrás y recuperamos la normalidad. Y la gente joven ya no tiene de ninguna manera el interés de antaño en obtener el carnet de conducir en cuanto cumple los 18 años, y mucho menos en endeudarse para comprarse un coche, siquiera uno eléctrico y medioambientalmente sostenible. A pesar de ello, a la hora de la verdad, cuando la ciudadanía se juega los cuartos y acude a su puesto de trabajo, recurre en buena medida al vehículo privado y asume con mayor o menor estoicismo el correspondiente

No se trata únicamente de una cuestión de confianza ciudadana, de creencias y verdades de fe. Además, todo apunta a que la si tuación se agravará, al menos por estas latitudes. La intensi dad de los atascos viene siendo de un tiempo a esta parte directamente proporcional al encarecimiento del precio de la vivienda. A medida que la gran ciudad expulse habitantes que igualmente tengan que regresar cada mañana para trabajar los déficits del sistema del transporte público se revelarán con creciente contundencia.

Y después de escuchar a los gestores reunidos ayer por la

# La red necesita de auténticas rótulas que unan los servicios y faciliten de veras los desplazamientos

Fundació Cercle d'Infraestructures la solución se antoja aún mas complicada y lejana. No se trata únicamente de multiplicar las inversiones públicas, sino de optimizar las infraestructuras y sobre todo de integrar los servicios que ofrecen. La palabra mágica es intercambiador, pero no hablamos de un aparcamiento detrás de una estación de tren, sino de auténticas rótulas que faciliten los desplazamientos de la gente, que den coherencia a toda la oferta del sistema de transportes. ¿Quién coge simplemente un tren cada día? Metros, taxis, bicicletas compartidas y demás han de constituir un todo. Y la otra palabra mágica es gobernanza,

"Tenemos que buscar mecanismos estables de financiación para garantizar el futuro del sistema -- dijo Casas, el de FGC-. No podemos depender de decisiones coyunturales". "En los últimos años hemos aumentado las inversiones en un 30% -subrayó Matori, el responsable de la Generalitat-, pero hemos de ser mucho más eficientes", "En realidad, si no vas con toda la familia, no hay nada más ineficiente que el vehículo privado", terció Flores, el de TMB. Y al final, entre el público, Carmona, el nuevo responsable de Rodalies, también habló, "No hay soluciones inmediatas. Las mejoras tardan años",•

### Más de un millar de musulmanes celebran el fin del Ramadán en Terrassa

PALOMA ARENÓS Terrassa

Más de un millar de fieles musulmanes procedentes de diferentes partes del Valles se congregaron ayer Terrassa para celebrar el fin del Ramadán, el mes de ayuno que marca el islam como uno de los pilares de la fe

La celebración, que fue de siete a ocho de la mañana, se hizo en una gran explanada de un aparcamiento, habilitado para la ocasión en el barrio de Ca n'Anglada. Equipados con chilabas de colores, los fieles asistieron a la oración, liderada por el imán de la mezquita. Las primeras filas estaban ocupadas exclusivamente por hombres, y detrás, había un espacio para las mujeres y niños. Tras los rezosse repartieron dátiles, leche y algunos dulces marroquies. Muchos de los asistentes se organizaron para celebrar la fiesta del cordero al mediodía.•



Aspecto de la explanada habilitada para los rezos en el barrio de Ca n'Anglada

EL ÁLBUM



Lluís Permanyer

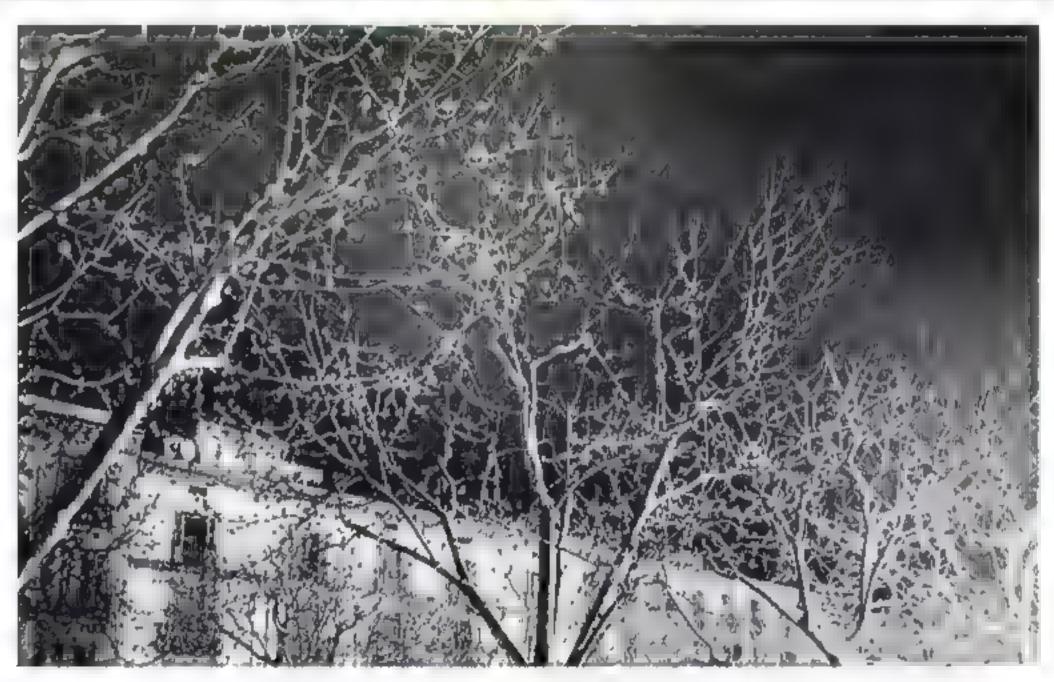

La presencia de estos pájaros se ha hecho siempre más visible al atardecer

# El gorrión ha poblado la Rambla desde el principio

os gorriones convirtieron desde antiguo los árboles de la Rambla en su lugar de refugio y descanso no solo nocturno. Sospecho que fueron atraídos tan pronto como aquel eje viario tan relevante resultó arbolado con generosidad; y es que en la ciudad amurallada no había otro conjunto tan denso y atractivo. Pero no acaeció desde el primer día, sino cuando los plátanos de sombra enraizaron por fin con fuerza y de forma definitiva; así hasta nuestros días, y que dure, pues en diversas épocas hubo repetidas tentaciones de talarlos.

Fue preferible que esta especie poblara la enramada, que no las palomas: habrían puesto perdido todo el lugar con sus excrementos.

Los ciudadanos pronto se acostumbraron a su presencia, y no les dieron mayor importancia; ni siquiera los poetas, más atraidos e inspirados por las flores. Tengo para mí que la presencia de los pajareros también lo favoreció, pues al montar y desmontar sus puestos de venta (sus casetas fijas no fueron plantadas hasta 1968) dejaban en el suelo rastros de comida.

"Una hora después estoy en el hervor de la Rambla (...) Entre el cauce de los árboles, donde chilla y charla un mi-

### La paloma habría ocasionado no pocos y molestos problemas a causa de sus excrementos

llón de gorriones, va el río humano, en un incontenido movimiento". Tenía que ser, pues, un foráneo, quien los cantara; y en este caso fue uno de los grandes: Rubén Darío, con una de sus apasionadas prosas barcelonesas.

La discreción que caracteriza los gorriones los hace pasar inadvertidos. Un lector me hizo descubrir que también pueblan una plaza Catalunya tan dominada por las palomas, me citó a las cinco de la tarde; nada más acercarse le reconocían y se acercaban para picotear lo que a diario les ofrecía.

Fue durante la interminable pandemia que los atisbamos por vez primera y a cualquier hora al verse atraidos por unas calles jamás tan desiertas y nunca tan aquietadas.

El maestro de fotógrafos Català-Roca me contaba que al pretender captarlos en sus puestos arbóreos de la Rambla reconoció que aparecían al obscurecer, lo que le obligaba a incorporar la ayuda del flash. Al ser tan reacio al empleo de semejante artilugio, pues le distorsionaba el ambiente propio que en tal momento ofrecia bajo la luz natural, no tuvo más remedio que captarlos a una hora un poco más temprana y con menos presencia.

FREDERIC BALLELL IMAGEN CEDIDA POR EL ARXIU FOTOGRAFIC DE BARCELONA

# Los cruceros del 2024 son menos contaminantes

BARCELONA Barcos más sostenibles, más nuevos y más pequeños. Esta es la radiografia de los cruceros que llegarán a lo largo del año a Barcelona, según ha informado el puerto. Las previsiones de la Autoridad Portuaria para el 2024 indican que el 22% de las escalas serán de barcos preparados para funcionar con gas natural licuado, Este combustible elimina las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y las partículas en suspensión y reduce hasta el 70% las emisiones de óxidos de nitrógeno y hasta el 20% las emisiones de CO<sub>2</sub> respecto a los combustibles tradicionales. El 54% de las 806 escalas previstas serán de barcos de menos de 10 años de antigüedad y se producirá un descenso del 6% de los barcos que superan los 5.000 pasajeros. / Redacción



El MSC Armonia en el puerto de Barcelona

### Premià de Mar denuncia al Síndic la inacción de la Sareb

miento de Premià de Mar ha denunciado ante el Síndic de Greuges el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Sareb con varias familias que ocuparon unos pisos vacíos, a las que prometió tramitar un alquiler social. El gobierno municipal que lidera Rafa

Navarro lamenta que la gestora inmobiliaria "no plasme en hechos sus buenas intenciones" pactadas en el 2022. Las familias vulnerables ocuparon el bloque durante la crisis inmobiliaria. Casi todas son usuarias habituales de los servicios sociales, tienen la luz pinchada del bloque vecino y Endesa interrumpe el suministro periódicamente. La eléctrica aduce que sin centralizar los contadores no puede tramitar un contrato social. / Fede Cedó

# Orriols censura el cartel de la fiesta por una niña con velo

RIPOLL La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha censurado el cartel de la fiesta mayor que fue elegido ganador por la comisión de fiestas. El motivo, según ha explicado la propia alcaldesa en la red social X, es la imagen de una niña con velo en la parte inferior derecha de la obra, que la autora del cartel se ha negado a rectificar. Orriols, caracterizada por sus discursos antiinmigración, pide en el mismo

mensaje "no normalizar la misoginia islámica". Su decisión ha sido ampliamente condenada por los partidos de la oposición Junts la califica de "disparate" y exige al gobierno municipal y al edil de Cultura que rectifiquen y pidan perdón. ERC ha lamentado que "la obsesión con el velo de Sílvia Orriols" haya motivado un cambio de cartel El que lucirá durante la fiesta mayor será el que quedó en segunda posición. La CUP ha calificado de "vergonzante" la situación y el PSC ha lamentado "el nivel democrático" del equipo de gobierno. / Sílvia Oller

### CUADERNO BARCELONÉS

### CALAIX DE SASTRE

Ha pasado inadvertida una noticia transcendente: la Generalitat ha comprado y con destino a la Biblioteca de Catalunya el monumental libro completo del barón de Maldà: Calaix de sastre. Este manuscrito que se lee sin cansancio merced a una caligrafia buena y aplicada constituye una obra capital de la literatura catalana de su tiempo. Tiene valor lite-

rario no solo por haber escogido su lengua, sino por emplear con acierto los recursos menguados que en aquel entonces ofrecía. Y tiene otro valor al convertirse con tal iniciativa y tenacidad en pionero del periodismo, a diferencia de los cronistas oficiales. Su curiosidad y capacidad de observación le impulsaba a no menospreciar cuanto sucedía en la calle, y a renglón seguido lo relataba con minuciosidad ejemplar. Joan Fuster juzgó mal al autor, y se equivocó. Hubo un intento fallido de comprar esta joya, al infiltrarse como intermediario un librero y disparar el precio. Dolors Lamarca, a la sazón directora de la biblioteca, se disgustó. Ha habido que esperar, pero al fin está bajo el mejor recaudo definitivo y a disposición pública. ¡Uf!



La niña con velo, en el extremo inferior del cartel censurado

# La rehabilitación integral de la plaza Reial arrancará a mediados del 2025

El Ayuntamiento gestionará los trámites y subvencionará hasta el 45% de las obras

SARA SANS Barcelona

Mallas en balcones, redes en fachadas, humedades, desprendimientos puntuales y cornisas rotas son algunas de las evidencias del mal estado de la plaza Reial de Barcelona. Para frenar el proceso de degradación que asola la plaza desde hace ya años, el Ayuntamiento presentó ayer un plan de rehabilitación integral que incluye todas las fachadas y porches. El objetivo es recuperar la imagen original de la plaza, incluidos sus colores originales, más intensos y brillantes. El Ayuntamiento se encargará de todos los trámites y gestiones y abrirá una línea de subvenciones para cubrir hasta el 45% del coste de las obras a los propietarios.

Está previsto licitar y adjudicar a principios del 2025 para comenzar los trabajos a mediados de año. "El coste estimado es de 3,2 millones, una parte la sufragará con subvenciones el Ayuntantiento y otra los propietarios a través de cuotas. Es una colaboración de privados y administración", explicó ayer la arquitecta jefa del Consistorio, María Buhigas. La duración prevista es de unos 18 meses, El Institut Muni cipal del Paisatge Urbà (IMPU) se encargará de redactar el proyecto ejecutivo, sin coste para los propietarios. Luego, el Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) cobrará en varias cuotas el coste de las obras a cada propietario en función de las dimensiones de la fachada.

En paralelo, y a través del IM-PU, el Ayuntamiento abrirá una línea de subvenciones de hasta el 45% de los importes que tenga que abonar cada propietario (con



La última rehabilitación de la plaza se hizo hace cuarenta años

El Consistorio as

presentó ayer el plan, de 3,2 millones, a los propietarios

y comerciantes

un tope de hasta 50,000 euros
por fachada). Tras varias reuniones previas, ayer por la tarde el
gobierno municipal presentó el
plan a los propietarios y comer-

ciantes de la plaza: "Son cons-

cientes de las ventajas que supo-

ne que el Ayuntamiento se encar-

gue de todas las tramitaciones", aseguró Buhigas

El Consistorio contempla la rehabilitación de todas las facha das y porches sin excepción, incluyendo toda la amplia variedad de propietarios que conviven en esta plaza: comunidades de vecinos, propietarios individuales con viviendas, oficinas, pisos turísticos, estudios, un hotel, comercios, restaurantes... Estos últimos también podrán optar a subvenciones para renovar y adecuar el exterior dei local.

Esta rehabilitación integral de la plaza Reial –la última se remonta cuarenta años atrás– dará continuidad a las obras de reurbanización de la Rambla, en una actuación global que pretende revitalizar todo este tramo de Ciutat Vella.

La actuación se hará declarando la plaza ámbito de regeneración urbana. "Llevamos tiempo trabajando en el proyecto, tenemos los estudios previos del estado de conservación actual y de cómo eran originalmente", explicó Buhigas. De hecho, la licitación de los trabajos previos se hizo en octubre de 2022. En aquel momento el Ayuntamiento esperaba iniciar la rehabilitación integral entre 2023 y 2024.

### Hallados los cuerpos de una mujer y su hijo momificados en Roses

SÍLVIA OLLER Girona

La policia local de Roses halló el pasado 3 de abril los cadáveres momificados de una mujer de 85 años y su hijo de 65 en una vivienda de la zona de Santa Margarida de Roses (Girona), según avanzó aver la cadena Ser. Fuentes policiales sospechan que podrían haber fallecido entre los años 2018 y 2019.

Los cadáveres, que no presentan signos de criminalidad según han informado los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación, fueron localizados después de que una vecina "alertara de que hacía mucho tiempo que no los veía" y advirtiera de que la puerta de entrada a la casa podía estar forzada. Un intento de robo que se habría producido a posteriori de las muertes, según la investigación.

Los forenses están realizando un estudio exhaustivo de los cuerpos para tratar de esclarecer las causas de la muerte y acotar la fecha del fallecimiento. Las primeras pesquisas apuntan a que las víctimas, de origen alemán y nacionalidad española, fallecieron hace unos cinco o seis años, antes de que estallara la epidemia de la covid en marzo de 2020.

Los cadáveres se hallaron en dependencias diferentes de la vivienda. Una de las hipótesis que se contemplan es que primero pudo fallecer el hijo por causas naturales y que posteriormente pudo haber muerto la madre. Se investiga si la mujer sufría algún tipo de dependencia que le imposibilitó alertar a nadie de lo ocurrido.

El artista Joan Tomàs monta en calles de Trinitat Vella doce collages con fotos de hasta hace 60 años que enaltecen la memoria vecinal

# La Trini presume de barrio

LUIS BENVENUTY Barcelona

sidro García, de Mazarrón (Murcia), llegó al barrio de Trinitat en 1955, antes de que lo dividieran en Nova y Vella. "Era peluquero, y los domingos salía con mi cámara. Uno una familia merendando me dijo que les hiciera una foto, y días después les llevé 5 pesetas de fotos. Y desde entonces cuando no cortaba el pelo hacía fotos ;en la nevada del 62 hice 3.000!"

Y algunas de aquellas instantáneas forman la docena de grandes collages confeccionados por el ar tista Joan Tomás que estos días lucen en estas calles para enaltecer el sentimiento de pertenencia a este lado de Barcelona. Se trata de una iniciativa municipal enmarcada en el Pla de Barris y articulada a través de muchas asociaciones. Pocos barrios tienen tantas asociaciones por vecino como Trinitat Vella.

Trinitat Vella.

"Yo hice la foto de la calle de los postes –sigue García, ufano–. Antes estas escaleras eran de madera, rodeadas de higueras, y estos pisos barracas... y esa calle, la del Turó de la Trinitat, era la de los postes, porque estaban en medio, y un día un camión se estrelló contra uno que se quedó inclinado y yo...". Entonces, a finales de los 60, rememora Amador Expósito, de

la Associació per la Recerca i la Divulgació de la Memòria Històrica de Trinitat, "yo era un niño, comía lentejas con arroz y oi ¡pum! La calle de los postes era la referencia de los taxistas de Barcelona". Expósito tenía que aparecer en una de estas fotos corales, en un caballito de madera, pero de pequeño las cámaras le daban miedo y lloró tanto que al final lo sacaron del enfoque. "El eje de este proyecto es la fiesta popular como reivindicación. Aquí la gente tuvo que batallar por la escuela, el metro, el asfalto...,". "Y las nuevas generaciones y los nouvinguts lo han de saber" tercia Olga Montero, de Trinifoc-, para que sepan que forman parte de algo". "Aún queda



Unos chavales contemplan la instalación de uno de los collages

mucho por conseguir. Nos rodean tantas carreteras que jugar al fútbol es malo para los pulmones".

Tomás, el artista, lleva 20 años colgando fotos gigantes de gente. "La gente se busca, se reconoce... y de ahí surge el encuentro de unos con los otros, y en torno a las fotos

se forma un ágora de barrio". García, el fotógrafo de 90 años, señala la peluquería Suleiman. "Esta era mi peluquería ¡Las tijeras mágicas! venían clientes hasta de Barcelona. Luego se la vendí a este chico, que le puso su nombre. Y así sigue siendo una peluquería" •

### Familia real jordana Husein y Rajwa esperan su primer hijo

Los reyes Abdalah y Rania de Jordania se convertirán en abuelos por primera vez. Los principes herederos, Husein y Rajwa, que se casaron en junio, darán la bienvenida a su primer hijo en verano. El bebé ocupará el segundo lugar en la línea de sucesión al trono.



### Tras 40 años de relación Loquillo se casa con la cineasta Susana Koska

El cantante catalán (63) se ha casado con la escritora y realizadora vasca (58) en una boda civil en Laguardia (Rioja alavesa). Llevan juntos 40 años y tienen un hijo en común, Cayo, de 21 años, que aparece con ellos en la foto que ha compartido Loquillo.



# La causa obligada de Alberto II

El príncipe de Mónaco visita Barcelona para reafirmar su defensa del océano

**ENRIC TRIAS** 

Barcelona



Durante su reinado, Alberto II ha continuado el sueño que tenía su padre de expandirse hacia el Mediterráneo ganando terreno al mar con extensiones artificiales de tierra. El impacto medioanibiental que eso supone en el pequeño principado de 208 hectáreas con apenas 4,1 km de línea de costa ha sido siempre tratado con respeto por parte del principe. Por ejemplo, en el diseño de Le Portier, la nueva ampliación de 6 hectáreas de la superficie de Mónaco hacia el mar que se inaugurará en el 2025. Ese será el gran proyecto que marcará su reinado y, pese a que la huella en la costa es inevitable, el proyecto ha estado concebido por expreso deseo del principe para que sea un ejemplo ecológico que preserve todo lo posible la flora y la fauna mediterráneas.

El martes, el principe Alberto II protagonizó una escena de redención al inaugurar la exposición Es la hora de actuar, situada en el Port Vell hasta el 15 de abril. Solo bajarse del coche empezó a llover, pero rápido salió el sol y el arco iris dio la oportunidad de una escena marinera cinematográfica.

Ayer, durante su discurso en la inauguración de la Conferencia del Decenio de los Océanos 2024, promovida por la Unesco y celebrada en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, el príncipe destacó la importancia de la ciencia "para tomar medidas colectivas, anticipar desafíos y encontrarles soluciones responsables". También anunció la puesta en marcha de la próxima expedición de Monaco Explorations, una misión científica que



Arco iris. Alberto Il inauguró una exposición en el Port Vetl y ayer acudió a una conferencia

Familia El tatarabuelo del principe, Alberto I, dedicó su vida a estudiar los océanos

### La ciencia en el mar ha sido constante para los Grimaldi, y Alberto II cree que es la clave para la preservación marina

océano en el marco de una iniciativa estratégica para proteger determinadas zonas maritimas y costeras.

La familia real monegasca, desde su mezcla de reino, negocio familiar y paraíso para millonarios, hamostrado a lo largo de los siglos un especial interés por el mar y la ciencia. El tatarabuelo del actual

tiene como objetivo observar el monarca, Alberto I, dedicó gran marido de Grace Kelly fue todo parte de su vida al estudio de los océanos. Le gustaban las expediciones maritimas y los descubrimientos y fue quien creó el Museo Oceanográfico de Mónaco, cuyo director fue el explorador Jacques Cousteau durante décadas.

En los años del boom de la construcción en el microestado, durante el reinado de Rainiero III, el un hombre de negocios que vio en el mar la única oportunidad de expandir su reino. Fue apodado el principe constructor en su intento de desarrollar la economía de Mónaco al máximo y llegó a aumentar la superficie del principado en más de un 20%, Mientras, también atraía la mirada del mundo por su matrimonio y por la lle-

gada a sus costas de la jet set por la transformación de Mónaco en un paraíso (no solo fiscal),

A Alberto II le ha tocado lo mismo que a toda su generacion, progresar con la mirada puesta en la conservación del medio ambiente, como ha demostrado en sus dos jornadas en Barcelona. "Es mi deber asumir mi parte en el reto lanzado a mi generación: encontrar soluciones para preservar nuestro planeta, nuestro bien más preciado", dijo tras publicar L'homme et l'océan, su primer libro, en el que detalló los desafios para conservar los océanos.

Sus hijos, Jaime, el principe heredero, y su hermana Gabriela, de nueve años, son jóvenes todavía para implicarse en causas medioambientales. Pero la hija que tuvo Alberto antes de casarse con la princesa Charlene, Jazmin Grace Grimaldi, de 32 años, que no cumple tareas oficiales, sí parece interesada en labores humanitarias, pues a través de su propia fundación, The Jazmin Fund, logró hace algunos años distintas acciones

en las islas Fiyi 🔹



### Sobrino de Carlos III Peter Phillips rompe con Lindsay Wallace

El hijo de la princesa Ana de Inglaterra y su pareja desde hace tres años han puesto fin a su relación. Peter Phillips (46) empezó a salir con Lindsay después de su sonado divorcio, en el 2021, de Autumn Kelly, con quien tiene dos hijas, Savannah e Isla.



### SANTORAL

Estanislao, Isaac de Spoletto, Felipe de Gortina, Eustorgio, Domnión, Gema Galgani, Antipas, Barsanufio, Elena Guerra, Ildebrando

### **ANIVERSARIOS**



Jesús Calleja aventurero

Alessandra Ambrosio

Mar Regueras

Joel Grey

### El talento joven ocupa la pasarela de la 080

Los jóvenes diseñadores protagonizaron ayer el segundo día de la 080 Barcelona Fashion, que arrancó con Larhha, la firma del arquitecto cordobés Miguel Marin, cuya colección, llena de color y volúmenes, está inspirada en la Sainte-Chapelle, de París (derecha). El valenciano Santi Mozas, fundador de la firma Compte Spain, suele tomar como inspiración los cuentos y en esta ocasión los finales felices (izquierda). Martin Across, del ecuatoriano Martín Maldonado, presentó una colección de tonos tenues inspirada en el impacto de la superpoblación (centro). Ayer también desfilaron The Label Editon, Txell Miras y Jnoring. / L Clarós







# La culpa fue de Koh Phangan

El influjo de la Luna en 'la isla de cuarzo rosa' altera la conducta, según los convencidos

**JORDIJOAN BAÑOS** 

Kon Phangan (Tailandia). Corresponsa:

A los eximios abogados que, desde Madrid, tienen la dificil papeleta de presentar como 'no culpable' al descuartizador confeso, Daniel Sancho, se les ha pasado por alto la coartada perfecta. La culpa fue de Koh Phangan. No del chachachá. Aunque también, A la paradisíaca isla tailandesa la precede una fama esotérica y telúrica que está en el origen de su mítica fiesta de la luna llena, con todos sus excesos.

"Hay un espíritu en esta isla que amplifica todas las emociones, que te empuja más allá de toda lógica y muestra quién eres de verdad', explica con toda naturalidad Giorgia, una profesora de yoga instalada aquí. Lo han adivinado, el flower power no murió, solo se transformó y el discurso New age flota todavía como el éter sobre las playas poco profundas de Koh Phangan, "Esta isla está hecha de cristal, de cuarzo rosa. Cuando vuelvo a mi cabaña veo cómo afloran en el campo. Por eso la llaman también la isla del amor. Por eso también es una lupa que todo lo magnifica. Si estás contento, aquí vas a rebosar de felicidad. Pero si estás mal, vas a estar peor, te vas a hundir". El combinado de psicología y geología, recono-



Silvia Bronchaio, La madre de Daniel Sancho, que se perdió el primer dia de juicio por

no encontrarse bien, sí as stió ayer a la deciaración de los testigos de la Fiscalia

ce, no basta para explicar psico-

"Aparte, aquí la mayoría de gente toma drogas psicodélicas, como LSD". Al parecer de este corresponsal, la yogui exagera, pero a un oráculo no se le interrumpe. "¿Cómo que exagera?", replica luego Pablo, un salmantino que ha frecuentado la más conocida como full moon party, en

ingles. "Locurón total y a la rica seta mágica". En junio pasado, además, las boutiques (más que tiendas) de marihuana fueron legalizadas en Tailandia. Una de ellas está en Salad, la cala del crimen.

Los hongos alucinógenos son especialidad de la fiesta de la luna llena, que era el motivo por el que Edwin Arrieta y Daniel Sancho se habían citado en Koh Phangan en esa fecha. Según algunos lugareños, Sancho habría sido visto en su moto en la playa de Rin, donde se celebra la fiesta, en los días precedentes y, tras deshacerse del cadáver, menos de veinticuatro horas después, acudió al influjo de la fiesta de la luna llena, como era su objetivo.

Sancho no estaba en Koh Phangan por casualidad. Él mismo ha confesado su interés en Las enseñanzas de Don Juan, el viejo libro sobre peyote y chamanes de Carlos Castañeda. Pero el posible ángulo toxicológico de estos asuntos termina a menudo en ángulo muerto, porque es un hilo que la policia prefiere no estirar. En los tenderetes o en los rincones de Haad Rin, la playa donde se celebra una de las fiestas electrónicas más cosmopolitas, los hongos crecen como hon-

El juicio en Koh Samui prosiguió ayer por segundo día, a puerta cerrada, con la presencia entre los testigos de la persona que le vendió los cuchillos -para cocinar, según su defensa, aunque la villa en la que se alojaba contaba con utensilios de cocina- y la señora del único supermercado de Salad, que le vendió el kayak. La intención de la Fiscalia es demostrar que el joven de 29 años planeó el asesinato. Sancho, que en esta segunda jornada contó en la sala con una traduccion en ingles, se mostró algo más relajado que el primer día. Además de su padre, el actor Rodolfo Sancho, ayer también acudió al juicio su madre, la analista de inversiones Silvia Bronchalo.

### La reina Sofía, hospitalizada por una infección en el tracto urinario

**MARIÁNGEL ALCÁZAR** 

Barce ona

La reina Sofía, de 85 años, permanece ingresada en la clínica Ruber Internacional de Madrid, a donde fue trasladada la noche del martes después de que los servicios médicos de la Casa del Rey le detectaran una infección en el tracto uri nario. La madre del Rey, según informó la Zarzuela, evoluciona "rápida y favorablemente" y permanece en observación.

Ayer, poco antes de las 5 de la tarde, el Rey acudió a visitar a su madre. Tras permanecer alrededor de media hora en el interior del centro médico, a la salida y, a través de la ventanilla del coche que conducía, afirmó que la reina Sofia estaba "animada, muy bien y con ganas de volver lo antes posi ble", aunque encogió los hombros cuando se le preguntó sobre cuándo recibiría el alta médica. La reina Sofía siempre ha gozado de buena salud y únicamente pasó por el quirófano hace unos años para operarse de juanetes

La madre del Rey apareció por última vez en público el pasado lunes, en el funeral de su sobrino



La reina Sofia, el pasado lunes

Fernando Gómez-Acebo, que tuvo lugar en la catedral castrense de Madrid y el sábado también acudió al banquete de boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo Durante la Semana Santa, además de acudir al concierto de lunes de Pascua en la catedral de Mallorca, viajó a Málaga para asistir a la procesión del Cristo de la Buena Muerte y, al día siguiente, Viernes Santo, también estuvo en la del Cristo de los Alabarderos, en Madrid, La reina Sofía tenía previsto trasladarse este viernes a Huesca para visitar la sede local del Banco de Alimentos para ayudar a promover las donaciones.

ELS MOTS ENCREUATS Márius Serra

Nüm. 12231

LOS 8 ERRORES

Original publicado en La Vanguard a entre 1982 y 1999

En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo



HORITZONTALS 1. Accepta que facis una cosa des de la seva autoritat. Fa una 1 sta d'e ements. 2. Molt més grosses que la norma. Preparar e cos per exercir la fert.litat mensua ment. 3. Al final, l'enaltí Botanes. La nota musical entre el re i ei fa. 4. Acalorament. Relatius al tou de la cama. Puny d'espasa. 5. A la part davantera de l'avió. Aquesta té un esperit obtús, I. 6. Ballades. Membranes que formen la capa interna de sac embrionant en els mamífers, els ocells te s'rèptils. 7. Moral estetica. Malvats i odiosos. Na Colau. 8. Doble revolt per lós. E.

peix més assequible Traço ratiles. 9. Clarissa. Crit que atura. 10. Revesut d'un ofici en el palau d'un sob rà Pas estret que uneix dos òrgans o dues cavitats anatòmiques. A les portes de Barialona. 11. Cel revoltat. Fixació capil lar que figura a l'alfabet. Li perdona la pena. 12. Relatiu a l'aparell oifactori. Fa la feina de sant Martí. Níquel. 13. És quan bec que perdo el cap. Ramal de carretera que permet no passar pel mig d'una població. Al capdavant de la Mediterrània. 14. Et buidaràs els nanus. Encàrrec, mis-

**VERTICALS 1.** Folrades amb un cert gruix. Patim treballs. 2. Revestit amb maons, M co maco. 3. Vermell com el color de la mitica carpa Juanita de Vilanova que menjava amb cul era i bevia amb portó. Serveixen per pujar ben dretes les parets. Centuna. 4. Mor per falta d'oxigen. Transgressora segons els estàndards morals. Na Gardner més bestial. 5. Aprica a les juntures de la barca una substància viscosa de color roig negrenc que és residu de la destil·lació dels quitrans. Encerclar atgú. 6. Personatge infantil amb ressons divins. Sentina una profunda aversió. Raresa d'ateu. 7. El que feia DC, sobretot a la casa Seat, Remisienrere en la teva heterosexualitat, 8. Est. Cum sa ses Barretina asiática 9. Fará malbé el sistema solar tot negant-se a reconeixer un dels seus components. L'error més groi er. Vinc sense els cinc capdavanters. 10. Túnica p gmentàna i vascular de l'ul situada entre l'escleròtica i la retina. El més ruo de la base. M'hoposo a la boca amb una certa voluntat de gourmet, 11. Musulmà, Crustaci que corre com ell sol. Mulla perquè no mira. 12. Ara fem l'article. Joguets de nadó. El gran Méxic. 13. Gremi de floristes. El marit de la dida. Mones degollades. 14. Quartat intrinseca ais deserts. Esborra de la memoria una de les tonades més enganxifoses deis Beatles.





# ¿Aceptas el reto? Juega ahora a Entrena Mentes



CRUCIGRAMA Fortuny
Núm. 13686

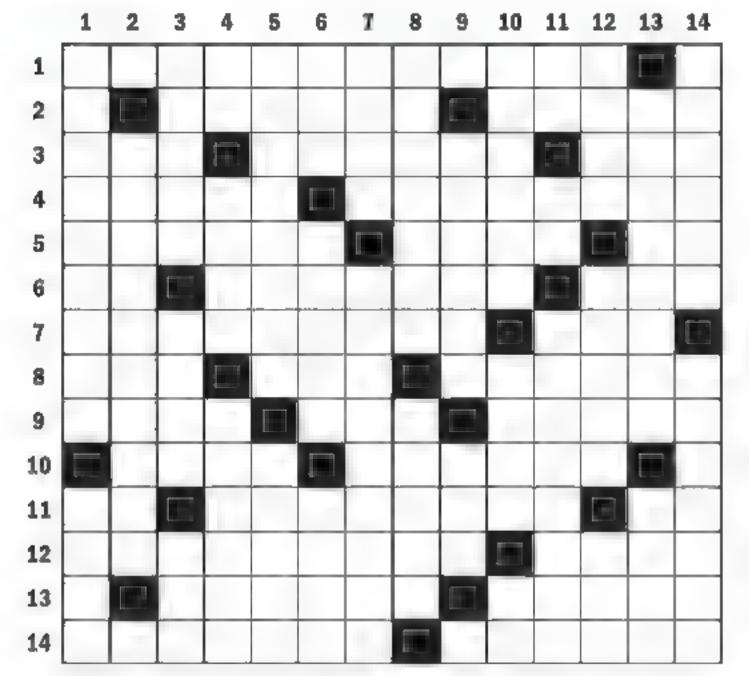

HORIZONTALES 1. La mayor atracción de mundo. Está en trance 2. Hace esquina. El gitano nos muestra su cara más desconocica. Hornos que no están para bollos. 3. Parte del avión en que va la carga. Cuando llego la primavera se pusieron ardorosas. Rudimentos de lexicografía. 4. Tiene fama de duro, pero está en retroceso. Se siente extrañamente liberado, aunque no siempre sea fibre 5. No, no, tal cual, para que se entienda. Por detrás es cara. El meol o de pastel. 6. Principio de igualdad. Dar las explicaciones pertinentes. Inic almente pertenecen a Macabeo Poca Esperanza. 7. Ayuda a comportarse sin complicarse la vida. Atrae las canicas de los campeones. 8. No

pares en Tonga. Nos dejan bogu abiertos al hablar del jabali. Magui ó el adomo y se quedó satisfecha 9. Saca la mugre de derecha a izquierda. Fase de escrutinio. Le va la marcha 10. El sa ado dio la nota. Aunque parezos tatón, es de oro. Del mundo pero no de la tierra. 11. Parte central de la vej ga. Por lo que respecta al ardor y la frigidez, se muestra muy estable. Tema avocálico. 12. Cuando lo entierran en vida se queda blanco como el papel. Membrana del ojo, parecida en su forma al ho lejo de la uva 13. Poca fe. Lo que no se ha pagado. Banco de crustáceos que al menta a las bai enas. 14. Unión que presenta importantes fisuras. Hoja de la flor.

VERTICALES 1. Piensa en lo que los otros dirán y los otros to dicen. A la hora de redactar no es raro que abuse de las subordinadas. 2. Da pre a una respuesta. El parto de los montes. Sala a cuenta. 3. Permiso jud c al que está en alza. Asp.ra a conocer cosas que no son de este mundo. Su mitad es entera. 4. Separadas por la venganza. Fomenta el telestadio. En la guerra no está solo. 5. Aquelia época en que uno apreciaba que le vinieran con cuentos. Persiana que está sub endo. 6. Gran remolcadora de barcos. La presión las hace más rápidas. Moneda invertida 7. No baja y sube Está llena de azuleios. 8. Haré esculturas destrozando el aitar El que lo formula espera tener gracia. 9. Vocal que trene voz y voto. Es capaz de fundir a dos personas que se quieren. Desquic ado rol. Pesó la mente 10. Efectuar un vueto rasante. Quejarse como gato panza amba. Trozo escogido de Keats. 11. Extracto de tila. Separadas por una décima. Es un buen premio para los que trabajan en la zona franca. 12. Unir dos cabos. Tiene una gran humanidad. Suele estar bien encamlada. 13. Da cobijo a un jerarca mitrado Apellido de un certero Gullermo. 14. Su generosidad proporciona muy buena vista. No si-

gue la norma.

### SOLUCIONES

LAPLACE

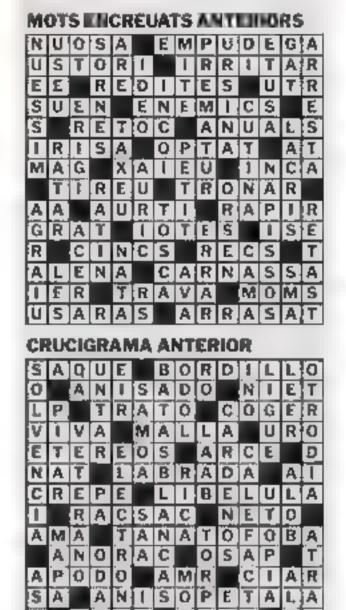

### PROBLEMA AUGUREZ ANTERODE

OSEB REMO UP

OCLUSIVA CRUDO

1... Excil [buena, pero no tan fuerte es 1... Exd3 2. Wel]
2. Exci Efi+! 3. Wxfi Exf1,
mate. 0-1 Twitter: @illescasmiguel YouTube: ChessFM

### JEROGLÍFICO ANTERIOR

RLB ANES (RUBI / SENA a revés)

### LOS 8 ERRORES



### AJEDREZ Miguel Mescas Num 6687

6791

DIFICULTAD BAJA DE 1 A 5 MINUTOS

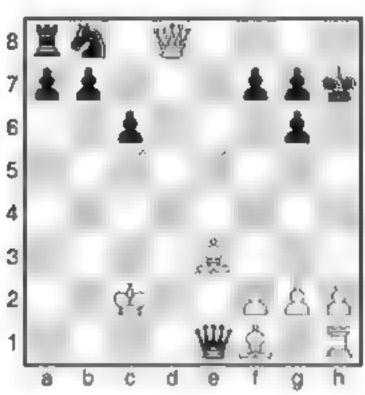

### **BLANCAS JUEGAN Y GANAN**

Serper - Khenkin (URSS, 1987). En una apertura caótica las blancas emergieron por fin con una pieza de ventaja y posición ventajosa. Pero el remate no parece tan elemental, y sin embargo lo es, como demostró Serper, quien logró dar jaque mate en tan solo tres movimientos.

ir formación proporcionada por www.ajedraz21.com

### **JEROGLÍFICO**

Colombo se lo hacía



### **PASATIEMPOS**

#### FRED BASSET Alex Graham





SUDOKU

FÁCIL

2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate. Todos los derochos reservados

DIFÍCIL

| FAUI |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4    |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 |
|      |   | 6 | 8 |   |   | 7 | 4 |   |
|      | 9 | 8 |   | 7 |   |   |   |   |
|      | 6 |   | 7 | 9 |   |   |   |   |
|      |   | 9 | 1 |   | 5 | 4 |   |   |
|      |   |   |   | 8 | 6 |   | 2 |   |
|      |   |   |   | 1 |   | 9 | 8 |   |
|      | 8 | 5 |   |   | 2 | 6 |   |   |
| 9    |   |   | 3 |   |   |   |   | 1 |

| 6 |   |   | 9 |   | 1 | 7 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 |   |   |   | 8 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 9 |   |   |   | 8 |   |   | 1 | 2 |
|   |   |   | 1 | 4 | 5 |   |   |   |
| 5 | 6 |   |   | 3 |   |   |   | 4 |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 3 |   |   |   | 4 |   |
|   |   | 6 | 5 |   | 7 |   |   | 9 |

| 5 |   | 3 |   | 6 |   | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 |   | 8 |   | 6 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   | 6 |   | 5 |   | 1 |
|   | 4 |   |   |   | 2 |   |
| 1 |   | 4 |   | 9 |   | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2 |   | 7 |   | 8 |   |
| 6 |   | 9 |   | 2 |   | 5 |

COMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnos) relienando las celdas vacias con un número del 1 at 9, sin repetir ningun numero en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### SOLUCIONES DE AVER

| ĀC | lL |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 8  | 5  | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 1  | 3  | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 |
| 6  | 7  | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 9  | 8  | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3  | 4  | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 2  | 1  | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 4  | 9  | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 7  | 2  | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 5  | 6  | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 |

| INT | ERN | 1ED | Ю |   |   |   |   |   |
|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 3   | 4   | 6   | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 8   | 1   | 2   | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 7   | 5   | 9   | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 4   | 8   | 1   | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 9   | 7   | 5   | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 2   | 6   | 3   | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| 6   | 2   | 4   | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 5   | 3   | 8   | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 1   | 9   | 7   | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 |
|     |     |     |   |   |   |   |   |   |

| DIF | DIFÍCIL |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4   | 9       | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 6   | 2       | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 8   | 1       | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 9   | 5       | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 1   | 6       | 4 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 3   | 7       | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| 7   | 8       | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 2   | 3       | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 5   | 4       | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |

### Juega ahora a EntrenaMentes



Información proporcionada por www.talkometeorologia.com

#### **ASTROLOGÍA**

Bianca Herrero

Aries 21 de marzo

al 19 de abril



Disfrutará de cierto dominio de la Inteligencia y la razón sobre sus emociones y pasiones, algo que le ayudará en diferentes sentidos,

Tauro 20 de abris al 20 de mayo

Le espera un día a go contradictorio; habrá momentos en los cua es sienta que pasa de la excitación y alegría a la tristeza y la depresión

Géminis 21 de mayo al 20 de junto Tenderá a una buena actitud en el trabajo, por eso llegará a acuerdos interesantes. Este aspecto seña a a un ámbito profesional renovado.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio

Se caracterizará por una elevada intuición interna que le ayudará en especial en todo aquello re acionado con su puesto de trabajo actual.

Leo 23 de julio al 22 de agosto

Quizá sienta dudas en el amor, esto podría deberse a que le dedica demasiado tiempo ai trabajo y eso le lleva a descuidar sus rejaciones.

Virgo 23 de agosto ai 22 de septembre

Seguirá estando dentro de una muy buena semana para tomar niciativas y actuar. En lo social, conocerá a personas que podrían ayudarle

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Trate de ser generoso, porque los demás le responderán de la misma. manera; además, quizá más adelante necesite ayuda de los otros

Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre El equilibrio legará, por eso sus relaciones persona es serán claras. Además, tendrá la capacidad para aceptar la vida como se presente.

Segitario 22 de noviembre ai 21 de diciembra

Tendrá la máxima fuerza y la suficiente determinación para actuar Todo esto le hará confiar más en usted mismo. No se pare por ahora.

Capricomie 22 de diciembre al 20 de enero

Sea paciente, organice el trabajo y administre muy bien sus finanzas, sin hacer gastos excesivos. Además, la creatividad puede ayudar

Acuario 21 de enero at 19 de febrero Debe tener muy claro que el desamoi o mental solo se conseguirá con perseverancia. Sus ideas se podnan uti izar en el ámbito laboral.

**Piscis** 20 de febrero

al 20 de marzo

Tenga cuidado con la bebida y con otras drogas, porque la evasión de la realidad no le lievará a nada más que a tener mayores problemas.

bianca herrero@astro virtualmedia es

### **EL TIEMPO**

MAS INFORMACIÓN EN: http://eltjempo.es

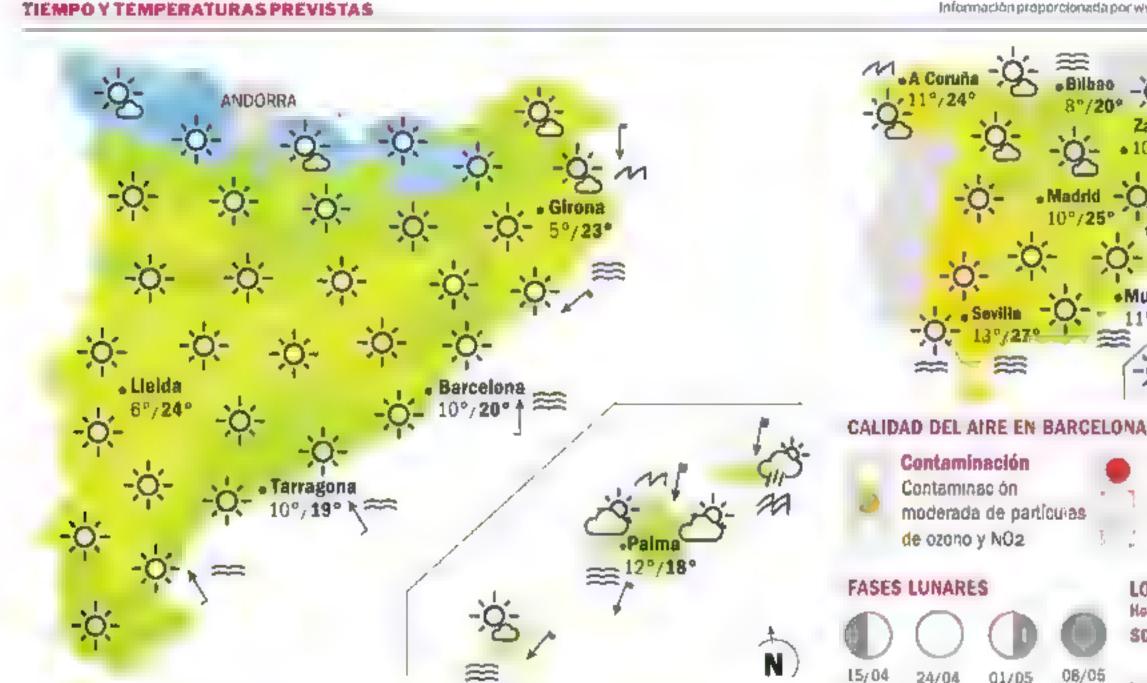

VIERNES Dia espléndido con

tramontana. Ambiente cálido

SÁBADO Tiempo estable y dominio del sol y sin viento de monótono con sol y regusto de verano. Máx.mas de 30°C

🜑 0-5° 🌑 5-10° 🕒 10-15° 👘 15-20° 🤚 20-25° 🖖 25-30° 🛑 30-35°.



**DOMINGO** Sol con nubes inofensivas. La temperatura alcanzará el pico: caloreito



Luna

creciente Hens

Contaminación

Contaminac ón

de ozono y NO2

moderada de partículas

Cuerto

menguante nuova

LUNES Cambio de tiempo con tormentas en la mitad norte. Fuerte bajada de temperatura



Polen

Concentración

y platanáceas

**LOS ASTROS** 

Hora de moriana

Luna

abundante de clorés

SOL Selida 07 h 19 min

LUNA Salida 09 h 18 min

Puesta 20 h 27 min

Puesta 00 h 17 min

Sta. Cruz -🧢 de Tenerife

MARTES Mejoria del tiempo. Sot, grandes claros y ambiente primaveral

#### Alfred Rodríguez Picô

### Escalada termométrica



'oy más que ayer, pero menos que mañana. Así serán los registros de la "temperatura hasta el domingo, con valores preveraniegos el fin de semana, de hasta 30 grados Celsius. El astrónomo sueco Anders Celsius (1701-1744) publicó una coleccion de 316 auroras y en 1737 realizó el viaje de su vida. Comandaba la expedición el científico Louis Maupertuis. Llegaron en julio a Tornio, en Laponia, y conjuntamente con otra expedición en el ecuador, lograron demostrar que los polos del planeta estaban achatados. Así rebatieron la idea de la comunidad científica de que la Tierra era completamente redonda.

Catalunya. Estabilidad, sol, tramontana que perderá intensidad y temperatura un poco más elevada. Mañana el aumento será más acusado y el fin de semana tendremos registros más propios de junio. El lunes entrará un poco de aire fresco con algunos chubascos.

España y Europa. Borrascas tan solo entre Islandia, Irlanda, Escocia y Noruega y otra, aislada, entre Túnez y el este de Argelia. Nubes y alguna gota entre Mallorca y Menorca y en el resto de España tiempo estable y soleado. Temperatura en aumento. De viernes a domingo, calor en muchas regiones. Cambio por el norte el lunes.

@ArfredRPico

### "De forma muy natural se dan puentes culturales entre Madrid y Barcelona"

Encuentro con suscriptores de Miquel Molina, director adjunto de 'La Vanguardia'

FRANCESC PUIG Barcelona

"Hay muchas actividades y ámbitos en los que hay complementariedad entre Madrid y Barcelona", dos ciudades entre las que "se dan de forma natural muchos puentes", afirmó Miquel Molina, director adjunto de La Vanguardia, en un encuentro en exclusiva con suscriptores celebrado ayer en la Casa Seat de Barcelona y que fue moderado por Joaquín Luna, periodista del diario.

Amante de la cultura, de Barcelona y de las ciudades, la primera cuestión que afrontó Molina fue cómo se encontraba culturalmente Barcelona. "Tendemos a valorar la situación cultural de Barcelona en función de la de Madrid y creo que tendriamos que evitar la tentación de pensar que las cosas

tendrían que ser en algunos apartados como las de allí", planteó para defender a continuación la complementariedad de ambas ciudades. "Tenemos Madridados horas y media y podemos disfrutar de sus actividades de la misma manera que cualquier madrileño tendría que sentir la actividad barcelonesa como propia".

"Dejando a un lado los condicionantes políticos, económicos o futbolísticos, hay muchos ámbitos en los que ya hay esa complementariedad" porque "de muchas maneras se dan de forma muy natural esos puentes entre Madrid y Barcelona". Molina reconoció que "Madrid se ha convertido en una ciudad con una capacidad de atracción increíble" pero destacó que uno de los grandes potenciales de Barcelona es que "aquí está convergiendo el interés por la



Miquel Molina y Joaquín Luna, ayer en Casa Seat de Barcelona

ciencia, la tecnología, la cultura y el pensamiento",

Luna repasó algunos de los reportajes periodisticos que Molina ha publicado en La Vanguardia como los efectos del Katrina. En pleno agosto se autoenvió a la zona devastada por el huracán. "Viajé a Atlanta, alquilé un coche y fui bajando", explicó el periodista, que recordó las dificultades por las que pasó, como la falta de comida, de un lugar para dormir y de wifi. "Para conseguir energía para el ordenador tenías que convencer a alguien del ejército que te dejara usar un generador".

Molina también recordó los apuros que pasó cuando cubrió el sepelio del negro de Banyoles en Botswana, Las autoridades españolas no enviaron el maniquí expuesto "sino lo poco de humano que había dentro, que eran cuatro huesos". Cuando en Botswana lo vieron, se sintieron estafados. A la salida del sepelio, Molina y el fotógrafo Kim Manresa fueron rodeados por centenares de jóvenes que estaban muy enfadados "y que nos hicieron pagar los 300 años de colonialismo europeo". No se sintieron amenazados "pero no nos dejaron salir en tres horas y casi no pude enviar la crónica al diario".

PARRILLA ELABORADA POR ONEBATA, COMERCIAL@ONEDATA.ES

### **PROGRAMACIÓN TV**





6.00 Telediario matinal. Incluye El tiempo. (ST) 8.00 La hora de La 1

(magacin de actualidad). Presentadores: Marc Sara y Silvia Intxaurrondo. (ST) 10.40 Mañaneros (magacin de

actualidad) (ST) 14.00 L'informatiu. Incluye El temps. (ST)

14.10 Ahora o nunca (magacín). Presentadora:

Monica López, (ST) 15.00 Telediario 1. Presenta-

Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST) 15.50 L'informatiu. Incluye El

16.15 El tiempo. (ST) 16.30 Salon de té La Moderna (serie), (ST)

15.14 Diario de un nómada. Carreteras extremas.

8.00 Cafe d'idees (magacin).

9.55 La aventura del sabor,

10.55 Aquí hay trabajo (em-

11.20 La 2 express (zapping).

13.45 Grandes viajes ferrovia-

rios continentales.

Carreteras extremas.

14.45 Diarlo de un nómada.

Hercules contra Roma.

pieo), (ST)

11.45 Culturas 2, (ST)

12.15 Mananas de cine:

15.46 Saber y ganar. (ST) (sene documental). El mar d Aràbia.

Noticies 3/24. (ST) Els matins (magacin de actuaiidad). Presentadora: Anadna Oltra Magacin de actualidad que incluye entrevistas, reportajes y debates, entre otras

secciones. (ST) 10.30 Tot es mou (magacin) Presentadora: Helena Garcia Meiero. (ST)

13.50 Telenoticies comarques.

14.30 Telenoticles migdia, (ST)

cuatre\*

Mejor Hama a Kiko. ¡Toma salami! (zapping), Planeta Calleia.

Alerta Cobra (serie). 9.25 Emisión de dos capítulos. 8.55 11.30 En boca de todos (actualidad). Presentador:

Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro, Presen-

tadora. Alba Lago (ST) 14.45 ElDesmarque Cuatro.

Presentador: Manu Carreño, (ST)

5

7.00 Informativos Telecinco. Presentadoras: Lana Jiménez v Arancha Morales, incluye El tiempo. La mirada critica (ma-

gacín). Presentadora: Ana Terradillos, Cojaborador: Antonio Texeira. 10.30 Vamos a ver (magacin de

actualidad). Presentador: Jeaquin Prat. Celaboradoras. Patricia Pardo y Adnana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentadora: Lucía Taboada. (ST).

Presentadores: Sandra

Barneda y César Muñoz.

ño, Miguel Ánge: Nicotas,

15.40 El tiempo.

saSigeTa

Minutos musicales. Remescar, cosmetica al Instante (promocionai).

7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s (entretenimiento). Presentador: Alfonso

Arús, (ST) 11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio García Ferreras, (ST)

14.30 La Sexta noticias 1\* edicion, Presentadora: Helena Resano. (ST)





6.00 Remescar, cosmética al instante (promocional), 6.15 Las noticias de la mañana. Incluye Deportes y

El tempo. (ST) 8.55 Espejo público (magacín), Presentadora Susanna Griso. (ST):

13,20 Cocina abierta con Karlos Arguinano (gastranómico) (SI)

13.46 La ruleta de la suerte (concurso) (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1.

dora: Alejandra Herranz.

temps. (ST)

16.30 Grans documentals

17.20 L'altaveu (magacin).

Presentadora: Danae Boronat, (ST)

15.35 Culnes (gastronómico) Presentadores: Marc Ribas, Gessamí Caramés y Amau Paris.

16.05 Com si fos ahir (sene), Marta cae accidentalmente de un puente va que hace días que tiene pesadillas. (ST)

16.45 El Paradís de les Senyo-

res (sene). Salvatore :e

deia a Gabriella una nota

invitándola a encontrarse

15 05 El tiempo. (ST) 15,20 Todo es mentira (hu-

mor). Presentador: Risto Mejide Colaboradora: Marta Flich.

18.00 Tiempo al tiempo (magacín) Presentadores: Mano Picazo y Verónica Dulanto.

Presentadoras: Isabel Jiménez y Ángeles Bianco.

(ST)

15.10 Jugones. Presentador Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo. Presen-

tadores: Francisco Cacho y Joanna Ivars. (ST)

Dani Mateo. (ST)

15.45 Zapeando, Presentador:

Presentadora: Sandra Golpe. (ST) 15.30 Deportes. (ST)

15.35 El tiempo. Presentador Roberto Brasero. (ST)

16.45 Sueños de libertad (serie). (ST)

17.00 Pecado original

17.30 La Promesa (sene) La solución que plantean los duques de los Infantes para el matrimonio entre su hija y Manuel es que se trasladen a vivir a Madnd, (ST)

18.30 El cazador stars (concur-50)

19.30 El cazador (concurso). 20 30 Aquí la Tierra (divu gativo). Presentador: Jacob Petrus. (ST)

18.45 Punts de vista express (actualidad cultural). Presentadora: Tània Samas. 18.55 Se ha escrito un crimen.

Emisión de dos capítulos. 20.25 La 2 express. (ST) 20.36 Las recetas de Julie: La

reino animal. (ST)

región de Camarga, Julie se trasiada a la Camarga, un territorio que parece estar dominado cor el

al atardecer ante el cine Corso como lo habitani hecho tiempo atras si Agnese no hubiera escondido la carta. (ST) 17:30 Planta balva (magacin

de actua (dad) 19.15 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passent (humor).

tadores: Diego Losada y Monica Sanz. (ST) 20.40 ElDesmarque Cuatro.

Presentador: Ricardo Reyes, (ST) 20.55 El tiempo. (ST)

21.05 First Dates (entreteni-

miento). Presentador. Carlos Sobera. (R) 21 45 First Dates (entretenimiento). Presentador:

Carlos Sobera.

22 50 Horizonte (actuali-

15.50 Así es la vida (magacin), 20 00 Noticias Cuatro. Presen-

17.00 TardeAR (magacin), Presentadora Ana Rosa Ouintana, Colaboradores, Antonio Hidaigo, Manuel Mariasca, Laura Madrue-

Beatriz Archidona y Jorge Mane 20.00 Reacción en cadena (concurso).

21 00 Informativos Telecinco.

Presentador: Carlos

17 15 Más vale tarde (act.)a-(idad). Presentadores: tňaki López y Cristina Pardo. (ST)

20.00 La Sexta noticias 24 edición, Presentadores. Cristina Saavedra y Rodn go Blázquez, (ST)

21.00 La Sexta Clave, Presentador: Joaquín Castellón (ST)

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. (serie). Yiidiz va a buscar a Çagatay al hotel y cuando llega le encuentra en la habitación con Cansu.

18.00 Y ahora Sonsoles (magacín de actualidad). Presentadora: Sonsoles Onega. (ST)

20.00 Pasapalabra (concurso). Presentador: Roberto Leal. (ST)

21.00 Telediario 2. Presentadora: Marta Carazo, Deportes. Arsenio Cañada incluye El tiempo. (ST)

21.55 4 estrellas (sene). 22.50 Maestros de la costura (talent show): Final. Presentadora: Raquel Sánchez Silva, Colaboradores: Lorenzo Caprile, Maria Escoté y Palomo Spain. Cuatro aprendices, Almudena, Ana, Angel y Enc. optan a convertirse en el mejor costurero amateur de España,

Presentador: Xabier Fortes. (ST) 4.30 Noticias 24 horas. (ST)

2.00 La noche en 24 horas.

21.30 Cifras y letras. (ST) 22.00 La matemática del espejo, rivitado Juan lamariz, mago. Juan Tamariz no solo es historia de

la magia: es historia de la televisión de España. Sus juegos de magia han acompañado a diferentes generaciones desde su primera incursión en la cadena pública, a finales de los 60. Su cansma y sentido del humor la canvirtieron en un personaje muy quendo y admirado.

22.45 En primicia. 23,40 Documentos TV. 8.40 Napoleon-Metternich. El principio del fin. (ST)

21.00 Telenoticles vespre. Presentador: Toni Cruanyes. Deportes. Mana Femández Vidal. (ST) 22.06 Polonia (serie documental). (ST)

22.45 Caigut del cel (serie documental); Vicente Manzo. Una herenda a la Italiana, Presentador: Roger Coma, Vicente Manzo muere en Mataró en 2010 a los 96 años. y solo hacia tres meses. que había muerto su mujer, Rosano.

sentador Xavier Graset Noticies 3/24. (ST) Rumba a l'estudi,

Mes 324 (debate). Pre-

dad), Presentador: (ker Jimėnez Colaboradora: Carmen Porter, Iker Jiménez desgrana, desde un punto de vista analítico, los acontecimientos más destacados de la actualidad nacional e internacional, Ademas, ei programa cuenta con la participación de diversos expertos.

da (magacin). Presentador: Ricardo Reyes, The Game Show (entreten miento).

3.20 En el punto de mira

(reporta<sub>j</sub>es).

Frangamillo. (\$1) 21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentador: Matias Prats Chacón (ST) 21.45 El tiempo. (ST) 22.00 Supervivientes (reality show). Presentador: Jorge Jawer Vázquez. Colaboradora; Laura

Madrueño, Concurso en el que los participantes se trasladan a una isla, ElDesmarque madrugadonde deben luchar por su supervivencia,

> Online Show (otros), 2.25 Supervivientes. Resumen diario (reality show).

Casino Gran Madrid

21.30 El intermedio (humor). Presentadores: El Gran Wyoming y Sandra Sabates, (ST)

22.30 Cine: Libranos del mal. EE,UU., 2014. Din; Scott. Demickson, Int.: Eric Bana y Edgar Ramirez, El agente de policía de Nueva York Raiph Sarchie, quien pasa por una complicada étapa personal, comienzá a investigar una sene de inexplicables y extraños

crimenes. 1.00 Cine: Dominación, EE.UU., 2015, Din: Jared Cohn. Int.: Chansma Carpenter y Bryce Draper. 2.30 Pokerstars.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentadores: Vicente Valles y Esther Vaguero. 21.30 Deportes. (ST)

21.35 El tiempo. Presentador: Roberto Brasero. (ST)

21.45 El hormiguero 3.0 (task show). Invitado: Pablo. Alborán, cantante. 22.45 Una vida menos en

Canarlas (serie). Emisión de dos capítulos. Muerte en el acuario: Luis intenta hacerse a su nueva vida en Tenente, aunque le cuesta horrores.

1.05 Cine: La doble personalidad de mi madre. 2.40 The Game Show.

### Cultura

Un libro sobre los últimos años del artista

### El misterio daliniano se reactiva

### Marià Lorca revela que el pintor pidió un notario antes de morir, pero no pudo verlo

TERESA SESÉ Barcelona

28 de noviembre de 1988, deprimido y con las fuerzas diezmadas desde la muerte de Gala seis años antes, Dalí fue ingresado de urgencia aquejado de un principio de neumonía en la Clínica Quirón, donde tiempo atrás le habían implantado un marcapasos. Ha cumplido ya 84 años y el pronóstico de los médicos que le atienden no es particularmente alentador. Pero, imprevisible incluso en el trance entre la vi da y la muerte, su estado de salud mejora notablemente. Tres días después, cuando faitan unos minutos para que comience la rueda de prensa diaria con el parte médico, una enfermera avisa al alcalde

### Josep Playà Maset reconstruye de la mano del exalcalde de Figueres uno de los episodios más oscuros

de Figueres, Marià Lorca. "El señor Dalí lo llama". El artista le expresa su deseo de ser enterrado bajo la cúpula del Teatre-Museu. Pero aún le hizo una segunda petición, que el edil nunca había querido revelar públicamente, hasta el punto de que lo que allí se habló ha sido bautizado como "el segundo misterio daliniano".

Marià Lorca, testigo privilegiado de los convulsos últimos años de la vida del pintor y figura clave para que Figueres se acabara convirtiendo en la gran capital daliniana, ha decidido finalmente contar aquel secreto de alcoba que podría haber cambiado el curso de la historia, al periodista Josep Playà Maset, que sin saber lo que estaba pasando de puertas adentro, aquel mismo dia se encontraba en la Quirón. Ambos, en un mano a mano en el que el periodista va contextualizando con profusión de datos y anécdotas las confidencias vívidas del político, lo explican en Els últims secrets de Dalí (Editorial Gavarres), un libro que parece un thriller y entre cuyos protagonistas encontramos desde el Rey emérito a Jordi Pujol, pasando por Jorge Semprún, Tierno Galván y Pasqual Maragall.

¿Y bien? "Dalí me pidió que llevara un notario a la clínica", descubre ahora Lorca. ¿Con qué objetivo pedía la presencia de un notario? Todo hace pensar que deseaba cambiar un testamento que, en aquel momento aún no se sabía, instituía como heredero



El regalo a la Generalitat. El presidente Jordi Pujol y Dalí, durante la donación del artista a la Generalitat de *El naixement d'una deesa*, en 1988

universal al Estado español. "Eso queda en el aire, aunque es probable", dice Playà, "lo único que le pidió es que no se lo dijera a nadie". Y aquí es donde empieza a torcerse la historia. Pese a que Dalí le había pedido discreción, el alcalde no pudo evitar contárselo al pintor Antoni Pitxot, y al abogado Miguel Doménech, que junto con el fotógrafo Robert Descharnes, eran conocidos como la troika, a quienes se acusaba de tenerlo secuestrado.

Al poco rato, cuando salía hacia la notaría, aún en el hospital, el alcalde escuchó que Doménech le decía a Pitxot: "Este pájaro nos va a dejar con el culo al aire". "Cada cual que interprete lo que quiera señala Playà Maset— pero el caso es que cuando llegó con el notario salía de la habitación Doménech y Dalí le dijo que volvieran más tarde. Lo intentaron varias veces más, siempre con el mismo resultado y ante esta actitud se decidió espe-

rar a que fuera él quien lo volviera a pedir. Nunca sucedió",

Playà Maset, que durante años formó parte de La Vanguardia y es uno de los grandes especialistas en el artista ampurdanés, al que siguió dia a día en sus últimos y turbulentos años, especula que Dalí tal vez quiso revocar el testamento precisamente gracias a Lorca, quien desde su llegada a la alcaldía, e incluso ya como concejal, había iniciado un proceso de acerca-

miento al artista, sin el cual no es dificil pensar que su legado en Catalunya sena infimo, "Desde sectores intelectuales, tanto catalanistas como de izquierdas, veían a Dalí como un pintor franquista y eso provocaba muchos recelos", argumenta el escritor, para quien la figura de Lorca, un empresario de la fruta, que formó parte del primer Ayuntamiento democrático primero como concejal, fue clave. "Se queda prácticamente solo cuando el Ayuntamiento de Figueres, entonces socialista, decide cambiar el nombre de la plaza Gala i Salvador Dalí por la del Teatro. Consiguió que la Generalitat concediera una subvención para la compra de lo que luego se llamaría Torre Galatea e incluso estaba dispuesto a poner dinero de su bolsillo por si el Ayuntamiento no hacía efectivo el pago. Lorca consiguió

## "Este pájaro nos va a dejar con el culo al aire". ¿Temían Pitxot y Doménech un cambio de testamento?

que el Centro de Estudios Dalinianos se quedara en Figueres. Y, sobre todo, empieza a cuidar a Dali
Le hace hijo predilecto de la ciudad, le hace regalos, le arregla Torre Galatea para que pueda trasladarse alli cuando se incendia su
habitación del Castillo de Púbol...
Y eso explica que en el momento
en el que se ve muy enfermo acuda
a él para pedir le ser enterrado en el
Teatre-Museu y que llame a un
notario". Murió dos meses después.

Su último testamento, en el que lega todos sus bienes al Estado español, fue suscrito en 1982, revocando otro anterior, de dos años antes, en el que repartia sus bienes entre Catalunya y España. ¿Qué sucedió en ese tiempo? "Tras la muerte de Gala, el Estado se vuelca en Dalí. Le concede la medalla de Carlos III, retorna la obra de Dalí que estaba en París y Nueva York, regulariza su situación fiscal, compra dos obras por valor de 100 millones de pesetas, lo nombran marqués de Púbol .".

La Generalitat de Jordi Pujol, mientras tanto, mueve ficha tímidamente, le concede su medalla de oro, pero las relaciones con el conseller Max Cahner no son buenas. La estocada final pudo ser la compra frustrada de La Madonna de Portlligat por 100 millones de pesetas. Pero tras las inundaciones en el Pirineo, en el otoño de 1982, en el que se produjeron pérdidas por 6.000 millones de pesetas, la Generalitat anulo la operación.

#### LAS CLAVES

1. "Quiero ser enterrado bajo la cúpula del museo". El 1 de diciembre de 1988, Dalí le expresa su última voluntad al entonces alcalde de Figueres. Cuando se hizo público, Robert Descharnes, el fotógrafo que ejercía parcialmente de secretario, vio en ello una maniobra localista. Llegó a encabezar una recogida de firmas para pedir que el cadáver de Dalí fuese trasladado a Púbol.

2. Catalunya versus España. En 1985 el Ayuntamiento de Tierno Galván emprende una campaña publicitaria con cuadros de Dalí y le encarga una escuitura para la plaza que llevará su nombre. Tàpies declara sentir "vergüenza ajena". Maragall, con la mirada puesta en los Juegos del 92, le propone también un conjunto escultórico, pero Oriol Bohigas se opone rotundamente. Barcelona todavía no cuenta hoy con ninguna calle o plaza a su nombre.

3. La supuesta traición. El abogado Miguel Doménech siempre había expresado que la intención de Dalí era repartir su obra entre la Generalitat y el Estado. Cuando se conoció el testamento, Pujol declaró: "Nos sentimos engañados, pero no sabemos por quién".

4. Informes censurados. Los consellers Trias Farga y Macià Alavedra encargan informes jurídicos sobre el testamento entre cuyas conclusiones dicen que la actuación de la Generalitat "no ha sido modélica". Alavedra pide suprimir este punto

Jaime de Armiñán falleció el martes en Madrid a los 97 años tras sufrir una larga enfermedad

### Adiós al cineasta de los amores imposibles



Jaime de Armiñán, fotografiado en Barcelona en el 2003

LEONOR MAYOR ORTEGA Barcelona

ltorero Antonio Bienvenida le contó en una ocasión al cineasta Jaime de Armiñán que nunca toreaba para la gente que llenaba la plaza. El realizador adaptó esa forma de ver la vida: "Una película es para uno mismo. Si trabajas con la idea de hacer algo comercial, caes en una trampa", decia el director de cine, que falleció el martes en Madrid a los 97 años tras padecer una larga enfermedad.

Pese a esa tesis, el cine de Armiñán fue muy popular. Algunas de sus películas, como El amor del capitán Brando, lideraron la taquilla española, y tres de sus filmes –Mi querida señorita, El nido y La hora bruja– lograron estar nominadas al Oscar a la mejor pe-

lícula extranjera. Armiñán consiguió también triunfar en televisión, donde había empezado su carrera, con series como *Juncal*, sobre un matador de toros retirado por una cornada.

Nacido en Madrid en 1927 en el seno de una familia de artistas, la infancia del cineasta estuvo marcada por la Guerra Civil. En 1994 publicó una especie de memorias, Diario en blanco en negro, donde introducía pasajes de la contienda y otros recuerdos de su vida como la resignación de su madre, que se vio obligada a abandonar el teatro por exigencias familiares.

Armiñán estudió Derecho y luego empezó a trabajar como articulista. Se labró una carrera en televisión a finales de los 50 que compaginó con tareas como guionista para otros directores. Hasta que en 1969 debutó como director con Carola de día, Carola de noche, la primera película de Manoche, la primera película de Manoche,

risol como adulta. El público dio la espalda al filme, pero Armiñán supo que su lugar estaba detrás de las cámaras.

\*Los seres marginales son mucho más

El tiempo demostró que no se había equivocado. Dos años después estrenó Mi querida señorita, una película que navega entre el drama y la comedia y que aborda un tema muy avanzado para la época: la transexualidad. José Luis López Vázquez, en estado de gracia, interpreta a Adela, una mujer que vive de forma anodina en una ciudad de provincias. Al aburrimiento se añade la extraneza que siente, en parte por su fisico -le sale barba-, en parte por sus sentimientos -le gusta su empleada doméstica, interpretada por Julieta Serrano-, Con el tiempo, y tras un tratamiento médico, descubre que en realidad es un hombre.

El de Adela por su empleada era un amor imposible, algo muy IN MEMORIAM

### Sus mejores películas

Mi querida señorita 1971 Con José Luis López Vázquez, Julieta Seπano, Antonio Ferrand s. Lola Gaos.

El amor del capitán Brando 1974 Con Fernando Fernán Gómez, Ana Beién, Julieta Serrano.

Stico 1985 Con Fernando Fernán Gómez, Carme Elías, Agustín González.

Rabal, Concha Velasco, Victoria Abril, Sancho Gracia.

El palomo cojo 1995 Con María Barranco, Paco Rabal, Carmen Maura.

### "Los seres marginales son mucho más interesantes que los normales", decía el realizador

presente en el cine de Armiñán. En El amor del capitán Brando, el director exploró la irrealizable relación entre una maestra, a la que daba vida Ana Belén, y su alumno de 13 años. La película, rodada en 1974 en las postrimerías del franquismo, rastreaba también el eterno asunto de la Guerra Civil a través del personaje de Fernando Fernán Gómez, un republicano que volvía a casa tras vivir casi 40 años en el exilío.

Fernán Gómez, López Vázquez, Paco Rabal, Fernando Rey, Concha Velasco... Los grandes actores del cine español protagonizaron muchas de las películas de Armiñan dando relumbrón a su cine. Fue un mutuo favor porque muchos de ellos consiguieron reconocimientos internacionales gracias a los papeles que les ofreció el director.

Hubo muchos personajes de marginados por los que el cineasta sentía predilección: "Los seres marginales son mucho más interesantes que los normales, Dramática y psicológicamente ofrecen grandes posibilidades narrativas", explicaba en una entrevista concedida a La Vanguardia en 1986 con motivo del estreno en Barcelona de La hora bruja.

El director escribió el guion de esta película en Sitges cuando era jurado del festival de cine fantástico. Había pedido las mañanas libres para reelaborar el guion sobre una pareja, Paco Rabal y Concha Velasco, que recorre los pueblos ofreciendo espectáculos de magia. "Al situar a los personajes en un ambiente realista que al mismo tiempo tiene mucho de mágico, se produce una mayor riqueza". Rabal y Velasco ganaron los premios de interpretación en la Seminci.

El cine de Armiñán se mantuvo en cartelera durante los años ochenta. Después, el realizador regresó a televisión para dirigir series de gran éxito como *Juncal* (1988) o *Una gloria nacional* (1993), ambas con Paco Rabal como protagonista. También presentó algunos títulos cinematográficos interesantes, como *El palomo cojo* (1995). Rodó su última película, *14*, *Fabian Road*, en el año 2008 con Ana Torrent y Ángela Molina.

Los últimos años ha permanecido alejado de la vida pública por su enfermedad, pero Armiñán deja como legado su cine, reflejo de un tiempo de la historia de España y de la idiosincrasia de lo español.

# de barbecho, la radiación ha desaparecido de la gran esplanada frente al pueblo. Un grupo de hombres y mujeres justos se reúnen para roturar ritualmente el campo con un arado que es una llanta de coche sujeta a un palo de escoba con un cable eléctrico. Van levantando la tierra que escupe pedazos de plástico negro y de color botella de suavizante, ladrillos rotos con pegotes de cemento y cristales de seguridad. Es un buen terreno y piensan plantar en él

avena loca y cebadilla ratonera, los dos

cereales que han soportado mejor los si-

glos de contaminación.

espués de trescientos años

En medio del campo, clanc: una piedra enorme. Empiezan a desenterrarla y sale una cabezota: "¡Una escultura del Maestro de Cabezones!" Es un artista del que se saben muy pocas cosas, porque la información de los siglos anteriores no se volcó a nuevos formatos, y los libros y fotografías se perdieron. La explosión

de la Nube acabó de borrar el rastro del

### El Maestro de Cabezones

Julià Guillamon



pasado. Pero en muchos pueblos de la Nueva Tierra han empezado a aparecer misteriosas esculturas del Maestro. Son unas cabezas colosales con los ojos cerrados o con las manos tapándose la cara, con un dedo frente a los labios, como enfermeras místicas. Van liberando la escultura y, al ser tan grande, se quedan sin campo. "No importa: ya plantaremos allí" -dice una mujer que manda mucho, señalando un descampado lleno de carcasas de coches eléctricos-.

Unos meses después, la cabeza se yergue rutilante, en medio de un hoyo profundo, con manchas de un marrón triste. de los siglos que pasó bajo tierra. Es una cabeza de chica, con forma de zepelin: afilada de la parte de la nariz y la frente, y ancha de los lados. Tampoco se han conservado fotografías de mujeres y hombres antiguos y no se sabe exactamente qué cara tenían. "En aquella época eran así, deformes" -dice uno-. "¡Pero qué dices! Es un caso clarísimo de escafocefalia, que demuestra que antes de irse al carajo degeneraron genéticamente." -matiza otro-. A uno le parece el símbolo de una funeraria. El otro piensa que el Maestro de Cabezones tenía astigmatismo, "Eran retratos inventados de antepasados difuntos. Los levantaban para que protegieran a la comunidad con sabiduría y compasión. Ahora las vemos blancas y elegantes, pero eran policromadas" -les alecciona uno al que llaman el Gombrich-. "Es una mezcla de mercancia y regalo" -concluye el brujo Karl Mauss, sabiondo, pasándose un dedo por la ingle-. En el mundo de aquel tiempo las cosas se volvieron personas y las personas, cosas. Las esculturas del Maestro de Cabezones eran híbridos de ani-

"En aquella época eran así, deformes" -dice uno-. "¡Pero qué dices! Es un caso clarísimo de escafocefalia"

mado e inanimado. Gustaban tanto porque representaban a la gente de aquel periodo, que ya estaba bastante cosificada, pero creía que podía cambiar el mundo con la fuerza del pensamiento. La tribu deja la escultura abandonada en el hoyo y empieza a limpiar el campo adyacente de carçasas de coches eléctricos

## Los europeos del neolítico practicaron sacrificios por asfixia durante 2.000 años

En Catalunya hay tres casos de un ritual que se inició en el este de Europa



MARC MASIP Barcelona

Los rituales de sacrificios humanos por asfixia formaron parte de la tradición neolítica europea durante, como mínimo, 2.000 años. La práctica fue transcultural, según publica este miércoles un estudio de la revista *Science Advances*, y recorrió de punta a punta el continente europeo. Los primeros registros datan de hace 7.400 años y fueron hallados en la República Checa; los más recientes, el último de los cuales de 5.500 años de antigüedad, se han hallado en Catalunya y el sur de Francia, al suroeste continental.

"Es la primera vez que se demuestra que un tipo muy especifico de sacrificio ha sido compartido por personas que viven separadas miles de kilómetros", explica en un correo a La Vanguardía Eric Crubézy, el investigador del Centro de Antropobiología y Genómica de

Toulouse, en Francia, que ha dirigido el estudio. Responder a cómo estas distintas culturas llegaron a formas rituales tan similares es algo que los científicos no han podido hacer, y que dejan para trabajos venideros. El hallazgo parte de una investigación arqueológica en el yacimiento de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Francia, a orillas del Ródano y al pie de los Alpes. Allí, en lo que parecía un silo destinado a guardar comida, los investigadores desenterraron los cuerpos de dos mujeres en posiciones poco convencionales; tendidas de espaldas o de lado, con las piernas recogidas y los tobillos por detrás de la cadera,

Esta posición sugrere que murieron por asfixia, victimas de una práctica llamada estrangulación a lazo, en la que se ata una cuerda a tobillos y cuello de la victima para que muera ahogada cuando relaja las piernas. La técnica se caracteriza por su crueldad, explican los investigadores, hasta el punto que la



Restos de tres mujeres halladas en un yacimiento de Francia

mafia la utiliza hoy para castigar a quienes considera traidores. En el silo había los restos de una tercera mujer, situada entre las otras dos, que los investigadores creen que fue enterrada viva.

Estas muertes violentas se dieron bajo el cobijo de una estructura arquitectónica orientada hacia los solsticios de invierno y verano, que simboliza el ciclo agrícola. La ubicación, junto a la posición anatómica de los restos, llevó a los investigadores a pensar que lo que habían hallado no era una tumba corriente, sino un puesto de sacrificios humanos donde los habitantes neolíticos del valle veneraban la seguridad alimentaria y el éxito agricola.

Para dar algo de contexto a su hallazgo, buscaron si otras investigaciones de yacimientos similares sociedades agrícolas neolíticas asentadas a orillas de un río- habían encontrado algunos restos de características parecidas. La revisión de la literatura científica revelo al menos otros 18 casos parecidos (9 hombres, 4 mujeres, un individuo sin género definido y 4 niños), distribuidos en trece yacimientos a lo largo y ancho del continente europeo, desde la República Checa hasta Catalunya.

La cifra podría ser mucho mayor, "La posición de los sujetos es lo único que sugiere este tipo de sacrificio, lo que implica que solo pudimos respaldarnos en yacimientos debidamente excavados y bien documentados", apunta Crubézy. "Seguro que hay más de 20 casos en Europa, y no hay duda de que los arqueólogos encontrarán nuevos pronto", concluye

Además de la postura, los científicos han analizado, en los casos en los que la evidencia era lo suficientemente detallada, el contexto arqueológico del yacimiento. Ello ha revelado que doce de los cuerpos fueron hallados en silos que, como en el caso francés, también parecían destinados a almacenar comida. Y en por lo menos diez de las excavaciones la tumba distaba mu-

### El descubrimiento deja sin responder cómo se produjo este método en sociedades separadas miles de kilómetros

cho de las habituales de la época Estos detalles suman evidencia a favor de que esos individuos murieron como parte de un ritual.

La diversidad geográfica en la que los investigadores han encontrado estos restos y el amplio período de tiempo del que datan, revela los rituales de sacrificio humano por asfixia como un "fenómeno transcultural", apuntan. Es decir, que los sacrificios se dieron en comunidades neolíticas de culturas diversas, caracterizadas previamente en base a los restos de ceramica hallados en cada yacimiento.

Entender con más detalle la aparición, proliferación y distribución de estos rituales, en cierto modo religiosos, requerirá de estudios interdisciplinares, aseveran los autores, que incluyan a antropólogos, expertos en el Neolítico y forenses. Hacerlo es clave para comprender mejor las sociedades del pasado, y su relación con el poder, la agricultura y la religión.

### VANGUARDIA

Analisis para tener opinion

### Suscribete con un 25% de descuento

4 REVISTAS AL AÑO PARA ENTENDER EL MUNDO A TRAVÉS DE EXPERTOS INTERNACIONALES

Suscríbete a Vanguardia Dossier llamando al 933 481 482

Oferta exclusiva para suscriptores

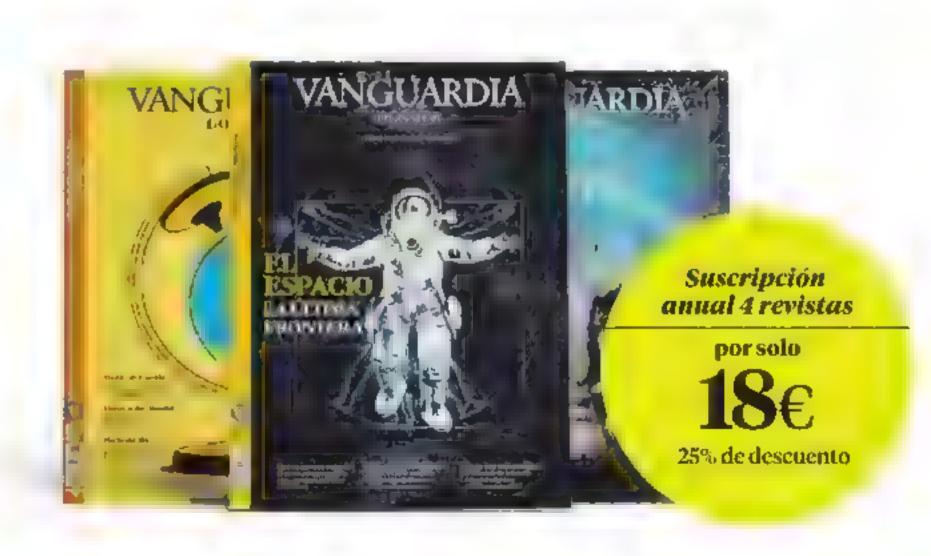

LAVANGUARDIA

### "El error es pensar que escuchas música: ella te escucha a ti"

### Ramon Gener

Divulgador musical, premio Ramon Llull por 'Historia de un piano'

#### ENTREVISTA

**MARICEL CHAVARRIA** Barcelona

la primera va la vencida para Ramon Gener (Barcelona, 1967). Con varios ensavos en su haber, el popular músico y divulgador cultural, ideólogo de programas como Opera en texans o el actual Això no és una cançó, de TV3, ha debutado este año en la novela con Historia de un piano (Destino, Columna en catalán). Un libro que sin más dilación le ha valido el premio Ramon Llull. La inspiración la tenía en casa, ante sus narices, escondida en forma de secreto en ese piano al que da los buenos días desde que lo adquirió hace 15 años en circunstancias surreales.

Construido en la Alemania de 1915, ese piano de cola con diseño art déco y número de serie 31887 es un Grotrian-Steinweg (Steinway en EE.UU.) que empujaría a Gener a viajar por la Europa del siglo XX imaginando sus vicisitudes. Con una prosa que corre sin vacilación y, según cuenta Gener, sin supervisión de su editora – "el libro lo escribí simultáneamente en castellano y en catalán"-, el autor recrea las historias de quienes acariciaron las teclas de este piano que pasó por dos guerras, por dos frentes, por dos familias a las que hermana...

y que ahora descansa en casa de Gener, en Barcelona

Es biógrafo a la vez que propietario del objeto a biografiar, y eso se palpa en la carga emocional e ilusionante de su novela.

Es que la música es un hecho trascendental! Claro que hay música para distraer, pero a mí lo que me puede es que la música nos hace mejores. La música es lo único que jamás te dice que no, lo único que siempre te escuchará. Porque el error que comete todo el mundo es pensar que escucha música: ¡es la música la que te escucha a ti! Siempre necesitas encontrar la música que te escuche, que te diga quien eres y te cuente cómo eres. La que cuando estás triste sonará triste porque tú necesitas que confirmentu tristeza. Eso es lo que me apasiona.

Pero hay que ser honestos con los lectores: ¿qué es inventado y qué es real de su novela?

Hay mucho de cierto, más de lo que la gente se imaginará. Pero allí donde yo no llego, hago como dirian los ingleses: "Fill the gap with your imagination", relleno los huecos con mi imaginación. Ahí entra la ficción, pero el núcleo de la investigación es cierto.

Inventa las piezas con las que el joven Johannes se examina en el conservatorio de Leipzig y las cartas que envía a su madre desde el frente. ¿Inventa también el fascinante episodio en el que usted compra este piano en Barcelona? El tendero es un polaco misterioso que le advierte de



que es un piano muy especial. Y no le pone precio: "¿Qué está dispuesto a pagar?", le pregunta. Y usted responde: "Todo lo que tengo". Y luego la tienda se esfu-

Es totalmente verídico, Janusz Borowski me condujo a ese piano, apareció para llevarme a él, porque era un instrumento que

6

#### Primera novela

### Hay mucho de cierto en mi libro, pero entra la ficción ahí donde no llega la investigación"

cumplia mis requisitos: tener un sonido distinto y estar destrozado. Además, yo siempre había querido tener un Steinweg, un piano de esa gente que salió de Alemania, que se asoció con Grotrian y que eran de Braunschweig, donde levantaron una fábrica. El edificio aún existe: en plena pandemia, al descubrir el secreto que esconde mi piano, llamé y pedí visitarlo. Ahora es un espacio lleno de grafitis.

¿Por qué abundan los símiles bíblicos en su prosa? Hay incluso capítulos escritos a la manera extraña de la Biblia.

Me cautivó la idea de que la música fuera capaz de redimir todo el desastre del siglo XX. Quise que las comparaciones procedieran de esta tradición judeocristiana, ¿no?, como los apóstoles en el huerto de Getsemaní, como intentando encontrar el fundamento de las cosas.

Está trabajando en el guion de la próxima temporada de Això no és una cançó. Como divulgador que ha roto esquemas con la clásica y la ópera, ¿siente que hemos avanzado y que esta fórmula ha servido para algo?

Yo cada día recibo cartas de todo el mundo, pues mis programas se han divulgado por todo el planeta. Gente de Corea, México, Colombia, Mongolia., que me dice que, tras haber visto alguno de mis vídeos u oído en la radio, ha comprado una entrada para ir a un concierto o a la ópera. Yo podría tener otro perfil: enseñar música de manera más académica y estricta, pero las personas con ese perfil ya existen..

IV/2024)

**DONAT PUTX** 

Hacía más de tres lustros que no se veía en esta ciudad a Los Tigres del Norte, y su regreso fue espectacular, ya que las 3.000 localidades disponibles para asistir a su comparecencia en el festival Guitar BCN se habían vendido con semanas de antelación. El quinteto de Sinaloa respondió a tanto entusiasmo facturando una arrolladora actuación que sumó tres horas de recorrido, que se dice pronto. Una ardiente sesión en la que su líder, Jorge Hernández, alternó el protagonismo vocal con otros tres miembros del grupo, que exhibieron (todo hay que decirlo) desiguales niveles de afinación. Nuestros protagonistas contaron con los refuerzos puntuales de un percusionista, un mariachi integrado por nueve instrumentistas, y un también pobladísimo ballet folklórico. Fiestón constantemente bendecido con los cantos y bailoteos del público, que de modo mayoritario no hizo uso de la butaca que había pagado, prefiriendo mover el esqueleto ante su asiento.

MEXICANA

Amor

y delito

Los Tigres del Norte ★★★☆母

Lugar y fecha: Auditori del Förum (7/

Con más de 40 números en el repertorio, esta formación nacida en 1968 transitó el domingo por la noche por diversos palos, corrido, ranchera, canciones románticas, bailables de gusto sabrosón... Extenso catalogo en el que destacaron sus célebres corridos. Crónicas ca

### El quinteto de Sinaloa respondió al entusiasmo con una arrolladora actuación de 3 horas

si periodisticas que nos acercan los avatares de quienes están envueltos en el proceloso (pero atractivo) mundo del narcotráfico, con cañonazos como Contrabando y traición, La banda del carro rojo o La reina del sur. Noche de delito, pero también de historias de amor y desamor del calibre, en el caso de estas últimas, de Ni parientes somos, además de tremendas estampas asociadas a la inmigración como Tres veces mojado o la tan celebrada La carta. Sin olvidar, en el tramo final, reivindicaciones como la contenida en Somos más americanos, una lista de agravios que culmina indicando que "si contamos los siglos / aunque duela al vecino/somos más americanos/ que todititos los gringos". Dicho queda.

TEATRO

### El olvido reparador

Liuna piena ★★★★☆ Autoria: Aki Shimazak. Adaptación y dirección: Álex Rigola Intérpretes: Andreu Benito, Liuïsa Castell, Miranda Gas, Pep Munné. Lugar y fecha: Heartbreak Hotel (07/ .V/2024).

#### JUAN CARLOS OLIVARES

En el Heartbreak Hotel ha florecido un cerezo. Escultórico y artificial como un bonsái. Bajo sus delicados pétalos rosados de tela se cobija la historia de Tetsuo y Fujiko, la pareja protagonista de Semi, de la escritora japonesa-canadiense Aki Shimazaki (Gifu, 1954), Los japoneses llaman semi a las chicharras, insecto que pasa

más tiempo en su letargo bajo tierra que bajo la luz del sol La adaptación teatral de Alex Rigola lleva por título Lluna plena, como la traducción española de esta novela corta. La chicharra como metáfora de la brevedad de la vida: la luna llena de la fertilidad y de su influjo disruptivo en vidas desdichadas.

Rigola ha cogido la elaborada simplicidad de la autora para reconstruir con Lluisa Castell (Fujiko), Andreu Benito (Tetsuo), Miranda Gasy Pep Munné la historia de una pareja que lleva casada cuarenta años y se ha retirado a una residencia por el alzheimer que padece ella. Una mañana Fujiko ya no reconoce a Tetsuo. Solo se recuerda soltera, sin marido ni hijos. Ha borrado toda su vida

conyugal. Él vuelve a ser su prometido, al punto de partida de su relación. El olvido, las alucinaciones, la memoria selectiva es el retrato de la enfermedad sin drama explicito y también el suceso para romper el férreo control que ejerce la sociedad japonesa sobre sus individuos.

La adaptación de Rigola mantiene la dimensión narrativa de la novela. Pocos diálogos se cuelan entre la sucesión de revelaciones que casi funcionan como una novela de misterio. Emociones ahogadas, aunque el dolor -a veces reparador- fluye como una corriente freática que aflora en un ligero temblor en la voz o en una tez algo más encendida de rubor. El tono dramático y la presentación escénica siguen el ascetismo que Rigola defiende últimamente, aunque se muestre en una versión atenuada. Esta vez los intérpretes usan sus nombres de ficción y el árbol-escultura de Patricia Albizu rompe con la desnudez escénica

absoluta de sus anteriores producciones.

El cuarteto que ocupa el esce-

nario -con las incorporaciones al

universo Rigola de Castell y Munné- logra el equilibrio perfecto entre la educada y elegante imperturbabilidad y la agitación emocional subterránea. Pero ese control con fisuras, que llega a cotas extraordinarias en la actuación de Andreu Benito - suyo es el rubor y el nimio temblor que delatan la agitación interior-, es justamente el medio para lograr que la emoción inunde la sala. Cuando el espectador asume que la obra no es sobre el deterioro y la enfermedad sino sobre la reparación y el reconocimiento del otro, ya está entregado al balsamo teatral. Gas y Munné acompañan maravillosamente este proceso revelador, en el que también destaca Castell en una precisa interpretación que trabaja con delicadeza la compostura corporal de la invisibilidad de la mujer japonesa.

La cineasta francesa, autora de una obra controvertida sobre el deseo sexual femenino, protagoniza una retrospectiva en la Filmoteca

### "El feminismo de hoy es peor que el islamismo radical de Irán"



MA VERSPIN SA

La cineasta francesa Catherine Breillat, ayer en la Filmoteca de Catalunya

ASTRID MESEGUER Barcetona

atherine Breillat (Bre ssuire, 1948) nunca ha tenido pelos en la lengua. La sinceridad ha sido el sello de identidad de esta cineasta pionera y controvertida desde que cogió una cámara y se puso a explorar de forma cruda y directa el deseo sexual femenino, la dinámica de género y la naturaleza del poder en las relaciones entre hombres y mujeres.

Su primer largometraje, Una chica de verdad (1976), hablaba de la sexualidad de una adolescente de forma explícita y desmitificada. La polémica subió de nivel especialmente con Romance X (1999), una de las pocas películas comerciales que han incluido una escena de sexo real en su metraje, protagonizada por el actor porno Rocco Siffredi. Y ha continuado desafiando las convenciones con su enfoque audaz y provocador del sexo en 15 titulos, como Una vieja amante, Barba azul o Anatomia del infierno, de nuevo con Siffredi. Nueve de ellos forman abora parte de una retrospectiva que se verá en la Filmoteca de Catalunva en colaboración con el D'A Film Festival, incluida su última película en diez años, El último verano, que aborda la relación apasionada entre una mujer madura (Léa Drucker) con un adolescente (Samuel Kircher), hijo de una relación anterior de su marido.

El filme compitió en la pasada edición del Festival de Cannes y aterrizará en los cines españoles el 24 de mayo. "Si hubiese sido un hombre habria podido hacer 30 películas, el doble de las que he hecho. Y, a veces hay que decir

que dentro del propio feminismo las mujeres no ayudan porque cuando hice Romance X, Françoise Giroud -periodista y exministra de Cultura de Francia-, consi derada muy feminista, dijo que yo ya no tenía que hacer más películas. Me sentí exprimida como un limón", aseguró Breillat en un encuentro en la Filmoteca con un grupo de periodistas.

La cineasta, guionista y también novelista francesa llegó a la cita ataviada con un sombrero negro y apoyada en un bastón, ya que su movilidad quedó reducida tras sufrir un ictus hemipléjico en 2004. Sobre cómo ve el feminis mo hoy en día, la directora se pronuncia de forma tajante: "Estoy muy en contra de una gran parte

### "Los coordinadores de intimidad se creen jueces de la virtud absoluta y molestan en el rodaje"

del feminismo actual por su rigorismo moral, pensamiento único y fascismo. Hoy en día es peor que elislamismo radical de Irán Se está creando a una generación de mujeres para que detesten al hombre y yo amo a los hombres, aunque se ha reprochado que en mis películas exagero sus defectos". Reconoce que existen problemas con "cierta parte de la masculinidad", pero pide dejar de decir que todos los directores son "violadores y depredadores".

Respecto al deseo femenino, sostiene que "hay que defenderlo siempre frente a la gente que se pretende moralista y que lo sabe todo sobre la virtud". "La supervivencia de la especie humana depende del deseo".

Breillat defiende que el oficio de actor debería volver a ser como en el siglo XVIII, cuando éstos se consideraban "prostitutas", porque hacían "comercio, no sexual, pero si con su cuerpo, su herramienta de trabajo". Y echa pestes de la figura del coordinador de intimidad: "Se creen jueces de la virtud absoluta y básicamente lo que hacen es molestar en el rodaje"...



Burniol, Audrey Azoulay, Maria Eugènia Gay y Jaume Lanaspa

### La Unesco inaugura su nuevo 'think tank' global en el CaixaForum Macaya

REDACCIÓN Barcelona

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, inauguró ayer en Barcelona el Centro Internacional para las Ciencias Humanas y Sociales auspiciado por la Unesco en el CaixaForum Macaya de la Fundación La Caixa. En la inauguración también participaron Juan-José López Burniol, vicepresidente de la fundación; Ángel Simón, consejero delegado de CriteriaCaixa; Miquel Iceta, embajador de España en la Unesco; Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa; y Jaume Lanaspa, presidente de la Oficina del Club de Roma.

La creación de este centro, de-

signado en noviembre del 2021, surge de la colaboración entre la Unesco y la Fundación La Caixa, con su presidente, Isidro Fainė, a la cabeza. Se trata del primer centro de esta categoría del mundo, una especie de think tank global enmarcado en "una red internacional de excelencia que trabaja para contribuir a la implementación de los programas estratégicos y las agendas de desarrollo de la Unesco", según sus promotores.

Entre la programación prevista este año, se encuentra la organización de foros y actividades relacionadas con "desafíos de gran impacto social y humano como la emergencia climática, la inclusión y la desigualdad, la inteligencia artificial, o la cultura y tecnología digital; así como la elaboración de un informe sobre transición climática justa"...

### GUÍA TIEMPO LIBRE

### **TEATROS**

AQUITÀNIA TEATRE: Av. Sarrià 33. BCN - Asmodai de Dj. a Diu. It is cuentas to muto Diss. Publi Princap Diss. ( Dit. Ptano Claum Diss Olu

CONDAL (Av. Pararier 91 Tel 93 442 31 32). Escape Room 2, de de, a dv. 20 h. dp. 17 ( 20 h. dg. 18 h. Una Num timida, di 20 h. leatrecondal.cat promentrada.com

DAU AL SEC. of Salvá 86. Der 5 a 11 d'abril "La ait just abuns dels boscus' de Koltés dingit per Pau Pascuel. Funcions a les 20h. Diumenge a les 19h, Més informació a; www. dauaisecarisesceniques cal

EL MALDA. (c/Pt 5), Tall. 93 144 77 78 Les dones sévies. Amb Enric Cambray Ricard Farré Des de l'uli de l'Heracà. De pau Carrió. Amb Laura Aubert Per compra d'entrades. consulta d'horans preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S, Sant Liuts 64 T933518231 "Set de ritme" 18 19 20/4 a 19h,21/4 a 17h "Tap jam" 14/4 a 19h, venda a golerns.cat taquilla

60YA (Joaquin Costa, 68, Tel. 93, 343, 53, 23). El favor, de di. a. dv. 20 h, da. 17 30 i 20 h, dg. 18:30 h, (extregoyal calpromentrada com

MEARTBREAK HOTEL Livna Piena d'Aki Shimazaki Direcció Alex Rivota, amb Andreu Benito, Lluisa Castell, Miranda Gos. Pap Munnis Del 02/04 at 02/06. Dm a Dv 19:30 Os 17:30 20:30 Dg 12:00 www.heartbreakhotel.cat

JOVE TEATRE REGIMA (Séneca, 22 Tel. 932 181 512) Programació familiar "La rabel·lió". Recomanat a partir de 10 anys. Més info i entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE of Quevedo 36 by Son 93 024 5140 Miss Cosas y ye, Diana Pia del 05/04 y 15/04 a las 20hs (Vie y Lun; is las 18hs (Sab y Dom) www labadabadoc-testro.com

LA PUNTUAL, C/ Ariada vermell 15 Metro: Jaume I. T 639 385 353. "Sant Jordi, in Princesa : al Orac" d'Eugenio Navarro, Cla La Puntual. Titelles de Taula, + 3 enys. Dv. o les 18k Os 12h) 18h, Og. 12h i 17h. A partir de 9€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villorine), 87, 93, 451, (2, 34). Fins 14 april Elling, do. (d), 20 h, dv (ds. 57.30, 20 h, dg, 17.30 h, lia partir 19 abril Conspirancia, ravillarroèi, cal i promentrada, com-

ROMEA (Hospital, 51 Tel. 93 301 55 04). Jauría, de dt. a ds 20 h, dg, 16 h, I Amb la claredet augmente el fred ds, 17 h tesireromea.cat promeniroda.com

SALA ARS TEATRE Cf Jonqueres, 15 BCN) salabrsteatre.com Orvendres "Historiotipos" a las 19:00h, "Ellas y ellos" a las 20 30h ("Miss Guarenta" a las 22 00h

SALA ATRIUM Consell de cent. 435 BCN · 931824606 Coral Romput, de Vicent Andrés Estellés Direcció escénica 30.04 24. Diferents horaris. Www.atrium.cat.

SALA BECKETT Derecho a pataleta. Fins et 14/04/24. De a Ds 19:30h, Dg 18h Més Info i entrades, www.salabeckett.cat. Carrer de Pere IV 228-232 BCN

SALA BECKETT Durucho a gutaleto, Fins el 14/04/24. Oz a Ds 19:30h, Dg 18h Casa Calores, Del 10/04 ai 19/05/24, Dx a Ds 20h Dg 18:30h, Més info i entradas, www.salabeckett.cat Carrier de Pere IV 228-232 BCN

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22 Barxos 22: Els Marquesets pres. Exquisit a partir del 12/4. Atic22 Servicios immersívos pres. Siu-War a partir del 17/4 mod charteriarisme

TEATRE AKACÉMIA. La agante literaria, de Sergio vita-Sanjuán. De de a des a les 20h i de a les 18h. Entrades. teatreakademia.cal. C Buenos Aires, 47-49 BCN. Tr. 934951447

TEATRE DEL RAVAL SI. Amoni Abdi. 2, Tel. 93 443 39 99 "Conses" Dij 20th, "Pleate 57" | Div, 20th Diss. Div., 18th Compra d'entradas a teatredetraval.com

TEATRE GAUDI UCH Sia M\*Clarel 120 Tl. 93 803 51 81 "Berta i Marià" d'Ever Sinachet Dr. Dv. Dss. Do. 6 (65 18 h. amb Lali Sprema ) Roger Pera

TEATRE LLIURE: Gracia El dia del Wature, de F Casavella, dir Morales Estrena ai 10/04 Fins al 05/05 Més info. Leafre. Mure com, taquilles del teatra, Ticket Rambla i 93 289 27 70

https://www.testrelflure.com/cs/el-dia-del-watusi

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Diversos espais TNC, 209, festival notas formats escémos. 10 a 14 obril. Més informació www.inc.cal

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99 La Rambja, 115). Don Ramán Maria Del Valle-Inciás a través de Ramón Gémez de la Serna de Xavier Alberti umb Pedro Casublanc I Mario Mulino al piano. A partir del 17/04 Vanda d'entrades a

### EXPOSICIONES DE ARTE

Galeries adherides ai Gremi de Galeries d'Art de Catalanya.

teelrepoliorama.com

ART MAR. Tel 93 488 18 68, www.grup-escola.com

### Deportes

Ida de los cuartos de final de la Champions

## El Barça revoluciona Paris

Obra completa de los de Xavi, que se acercan a las semifinales impresionando



Raphinha celebra uno de sus dos goles en la mejor noche dei brasileño desde que es jugador del Barça



PSG: Donnarumma, Marquinhos, Lucas Hamández, Beraido, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos 85). Lee (Zaïre-Emery 61), Dembelé, Asensio (Barcola 46) y Mbappé Entrenador Luis Ennque Martinez.

FC Barcelona: Fer Stogen, Koundé, Araujo Cubarsí, Cancelo, De Jong (Christensen 75), Sergi Roberto (Pedri 61), Gundogan (Fermin 85), Lamine Yamai (João Felbi 61), Raphinha (Ferran Torres 75) y Lewandowski.

Entrenador Xavi Hernández

Estadio: Parque de los Principes. 47.470 espect Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra) Tarjetas: Amenilas a Sergi Roberto, Vibnha Cubarsi, Christensen Beraido Fermin Goles: 0-1 Raphinha (37), 1-1 Bernbélé (48), 2-1 Vitinha (51), 2-2 Raphinha (62), 2-3 Christensen



El cordero, o eso decían, se comió al lobo, o eso decían. Un Barça que no pisaba los cuartos de final de la Champions desde hacia cuatro años se plantó en París para proclamar un "aquí estoy yo" tan inesperado como emotivo. Regresó el club blaugrana a la élite tumbando la puerta del Parque de los Principes, proclamando una revolución en la ciudad que mejor las conoce, presentando una candidatura que hace un par de meses sonaba a cachondeo, Prosigue el Barça de Xavi su inopinada mejora, esta vez en un escenario y ante

un rival que no permite lecturas que la atenúen, contra un PSG dopado económicamente, con figuras como Mbappé y un técnico top cuyo viaje en tándem no conocía la derrota desde hacía 27 partidos.

No hay enmiendas a la función culé. París preparó una fiesta y un viejo invitado se la fastidió. Falta un segundo episodio, claro está. Montjuïc dictará sentencia el martes y el PSG tiene potencial para cualquier trastada. Pero la reconstrucción de la que habló Xavi con tozudez y a contracorriente, toma cuerpo. Un 2-3 en París llama mucho la atención.

Saboreó la victoria el barcelonismo por el mensaje, pero también por el rival derrotado, El PSG odia al Barça con toda su alma. Fundados en 1970 y sin enemigos de magnitud en su país porque su dominio roza el bulliyng, los franceses necesitan crearse antagonistas para inventarse el poso de historia que les falta, y han escogido al Barcelona. Esa tirria se palpó desde antes de empezar. El grito de ánimo de referencia de la grada fue "Puta Barça". Todo el discurso coreográfico previo gravitó alrededor de esa idea, con músicas épicas desde megafonía cuando se hacía referencia al PSG y de miedito cuando se aludía al Barça. Todo muy obsesivo e infantil.

La parafernalia no amilanó a un Barça adulto, magnifico y cerebral en la primera parte. Xavi tuvo que ver al sentar a Christensen y alinear juntos a De Jong y Sergi Roberto como pivotes y a Gündogan por delante. El marcaje de Mbappé, otro de los dilemas, se descubrió al rodar el balón. Se lo combinaron Koundé, Araújo y hasta Cubarsí, en una vigilancia coral que describe el espíritu de equipo que ha retornado al Barça.

La puesta en escena visitante fue pues consistente, sólida atrás y seleccionando los ataques a conciencia. Las primeras ocasiones de verdad fueron del Barça. Lewandowski evitó la tímida salida de Donnarumma y su cabezazo lo salvó en la línea Nuno Mendes. Acto seguido, Raphinha, el héroe que nadie imaginó, empezó su gran noche con un chut de lejos que acabó en corner. Tenía buena pinta el partido para los de Xavi, distinto a los augurios de atropello de los más miedosos.

o de los mas miedosos. La respuesta del PSG no resul-

### Sergi Roberto y Christensen Bajas por tarjetas

De entre los siete apercibidos que tenía el Barça, Sergi Roberto y Christensen vieron amarilla y no podrán jugar la vuelta en Montjuïc.

### Presente en el estadio Ronaldinho

Ronaldinho (44) vio en directo el partido, El brasileño jugó en el PSG dos cursos (2001-2003) y cinco campañas en el Barça (2003-08)

taba amenazante. Los franceses imaginaron una salida en tromba que no se producía y el Barça iba haciendo, tocando en el centro del campo, sintiéndose satisfecho consigo mísmo. Y así llegó el primer gol. Lewandowski inició la aventura, abrió a la banda derecha para el teenager Lamine Yamal, y este corrió hasta devolvérsela al polaco, Donnarumma la vio pasar y el rechace lo cazó Raphinha para anotar con la derecha. El Barça se adelantaba y dejaba un regusto al descanso de situación controlada.

Fue ese un espejismo muy típica de la Champions. Lo que le sucedió al City en el Bernabéu lo experimentó el Barça en París. Dos goles en tres minutos. La salida del PSG tras el descanso fue una animalada que dejó al Barça grogui, como si sus futbolistas fueran otros. El primer latigazo lo soltó Dembélé, cómo no. El extremo francés aplicó dos recortes secos y golpeó el balón como si lo odiara,

El grupo blaugrana, odiado en el Parque de los Príncipes, bordó un partido coral en el que sobresalió Raphinha

### El PSG tuvo su momento y quizás lo volverá a tener en Montjuïc, pero ya no puede ser el favorito

desconcertando a Ter Stegen. ¿Lo celebró el mosquito pese a vivir seis temporadas en Barcelona? Vaya sí lo hizo, pegó un salto que no tocó el techo retráctil porque el Parque de los Príncipes no lo tiene. El segundo gol de la remontada (una mini, las otras tienen copyright) lo firmó Vitinha en un ataque eléctrico de Kang-in Lee

Los momentos posteriores a esos fogonazos fueron los peores para el Barça, ya que un tercer tanto les hubiera noqueado psicológicamente. Pero aguantaron, incluso viendo rebotar un balón en el larguero de Barcola. Xavi tuvo su papel en la resistencia. Introdujo en el campo a João Félix y Pedri en lugar de Sergi Roberto y Lamine Yamaly el canario, en uno de sus primeros balones, lanzó a Raphinha a campo abierto, El brasileño escogió bien el día en el que su precio y su calidad convergieron. Cazó la pelota al vuelo y la empalmó a la red. Una maravilla.

El Barça tuvo más sustos (balón al palo de Dembéle), pero no se aculó. El partido a esas alturas ya era memorable, propio de una competición extraordinaria. Y el equipo culé se dijo pues venga, esta es la mía. De nuevo Xavi tuvo que ver. Dio entrada a Christensen y este remató a gol en el área pequeña un córner servido por Gündogan. Donnarumma era una calamidad y el Barça una felicidad. Quién lo iba a decir.

### Esto sí que es volver



"Hemos vuelto, hemos vuelto". Cuántas veces ha sonado hueca esa proclama. Cuántas veces vacía. Cuántas veces exagerada y gratuita. Por lo incierta y por lo precipitada. El Barça había ido volviendo con zarpazos, con episodios prometedores, con mucho sacrificio, con trabajo y con chavales. Con todo eso y 1-0 tras 1-0, el Barça fue campeón de Liga pero no había vuelto aún de forma definitiva. "Estamos en el camino", había dicho también en este interin Xavi Hernández, cuando optaba por la sensatez y bajaba el suflé del siempre impetuoso Laporta.

Pero esta vez si. Esta vez el Barça ha vuelto. Porque lo que hizo en Paris, rodeado de luz, tecnicolor y escenografía de Star wars (La guerra de las galaxias para los que ya somos clásicos), cabe envolverlo en papel de celofán y glosarlo como se merece. El optimismo había ido creciendo con el paso de las semanas, con buenos resultados y, sobre todo, con una estructura mucho más sólida y definida, rasgos imprescindibles para competir en la Champions. Pero quien más quien menos temía al ogro Mbappé, al intenso Luis Enrique y al siempre imprevisible Ousmane Dembélé

Detrás de estos miedos, toda la leyenda negra que ha acompañado al Barcelona en la competición desde que la levantó por última vez en el 2015. Esa retahíla de goleadas en contra, de mandobles y de ridículos pesaba en la retina como una losa.

Pero el pasado está para revertirlo y para voltearlo. Y también para pensar que el rival también tiene miedos. Porque el PSG, construido con montañas de petrodólares, siempre ha tenido en la Champions su prohibido Eldorado. Cero titulos en sus vitrmas en el torneo, por cinco del Barça. Esa estadística no gana partidos pero influye. ¿Porque acaso nadie recuerda lo que le costó al conjunto barcelonista triunfar por primera vez? ¿Y lo que sufrió también el City, por ejemplo, pa-

ra estrenarse en estas lides?

Al Barçase le pedía que compitiera, y a Xavi que demostrara que estaba preparado para la Champions. En Nápoles ya apuntó su equipo de qué podía ser capaz y en el Parque de los Príncipes lo confirmó. No se trata de brillar más o menos ni de meter un puñado de goles. Se trata esencialmente de estar preparado, de poner el ritmo, la intensidad y la mentalidad que se requieren en un torneo en el que todo se puede venir abajo en cualquier momento.

El Barça tuvo su fase de zozo-

bra, y se recuperó como no se recordaba. Si Luis Enrique buscaba desestabilizar a Xavi presumiendo de más ADN blaugrana que su colega, no lo consiguió. Porque los pupilos del de Terrassa funcionaron como un colectivo mancomunado, como un grupo solidario, estajanovista y comprometido casi todo el partido El sistema de ayudas para frenar a Mbappé resultó excelente, y no se le vio apenas.

Queda trabajo por hacer, faltaría más, pero este Barça se ha ganado todo el derecho a soñar. Que no es poco.



Christensen ye como su cabezazo se convierte en el gol del triunfo barcelonista en París

### **Puro** arte



Si el martes disfrutamos como locos con el enfrentamiento entre el Real Madrid y el City, el de ayer entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona fue todavía mejor. La referencia que marca tu nivel no solo es el resultado, sino que tiene mucha más influencia el rival, Y ayer los azulgrana no pudieron tener un rival más duro como fueron los franceses. Y eso nos permite sentenciar que se acabó la construcción, porque un equipo que es capaz de jugar en diferentes registros, un colectivo que es capaz de mostrar tanta personalidad ante un rival tan complicado y un conjunto que muestra que posee grandes individualidades, pero que la suma de ellas es mucho más, es dificil que tenga algún aspecto por desarrollar.

Es dificil determinar qué aspecto del encuentro de los de Xavi es el más elogiable, pero yo me quedaría con su capacidad de sufrimiento. Porque no puedes pretender, y menos a estas alturas de la Champions, que te adueñes de los 90 minutos. Y el Barcelona supo sufrir y mucho, siempre con una gran respuesta. Ni siquiera en los primeros minutos de la segunda parte, cuando los franceses estuvieron irresistibles, se les puede poner un pero. A veces, cuando el rival te marca un gol, te das cuenta de que no te puedes reprochar nada y simplemente te queda aplaudir y apre-

tar los dientes.

Y si el equipo estuvo bien, casi vie mejor estuvo Xavi. Los cambios car fueron una obra de arte. Cuando Fel

todo podía ser miedo, porque todos pensábamos de qué manera se pueden defender de ese vendaval, llegó Xavi, que es la persona con el ADN azulgrana más grande, y reaccionó como un autentico culé. Y decidió defender-

### Xavi es la persona con el ADN blaugrana más grande y reaccionó como un culé

se con el balón, y por eso la presencia de Pedri o João Felix, que interpretaron a la perfección cada uno de los segundos que estuvieron en el campo, Tres centrocampistas como Gündogan, João Felix y Pedri para enfrentarse a un huracán desatado.

Y quiero dedicarle unas líneas más que merecidas a un jugador que día a día me emociona verlo jugar. Me refiero a Cubarsi. De pequeño disfrutaba de la sabiduria de mi padre, un hombre terriblemente culto que sabía apreciar y descubrir el talento. Y lo hacia en muchas y diferentes actividades de la vida. Luego la vida me ha enseñado que eso solo te genera un tercio del éxito. Luego, el análisis diario me ha demostrado que el trabajo y el sacrificio es lo único que te permite resaltar frente a otros talentos. Pero para ser el más grande, a estos dos aspectos hay que sumarle otro, que es la capacidad de aprendizaje, y para ello hay que tener pasión por lo que haces, y sobre todo ser inteligente y reflexivo. Y les aseguro que Pau tiene todas estas virtudes.

### Ida de los cuartos de final de la Champions



Rapbinha gana por velocidad a Nuno Mendes y remata de volea con el exterior una gran asistencia de Pedri en el 2-2

Contracrónica Raphinha, que juega a toda velocidad, consigue sus primeros goles en la Champions y su primer doblete como futbolista del Barcelona

### El hijo del viento

CARLES RUIPÉREZ

Barcelona

rasileño con rizos. Gaúcho de Porto Alegre. Delantero y percusionista. Un futbolista del Barça se lució en París. Si fuera el 2006, todos los titulares hablarían de Ronaldinho. Pero no. Es el 2024 y la gran sonrisa fue de Raphinha. Pocas veces se le había visto tan feliz en estos dos años, en los que se le

### Bajo la atenta mirada de Ronaldinho, el brasileño se luce en París con un gol con cada pierna

ha recordado por activa y por pasiva el precio que costó: 65 millones entre fijo y variable. Tocado por una varita, el extremo dio una alegria al barcelonismo y un golpe de efecto que el club llevaba tiempo esperando

Si el Barcelona está recuperando la autoestima, Raphinha también necesitaba ese subidón en un curso donde parecia desubicado (solo 20 titularidades) y adelantado por Lamine Yamal y hasta por João Félix. En París encontró su lugar. Un premio a su mentalidad, resiliencia e insistencia.

Fue una noche muy especial para él. En el palco lo miraba con orgullo Deco, que era su representante hasta que fichó para ejercer de director deportivo del Barcelona, aunque aun cobra algunas comisiones pactadas de ese traspaso. Bajo esa atenta mirada se desmelenó en el campo pese a que estrenaba peinado con tren-

Cerca, en la zona vip, estaba invitado Ronaldinho. El Gaúcho siempre fue uno de sus padrinos ya que es amigo de la familia. Con gafas y con la gorra Kangol con la visera hacia atrás, sigue siendo una estrella de rock y despertando admiración.

En el momento en que era el mejor jugador del planeta, Ronnie se plantó en el escenario de la sala Bikini de Barcelona con una máscara para tocar unos bongos con un grupo de percusión de su país. En esa banda, Samba Tri, había un músico que tenía un hijo que se pirraba por el fútbol. Se le daba bien. Y cuando el niño creció, acabó defendiendo los colores del Barça, como él. Bendecido por Ronaldinho, llegó el gran partido de Raphinha.

Ni con el Vitória de Guimarães, ni con el Sporting Clube, ni con el Rennes ni con el Leeds United. Raphinha nunca había jugado en la Champions hasta que llegó al Camp Nou. Tras la eliminación prematura del curso pasado, m si-

quiera conoció las rondas de eliminatoria. Hasta ayer, el brasileño no se había estrenado como goleador en la máxima competición europea.

Futbolista explosivo, intenso y atlético, Raphinha es un brasileno trabajador antes que un preciosista o un malabarista. Casi un velocista, a veces se le ha reprochado su poco desequilibrio a la hora de encarar. Hasta eso le salió. Dos de los tres regates que intentó fueron con éxito. Su fuerte es el desmarque, la profundidad y

**DEL MONO BURGOS** 

### Barça y PSG vetan a Movistar por un comentario racista

 Futbolistas y técnicos del Barça y del PSG decidieron no atender a Movistar, la televisión con derechos, tras el partido por un desafortunado comentario de tintes racistas del Mono Burgos en la previa. "Si no le va bien, acaba en un semáforo", bromeó con pésimo gusto el exportero del Atlético ante unas imágenes de Lamine Yamal haciendo malabares con el balón.

el disparo, además de la presión. Todo lo hace a gran velocidad. Puro viento.

Yesas virtudes explotaron en el Parque de los Príncipes, donde no paró de correr y de buscar la espalda de la defensa, En 79 encuentros jugados con la camiseta del Barcelona, nunca había firmado un doblete. Lo hizo en una noche grande

Marcó el primero como extremo derecho y anotó el segundo partiendo desde la derecha. Abrió el marcador con la derecha -que no es su pierna dominantey empató con el 2-2 con una precisa volea con el exterior de su píe zurdo -el bueno-. Difícil saber qué fue mejor en la jugada, si la asistencia de Pedri o la definición de Raphinha, que ganó por velocidad a Nuno Gomes y se atrevió a enganchar un remate que dejó clavado a Donnarumma bajo pa-

El brasileño, que ya tuvo un cara a cara con el portero a los cinco minutos pero no puso superarlo con un suave toque por debajo de las piernas, se creció y hasta lo probó de falta directa. Le dio un beso a la pelota, pero su disparo no llegó a la red. Poco después, Xavi le sustituyó. Pero no se puede negar que el futbolista está en un momento dulce, con cuatro goles desde finales de febrero. El hijo del viento percutió y tiene chispa. Cuando él marca, el Barça

no pierde.

1X1



TER STEGEN **ATAREADO** No e dio tregua el partido. Paró las parabies y se vio rebasado

en los dos goies de PSG, No se complicó la vida con los pies, y eso fue fundamental.



KOUNDÉ INSUPERABLE Si Mbappé es el mejor sugador del mundo, el azuigrana es el mejor

defensa del mundo, porque le apagó del 1 a 90 C ave en el buen momento del Barça



**ARAÚJO** ROCOSO Lo pasó mal al inicio de ambas partes, pero mostró apiomo y estuvo

siempre atento. Tanto que en el 70 salvó un gol brándose al suelo ante Barcola



**CUBARS** MENTIROSO Dice que tiene 17 años. pero en el campo no baja de los 30 por veterania.

Ganó todos los duelos. Salió siempre bien al cruce. Hasta vio una amarilla necesana.



FRANCK FIFE AFP

CANCELO DOBITANTE No se puede decir que hingun azu grana hiciera un mal partido, pero la

manera del luso de superar la presión dei PSG con a gunas pérdidas, provocó algun colapso.



SERGI ROBERTO INSTRUCTOR Elerció de capitán y no paró de dar instrucciones a sus compañeros.

Se perderá la vuelta por una amanila necesana, cortando una contra de Asensio.



DEJONG SOSEDADO Tras más de un mes de baja, regresó directo al once. No pudo desple-

garse como suele hacer, pero aportó pausa cuando el partido lo demandaba.



**GUNDOGAN** INDITECTABLE Pocos disfrutaron más que el alemán en el verde, jugando con

bertad cerca del área, pero multiplicado por todo el campo. Acabó exhausto y satisfecho



LAMINE YAMAL LLANO

Se pegó a la banda y tuvo dos opciones de disparo que no acertó.

Generó el centro de. 0-1, A pesar de todo, le faltó desegui bno. No escatimó esfuerzos



LEWANDOWSKI HERCÚLEO Como el padre de indiana Jones, ha bebido del Santo Grially ha rejuvene-

cido. Estuvo a punto de marcar de cabeza. Fue: ciave en el 0-1 Hizo de todo, y siempre bien.



RAPHINHA **IDOLATRADO** 

No hay espacio para resumir todo lo que hizo. así que basta decir que

completó su mejor partido con el Barça a años luz del siguiente, dos golazos incluidos.

- 8 PEDRI **DECISIVO** Pase magico en el 2-2 7 JOÃO FÉLIX MÓVIL Refrescó el ataque. 8 CHRISTENSEN SALTIMBANQUI Marcó el
- 2 3 cabeceando un cómer. 6 F. TORRES REFUERZO Contemporizo.

7 FERMIN FELIZ Minutos de calidad.

Textos Luis Buxeres

### Ida de los cuartos de final de la Champions

Reacciones Xavi, orgulloso, elogia el trabajo y la personalidad del equipo para ganar en París, y Luis Enrique advierte que en Montjuïc el PSG ofrecerá una mejor versión

### "El Barça está vivo"

ANAÎS MARTÍ Barceiona

Y en el Parque de los Principes apareció el Xavi más feliz. Más exultante "Soy un barcelonista más. Estoy orgulloso. Los jugadores se lo creen, Tendremos nuestras posibilidades de pasar porque el Barcelona está vivo, ha demostrado personalidad y talento", soltó el técnico. Consciente de que ganar al PSG de Luis Enrique en la ida de sus primeros cuartos de final de la Champions como técnico del Barça es algo grande. Es un paso mas Y un día menos de sufrimiento. Quien sabe si ahora si el presidente Joan Laporta, que levantó el puño en el palco en señal de triunfo para abrazar a sus di rectivos y que después bajó para festejar el triunfo, empezará a sacar su lista de promesas para hacerle cambiar de opimón.



### Tengo una gran relación con Luis Enrique, pero quiero que Xavi siga"

Pedri

Xavi no se regodeó con las celebraciones. Es más, se marchó rápidamente. En cambio, Luis Enrique se lo tomó con más calma. Felicitó a Xavi. Pero fue más bien un saludo frío. "Le conozco bien, no regalará nada en Barcelona", dijo Xavi. Después el asturiano consoló a su equipo. Tambien saludó a Pedri, "Tengo una gran relación con él, trabajé muy bien en la selección. ¿Si es alternativa a Xavi? Eso lo deberia decir el presidente pero ojalá siga Xavi, Siempre hemos estado con el míster, ojalá esté muchos más días. Sabe lo que es el Barça y nosotros intentamos defenderlo como él lo hacía", insistió Pedri, que volvía tras lesión. "Estoy bien. El pase fue con la pierna mala, la derecha", recalcó. "Habiamos hablado con Pedri de que jugaría media hora. Ha dado pausa y calma. Lo ve todo. El pase



Xavi y Luis Enrique sobre el césped del Parque de los Príncipes dando instrucciones a sus jugadores

es extraordinario", le elogió Xavi. Pedri fue uno de los jugadores que más celebró el triunfo. Los futbolistas del Barcelona saltaron y bailaron junto a su afición y con los abucheos del PSG de fondo. La mejor banda sonora, "Cuando pienso en el Barça me sale ganar. El Barça puede llegar a todas partes", avisó Pedri.

En la esquina Raphinha levantó su MVP. Lo celebró junto a Vitor Roque. "Es una noche especial. Hace tiempo que no me salían tan bien las cosas. Sabia lo que tenía que hacer, igual que el equipo. Estamos en nuestro mejor momento. Pero el equipo no ha mejorado porque Xavi diga que se va. Como jugadores tuvimos una conversación interna. Algunos tienen dudas pero nosotros la respuesta la damos en el campo. Prefiero que el favorito siga siendo el PSG. Ve-

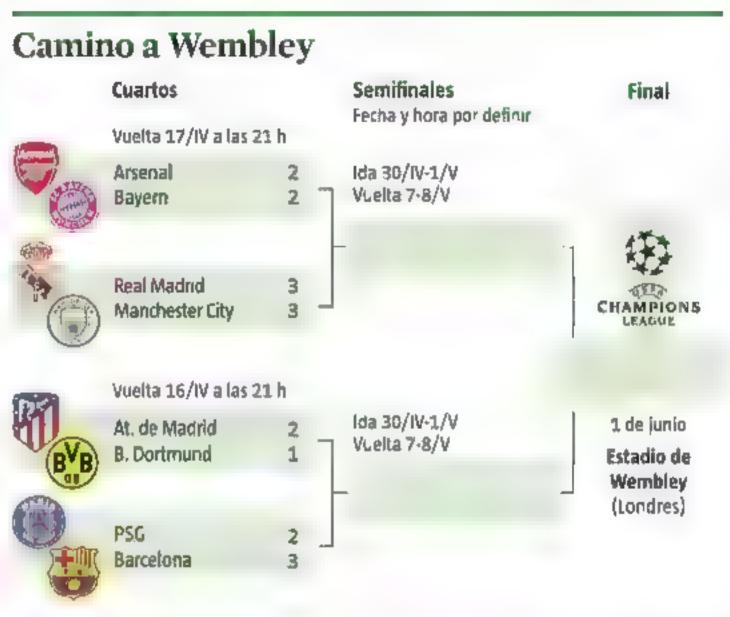

FUENTE UEFA Champions League

LA VANGUARDIA

remos qué pasa después" diagnosticó el brasileño, "Es un jugador diferencial. Va bien al espacio, tiene un toque de balón excelente. Da dinamismo y trabaja para el equipo, eso es lo más importante", dijo el técnico.

A Raphinha y al resto les caló el mensaje de Xavi. También los 10 días de preparación plena para este partido. Esta es la gran final. Hay que ser solidarios y trabaja-



Hemos minimizado al PSG porque hemos estado muy bien en la presión y en defensa"

"Será dificil ganar en Barcelona. El PSG sigue siendo favorito, pero estoy orgulloso"

Xavi Hernández



Todas las derrotas duelen. Pero estoy convencido de que pasaremos de ronda"

"No digo nunca que el rival es favorito. Va en contra de mi manera de pensar y de ser"

Luis Enrique Martinez

dores", les dijo Xavi antes de salir. Le salió bien el plan. "Hemos minimizado al París porque hemos estado muy bien en la presión y en defensa. Con Cubarsi se me acaban los elogios. Pero estamos en la mitad del camino, será dificil en Barcelona. Son favoritos", avisó.

Hubo gasolina extra para todos cuando escucharon a Luis Enrique decir en la previa que él representaba mejor el ADN Barça.Antes del partido y en broma, Luis Enrique se acercó a Xavi con intención de darle un puñetazo que se convirtió en un abrazo "Hemos cambiado cosas al descanso. hemos presionado mejor y le hemos dado la vuelta al partido pero han hecho dos goles más. Felicitar al Barça. Todas las derrotas duelen. Pero en Barcelona lo daremos todo. Estoy convencido de que pasaremos", avisó Luis Enrique.

### Fútbol Los rojiblancos perdieron ocasiones para sentenciar

### El Atlético se impone por la mínima



El Atlético pudo sentenciar la eliminatoria, pero tuvo que conformarse con un 2-1 ante el Borussia

Dortmund, al que superó en el

tromba que mandó a la lona al equipo alemán, que solo consiguió meterse en el partido ya en el final de la primera parte, cuando estaba dos goles por detrás en el marcador.

Fue un Atlético mucho más consistente que otras noches. No pudo empezar mejor, ayudado a los cuatro minutos por un error grave del Borussia. El portero Ko-

Metropolitano con una salida en tromba que mandó a la lona al equipo alemán, que solo consiguió meterse en el partido va en el zado.

Pudo meter el segundo enseguida Witsel de tacón. En los primeros quince minutos hubo ya cinco remates colchoneros. El gol se intuía, y aunque pudo llegar bastante antes, cayó en el 32 en un remate de Samuel Lino habilitado por Griezmann. El Dortmund vio las orejas al lobo y puso a cuatro jugadores a calentar. La medida espabiló a los jugadores en el campo, que en los últimos diez minutos empezaron a llegar con peligro. Adeyemi avisó por primera vez en el 36, y en el 43 el Oblak tuvo que meter una buena mano para evitar el gol del Dortmund en un disparo muy potente de Maatsen. Aún tuvo otra Jadon Sancho en el añadido.

Jadon Sancho en el añadido.

La segunda parte empezó sin cambios en el Atlético y con Brandt en el terreno de juego para los alemanes. El jugador iba a ser

el mejor de los suyos. El Dort-

mund tenía más el balón, pero el Atlético se mostraba cómodo replegado y buscando la contra.

En el 64, Simeone realizó el primer cambio. Quitó a Morata por Barrios. Con el madrileño renqueante y con Depay lesionado, el Atlético no podía arriesgarse a perder a su nueve. Brandt tuvo el gol en una falta que no fue el 2-1 por poco y Kobe le negó el 3-0 a Lino. Haller cortó la fiesta colchonera en el 82. Marcó y aún pudo ser peor para el Atlético, porque Bynoe-Gittens mandó un balón al travesaño en el 82 y hubo otro a la cruceta de Brandt en el 94.

### Ida de los cuartos de final de la Champions



Vinícius, dentro de una de las porterías del Bernabéu el pasado martes

**Fútbol** El Madrid no se vio inferior y lamenta no haber aprovechado por falta de puntería las ocasiones ante un City con bajas sensibles

### Oportunidad perdida

CARLOS NOVO Madrid

El Real Madrid vivió ayer una resaca agridulce Contento por haber demostrado una vez más su capacidad de resiliencia en la Champions al ser capaz de igualar por dos veces un marcador adverso y tener la sensación de llegar vivo al partido de vuelta, pero frustrado al perder una buena oportunidad por ser incapaz de tomar ventaja ante un adversario con tres bajas muy sensibles y que en muchas fases del partido dominó a los blancos pese al poder de intimidación del Bernabéu.

El City que se presentó en Chamartín lo hizo sin su portero titular, Ederson; sin su mejor central, Aké, y sin su centrocampista más creativo, el belga Kevin de Bruyne. En el Madrid ayer se lamentaban especialmente de los fallos en la definición tanto de Rodrygo como de Vinícius, que no tuvo su dia y al que le perjudicó jugar más centrado para dejar la banda izquierda a Rodrygo, quizás la única sorpresa táctica de Ancelotti. El Madrid tuvo la buena noticia de no perder para el partido de vuelta más que a uno de sus cuatro apercibidos, Tchouaméni, y cuenta ya para la vuelta con Éder Militão, al que seguramente Ancelotti dará minutos el sábado en Son Moix, en lo que será prácticamente su debut en la temporada. El brasileño, que se rompió el ligamento cruzado en verano, ya jugó unos pocos minutos ante el Athletic

Para el partido de vuelta en el Eti-

### Los blancos, preocupados ante el bajón de Bellingham y la irregularidad de Lunin

had, la gran preocupación del Madrid es que Bellingham recupere el gran nivel que demostró en la primera parte de la temporada. La sensación en el Madrid es que ha perdido fuelle en el peor momento posible. Desde el mes de enero se le ve sin chispa y ha perdido su olfato de gol. Ya no es el jugador determinante que apuntaba al Balón de Oro. Se ha hecho terrenal

El inglés no ve puerta desde hace dos meses, cuando anotó un doblete al Girona, y en la Liga, entre una lesión de tobillo y las sanciones, solo ha podido participar en cinco de los últimos diez partidos. Ante el City, Bellingham perdió nueve balones y tuvo una única ocasión de gol. Con todo, sigue siendo el pichichi del equipo, estancado con veinte goles.

Otro aspecto negativo que ayer se comentaba en el Madrid era el tema de la porteria. El primer gol del City fue un error infantil de Lunin, que colocó mal la barrera y no estuvo atento al tiro de falta de Bernardo Silva. El ucraniano está cerca de renovar porque se le tiene por un buen portero, pero no por un hacedor de milagros del estilo de Courtois o de Casillas.

Un detalle para la esperanza fue otra vez el mal partido de Haland, secado por Rüdiger. El Madrid no va a Manchester derrotado ni mucho menos. Sabe que lo tiene difícil, pero no vio al City tan superior como la temporada pasada. Está convencido de que tendrá sus opciones en el Etihad.

### Montecarlo se queda sin Rublev, el campeón del 2023

carlo se quedó ayer sin Andréi Rublev, el campeón del año pasado, que fue eliminado por el australiano Popyrin (6-4 y 6-4). En cambio, Sinner, ganador del Open de Australia y en marzo en Miami, avanzó a octavos por la vía rápida al derrotar a Korda por 6-1 y 6-2. Por su parte, Roberto Bautista perdió frente a Hurkacz por 7-5 y 7-6 (4). El polaco hizo 15 aces. / Redacción

### Cosnefroy impone su velocidad en la Flecha Brabanzona

cathlon) fue el más rápido de un grupo de siete corredores que se jugaron la Flecha Brabanzona. El ecuatoriano Cepeda, del Caja Rural, fue quinto. Cosnefroy, de 28 años, sucede en el palmarés a su compañero Godon. Es la cuarta victoria del francés en el 2024, en el que ya había ganado una etapa y la general del Tour de los Alpes-Marítimos y la París-Camembert. / Redacción

### La Ertzaintza abre expediente a cuatro jugadores del Athletic

expediente sancionador a cuatro jugadores del Athletic por una concentración no autorizada en la vía pública. Varios futbolistas rojiblancos, entre ellos Muniain, Iñaki Williams, Vesga, Unai Simón, Yuri o Villalibre, celebraron la Copa del Rey por las calles de Bilbao la noche del martes con una charanga y una multitud se les unió. Hoy, 40 años después, sale la gabarra. / Redacción

### POR LA ESCUADRA

Sergio Heredia



### Cuánto amor en un auditorio

I lunes, el Círculo Ecuestre me invitó a moderar una charia de Alex Roca (33), y allí pasamos una hora, cerca de sesenta personas contemplando al personaje.

Es posible que usted sepa quién es Àlex Roca, pues el hombre, alargado y flaco como un flamenco, ya es leyenda en nuestra sociedad. Es posible que usted sepa quién es, pero, por si las moscas, se lo voy a recordar.

De bebé, cuando tenía seis meses, un herpes había ido a brotar en el cuerpecillo de Alex Roca. Podría haber aparecido en el labio, hubiera quedado en poca cosa, pero había ido a aparecer en su cerebro, y el efecto fue devastador. Le provocó una parálisis cerebral, el bloqueo del lado izquierdo del cuerpo y una discapacidad del 76%.

Aquí está cuando se siluetea un superhéroe. Con semejante disfunción, cualquiera de nosotros se hubiera quedado en la cama, anulado

sotros se hubiera quedado en la cama, anulado de por vida. Sin embargo, Alex Roca decidió hacer lo contrario, así se cambia el mundo; salió a pedalear y a correr y a contar su historia, y así, compartiendo su experiencia, es como había conocido a Mari Carme Maza, la educadora social que, sentada en primera fila, libreta en mano, observaba a aquel ponente que un día, cinco años más tarde, sería su esposo.

(Dos años casados llevan ya).

Dicho lo cual, me puse a contemplar a Mari Carme. Es algo inevitable, pues ella siempre aparece junto al marido: le acompaña 24/7 y pone voz a su exclusivisimo lenguaje de signos (y es exclusivisimo, literalmente, pues Alex Roca ni siquiera puede usar ambas manos para ex-

### Àlex Roca habla con su mano derecha y la mirada, y Mari Carme, su mujer, crea palabras desde sus signos

presarse: tiene paralizada la izquierda).

Alex Roca habla con su mano derecha y su mirada, y la voz de Mari Carme nos sumerge en el mundo del personaje. Entre ambos nos comparten un abanico de confidencias. Nos cuentan que cuando discuten -y lo hacen, igual que lo hacen todas las parejas perfectas-, Mari Carme cierra los ojos para no ver cómo su marido le vocea. Y que juntos corren medios maratones. Y que a veces van al cine o van de fiesta, y cuando uno quiere una cosa y el otro, la otra, pues el uno se va con los amigos y la otra, con las amigas. Y con la voz de Mari Carme, Alex Roca nos cuenta que ya no es aquel mão acomplejado que hundia el pie izquierdo en la arena de la playa para que nadie se lo viera, sino que luce colores chillones y le dice al mundo: "Aquí estoy, miradme".

Y entre los dos nos preguntan qué podemos comprarnos con un euro.

Y nos proponen:

-Cómprense un espejo y mírense en él y vean lo bueno que tienen. Díganse: 'Qué bonito eres'.

Y un amable bromista en la sala dice:

-Por algo Àlex se apellida Roca.

Y para mis adentros, pienso: "Pues Mari Carme se apellida Maza".

(Y con la maza va esculpiendo la roca; si no lo escribo, reviento)

### "Arabia solo ha traído beneficios al fútbol modesto"

Joan Soteras

Presidente de la FCF y vicepresidente de la gestora de la RFEF



Joan Soteras, presidente de la FCF y vicepresidente de la gestora de la RFEF, posa para La Vanguardia en Barcelona

E- EVISTA

ANAIS MARTI Barcelona

uenta el presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras Vigo (Sabadell, 1948), que ya se ha acostumbrado a vivir en una montaña rusa de escándalos que rodean a la Catalana y a la Española (RFEF). A Soteras nada le asusta. Tiene claro qué hay detrás de los registros en la sede de la FCF y de las impugnaciones electorales. También asegura que si Pedro Rocha gana las elecciones de la RFEF, habrá más igualdad.

¿Cómo está viviendo personalmente todo lo que acontece en la RFEF yen la FCF?

El cuerpo se habitúa a lo que tú le das. Me he acostumbrado a los problemas. Acabaré, si me dejan, los tres años de mandato. Y si veo que siguen poniéndome piedras en el camino y que me siguen faltando al respeto, me presentaré por otros cuatro años más.

¿Quién le falta al respeto? Siempre son los mismos. Los que quieren presidir y dominar la FCF a cualquier precio. Hablo del can-

didato Juanjo Isern y también

del secretario general de la FCF, Oriol Camacho.

Empiece por Juanjo Isern, que ha vuelto a impugnar las elecciones por segunda vez.

Para ganar unas elecciones hay que tener la confianza de los clubs catalanes. Eso no le ha pasado. Si yo las pierdo, no las impugnaré y me iré a mi casa. Isern es un personaje siniestro. Y quiere ser presidente para tapar todo lo que le implica en el caso Soule.

¿Qué le implica, según usted? Hay unas actas que reflejan que a Isern en el año 2015 se le nombra jefe de infraestructuras de la FCF. Estuvo dos años y fueron los más convulsos con obras faraónicas asignadas a la empresa del señor Contreras que no tenía ni un solo trabajador Isern declaró en la Audiencia Nacional y no dijo la verdad sobre la adjudicación de esas obras, una decisión de Andreu Subies. Quería volver a la FCF para taparlo.

¿Esto implica también al señor Camacho?

Sí. Ha habido requerimientos por parte de la Audiencia Nacional y este señor mandó una documentación con un folio cubriendo a los imputados y diciendo que no pasaba nada. En noviembre, con el último requerimiento, decidimos que la dirección general que lidera José Miguel Calle debía tomar cartas en el asunto, Mandamos 200 folios con las actas demostrando que sus declaraciones eran falsas. Cuando el señor Camacho lo supo, nos dijo que le habiamos dejado "con el culo al aire". Camacho está de baja médica. Pero sigue cobrando de la FCF 160.000 euros anuales. Y ha pedido ser tes-

66

El Mundial de España

Si no me han engañado, habrá dos sedes en Catalunya del Mundial 2030"

El futuro de la Catalana

"Si me dejan, acabaré el mandato y, si me siguen faltando al respeto, me volveré a presentar"

tigo protegido.

A principios de marzo se registraron las oficinas de la FCF. Se buscan indicios de falsedad documental y administración desleal

en las últimas elecciones. Ojalá los Mossos d'Esquadra hubiesen tenido la misma energia que cuando nos entraron a robar

el 31 de diciembre para llevarse documentos del caso Soule. Los Mossos deberian mirar por qué hicieron un agujero en la pared y por qué entraron en mi despacho y en el del señor Calle. Curiosamente no entraron en el del señor Camacho, que es quien más información tiene

¿Tiene contacto con el expresi» dente Luis Rubiales?

No. La última vez que hablé con él fue hace seis meses.

¿Conocía que Gruconsa, constructora de La Cartuja, fue el vehículo de supuestas mordidas para Rubiales?

Claro que no. Es corrupción. Si es así, es indignante.

¿Y los negocios en Arabia? Con Arabia nadie ha encontrado nada en cinco años. Veremos si lo consiguen cuando termine el contrato. O igual es que no ha pasado nada. Arabia solo ha traído beneficios para el fútbol modesto con 16 millones.

Usted fue uno de los que aplaudió a Rubiales cuando dijo que no dimitiría. ¿Se ha aprendido algo de todo esto?

El señor Rubiales había ayudado mucho en Catalunya, y por eso no reaccioné como debía. Hemos aprendido mucho. Las jugadoras se pusieron firmes con una serie de motivos. El señor Rocha, presidente de la gestora, ha liquidado a personas, que hasta ahora parecía imposible.

¿Son decisiones que se hacen porque toca o cree que realmente hay más concienciación?

Cuesta mucho cambiar las iner-

cias de los últimos años.

Se ha cambiado en el BOE la orden por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. En las territoriales españolas hay 19 presidentes. Todos son hombres...

En la RFEF solo se puede aplicar esa ley cuando haya un presidente electo. El resto debe intentar cumplir la ley. En Catalunya hoy en día hay mas igualdad. Hay un 9% de presidentas.

Usted apoya a Pedro Rocha ¿Cree que la opción continuista es lo que necesita la RFEF?

Lo puso el señor Rubiales como habria podido poner a otro vicepresidente. Pero no tiene nada

### Su candidato a la RFEF

Pedro Rocha es una persona integra, no tiene nada que ver con Rubiales"

### El aval de LaLiga

"Si se juega la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿por qué no puede hacerlo la Liga?"

que ver, Es una persona integra. ¿Qué avales tiene? Muchos. Entre ellos el aval de La Liga. Les conviene ir juntas.

Entonces, ¿si gana Rocha, habrá alianzas con Tebas para jugar partidos de Liga fuera de España? Si se juega la Supercopa de España en Arabía Saudí, ¿por qué no puede hacerlo la Liga? No se carga el calendario, solo hay un desplazamiento fuera. Ya sea Arabia, Miami o donde consideren. Bien viajan fuera los clubs cuando les conviene económicamente, ¿no?

A las elecciones también se presentan Carlos Herrera y Eva Parera. ¿Les da alguna opción?

Saben los requisitos y que deben presentar el 15% de sus avales. Si los tienen, adelante. A Carlos Herrera le conozco. Es excepcional. A la señora Parera no la conozco.

Está el Mundial 2030 en el horizonte junto a Portugal y Marruecos. ¿Temen que todo esto pueda salpicar el peso de España?

Creo que no. Se ha hablado de este tema con la FIFA y está esperando que se celebren las elecciones para normalizar la situación. Hay que ponerse a trabajar porque Marruecos puede ganar terreno.

¿Puede garantizar que habrá dos sedes en Catalunya? Si no me han engañado, si

¿La final será en el Bernabéu o en el Camp Nou?

No se sabe, también la quiere Marruecos.

¿Por qué la selección femenina española no juega en Catalunya? Hay unos gastos que, por ley, deben asumir los ayuntamientos,

gobiernos o diputaciones. Aqui nadie quiere pagar. La final de la Copa de la Reina se juega en La Romareda porque aportan 300.000 euros.



Rafael Nadal golpea de revés en la pista que lleva su nombre, ayer en el RCTB

Tenis El manacorense, ausente desde enero, se entrenó en el RCTB

## Si todo sigue su curso, Nadal jugará en Barcelona

SERGIO HEREDIA Barce on a

Jordi Diez, escultor, recuerda aquel día.

El dia en el que voceó:

-¡Rafa ya está aquí!

Cinco años han pasado desde aquel día en el que nuestro escultor forjaba en acero su trabajo, un rectángulo áureo de tres metros por 5,40 m de ancho, 2,60 m de altura y 1,5 m de fondo cuyo resultado luce hoy en el recinto de Roland Garros, en París: la estatua de Rafael Nadal.

Jordi Diez dice:

-Estaba trabajando en su rostro. Y en un segundo, de repente, la figura me devolvió la mirada. Entonces voceé: '¡Rafa ya está aquí!'. Porque a partir de ese instante ya no estaba solo en el taller. Ahora había una persona que me acompañaba al trabajar.

Ayer a media tarde, para sus adentros, la organización del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el torneo que arranca este lunes, voceó:

-¡Rafa ya está aqui!

Y como si fuera magia, como si fuera un ensoñamiento, la figura de Rafael Nadal (37), yaun tenista maduro, otoñal, emergió en una esquina de la pista central del RCTB, aquella que lleva el nombre del manacorense: pista Rafael Nadal. Y con él apareció su equipo, los técnicos Carlos Moyá y Gustavo Marcaccio, el fisioterapeuta Rafael Maymó y el agente

Como en un sueño, la figura de Nadal, ya otoñal, se probó a fondo junto a David Jordà, tenista del club

Carlos Costa, y entonces, el hombre saludó a la gente del otro grupo, a Javier Luengo (coordinador responsable de Next Gen del RCTB) y a David Jordà (29), un gigante de Tarragona que figura como el 298.º del mundo, y los dos tenistas, Nadal y Jordà, se dispusieron a golpearle duro.

Así es, en presencia de varios centenares de curiosos, Nadal le

golpeó realmente duro.

Gritando al pegar, el manacorense fue ajustando la derecha. Y observó cómo el gigantón le respondía del otro lado. Y se dijo que tal vez, es posible, porqué no, las probabilidades crecen con los días, regrese a las pistas en las próximas jornadas. Y lo haría justo en Barcelona, allí donde se ha impuesto en doce ocasiones, nadie ha hecho tanto antes, es improbable que alguien haga lo mismo algún día.

(Por ahora, Alcaraz, ausente en estos días en Montecarlo por culpa de un problema muscular en el antebrazo, suma dos títulos).

Y los afortunados que pudimos contemplarle de nuevo, escépticos algunos pues ya van unos cuantos interruptus -el manacorense apenas ha jugado tres partidos en este año, aparte de la exhibición con Alcaraz en las Vegas-, escuchamos, en los descansos, cómo Nadal analizaba su juego y la pesadez de las bolas, y vimos cómo manipulaba la empuñadura y extendía la toalla en la jardinera y alineaba los botellines sobre la arcilla, toda esa liturgia que ahí queda y nunca pasará.

Golf Rahm lanza mensajes en Augusta

### Un Masters para la reconciliación

LUIS BUXERES Barce on a

El campeón siempre es el hombre a seguir en Augusta y Jon Rahm lo ha disfrutado. Pese a haber dinamitado definitivamente el mundo del golf con su salto al LIV, el vasco ha lucido una sonrisa perenne en sus días de entrenamiento antes del asalto a su segundo Masters, el primer major del año que co-

mienza hoy en el estado de

Georgia.

El león de Barrika compartía ayer sus últimos hoyos antes del inicio del torneo con Sergio García y José María Olazábal, completando el trío español que trepará por las calles del Augusta National, El martes, como campeón, auspiciaba la cena de los campeones. Y claro, con una ensalada de txangurro, un chuletón a la parrilla y un rodaballo al pilpil ayudó a suavizar las cosas en las arenas movedizas por las que hace meses transitan muchos golfistas.

Los rumores sobre la fructificacion del acuerdo que permita

### El vasco aboga por la paz en el golf en un Masters en el que Tiger Woods vuelve a ser una incógnita

a todo el mundo competir (y vivir) en paz se multiplican pero el entente no llega por ningún lado, ni siquiera en la semana del Masters, marcada en rojo por ambos bandos, Y no hace falta ser muy avispado para ver cómo Rahm no para de hacer presión para que el Liv, que tan bien le paga, ponga de su parte. Hace unos dias admitía que alargar los torneos a 72 hoyos uno de los muchos desacuerdos- ayudaría. Y, en la sala de prensa de Augusta, repetía frases como "sigo amando el PGA Tour" y "echo de menos jugar en muchos campos". A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Pero esta semana no va de guerras, va de vestirse de verde.

Tanto para Rahm como para los otros 88 jugadores que competirán por la chaqueta más preciada del mundo. El reto del vasco no es facil. Nadie repite título desde el 2002, cuando lo hizo Tiger Woods. El ex número uno del mundo, aún lastrado por innumerables problemas físicos, no se ha querido perder la cita y asegura estar listo para competir por su sexto Masters aunque en sus contadas apariciones en los últimos meses no haya alimentado la esperanza.

Entre la larga nómina de favoritos hay que destacar dos nombres. Uno, el del Scottie Scheffler, mejor jugador del ranking, en un gran momento de forma. Otro, el de Rory McIlroy, que sigue buscando completar el Grand Slam .



Jon Rahm, en Augusta

| 14-12 (hora española)     |      |
|---------------------------|------|
| Jose Maria Olazába        | E 50 |
| Taylor Moore              | JSA  |
| Santiago de la Fuente (a) | Me   |
| 15.12 h                   |      |
| Sergio Garcia             | Esp  |
| Chris Kirk                | dSA  |
| Ryan Fox                  | Nz   |
| 16.18 h                   |      |
| Hidelii Matsuyama         | Jap  |
| Will Zalarons             | USA  |
| Justin Thomas             | JSA  |
| 16.30 h                   |      |
| Jon Rahm                  | Esp  |
| Matt Fitzpatnck           | Ing  |
| Nick Duniap               | ÜSA  |
| 16.42 h                   |      |
| Scottle Schefiller        | USA  |
| Roly McI roy              | N    |
| Xander Schauffele         | JSA  |
| 19.24 h                   |      |
| Tige Woods                | JSA  |
| Jason Dav                 | Aus  |
| Max Roma                  | JSA  |

Baloncesto Nuevo técnico del Joventut

### Miret quiere imponer un estilo "100% Penya"

TONILÓPEZ JORDA Barcetona

A los 38 años, y tras pasarse 17 dedicados al Joventut, ha llegado la hora a Dani Miret de coger las riendas del equipo de su vida. "Quiero imponer un estilo 100% Penya", dijo el técni-

co badalonés en la presentación como nuevo entrenador del Joventut en sustitución de Carles Duran, destituido por los malos resultados acumulados (seis derrotas seguidas).

Miret, que ha firmado como técnico verdinegro hasta junio del 2026, se inició en el club de Badalona en el 2007, pasando por todos los equipos de la base. Hasta altora era ayudante de Duran, con el que accedió al staff técnico. El entrenador de Badalona se mostró ambicioso para afrontar su era como técnico con un estilo propio. "En estos seis partidos que quedan [de la fase regular de la Liga Endesa] quiero sacar el máximo del equipo y ser competitivos. Quiero conectar al máximo con nuestro sello, mostrar lo que es la Penya, que es un club único en Europa", anunció. Aunque también hizo gala de la exigencia que marcará su etapa: "Hay jugadores que están por debajo de su nivel y así lo he he-



Dani Miret en su presentación

cho saber. Tienen que reaccionar y dar su máximo rendimiento"

El presidente de la Penya, Juanan Morales, justificó el relevo en el banquillo: "El equipo no estaba en dinámica positiva y no veíamos que fuese a cambiar. Aunque queden seis jornadas, tenemos unos objetivos y queremos que el equipo recupere la ilusión de otras temporadas", comentó.

Miret se estrenará en el banquillo este domingo en la pista del Real Madrid, 2.º de la ACB. El Joventut es 10.º a dos triunfos de la última plaza de playoff, que ocupa el Baxi Manresa.

### Economía

Informe de perspectivas

### La debilidad de Europa arrastra el comercio mundial a una caída histórica

La OMC condiciona la recuperación en los próximos años a la situación geopolítica

PIERGIORGIO M. SANDRI

Barcelona

Annus horribilis. Elaño 2023 ha sido uno de los años más nefastos que se recuerdan para el comercio mundial, que experimentó un retroceso tanto en valor (un 5%) como en volumen (un 1,2%). Así lo afirmó ayer la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su informe de perspectivas.

Para que se tenga una idea, solo hubo unos pocos ejercicios negativos en los últimos cincuenta años: las crisis petroleras de 1975 y 1981, la burbuja de internet del 2001, la gran crisis financiera del 2009 y la pandemia. Si se exceptúa el paréntesis de la covid, los intercambios cerraron el curso del año pasado con los peores resultados de los últimos quince años.

Además, hay otro dato liamativo: el crecimiento del comercio en años recientes seguía manteniendo su pulso, aunque algo más lento que en la década de 1990, cuando las importaciones y exportaciones aumentaban a un ritmo que era el doble que el del PIB mundial. En el 2023, en cambio, la relación entre las dos variables fue incluso negativa: es decir, que se incrementó más la riqueza global que el comercio.

¿Qué pasó? Hay un aspecto coyuntural. La demanda de bienes fue más débil, "El consumo de manufacturas es sensible a factores cíclicos. Cuando disminuye la renta real, los consumidores prefieren aplazar la compra de bienes duraderos como vehículos y electrodomesticos". La subida de precios y de los tipos de interés incidió de forma negativa.



Nubarrones sobre el puerto de Barcelona

En el 2023, la demanda de importaciones fue particularmente débil en Europa, donde el impacto del aumento de los precios de la energia y la inflación fue más intenso "Europa fue la principal responsable de la caída, por su notable participación en el comercio mundial (el 37%), afectada por las

fluctuaciones de los costes de los productos básicos en los dos últimos años", indica el estudio.

Sobre si hay o no desglobalización, la OMC lo ha negado en repetidas ocasiones. Y ayer también, Prefiere hablar de "fragmentación". La organización estimó anteriormente que una

Si el mercado laboral es

muy resistente en Estados

Unidos, la inflación va en

paralelo en esa tozudez.

ruptura total del mundo en bloques geopoliticos podría reducir el PIB global en un 5%. Una fragmentación acentuada limitaria este recorte al 1%. De momento, no estamos en esta hipótesis.

Aún así, algunos hechos indican que hay un cambio de tendencia. Uno es la reorientación y acerca-

Mal dato de inflación en EE.UU.

miento. "Los intercambios y las inversiones se desplazan cada vez más hacia economías que se consideran amigas". Como ejemplo, el año pasado las importaciones de EE.UU. de servicios de información, informática y telecomunicaciones desde la misma Norteamérica pasaron a representar un 23% del total, frente a un 15,7% cinco años antes. Contrariamente, las importaciones del mismo ti-

En el 2023, los intercambios de mercancías cayeron un 5% en valor y un 1,2% en volumen

Europa, que pesa por casi un 40% de las importaciones y exportaciones del mundo, pisó el freno

po y en el mismo periodo de servicios a EE.UU. desde países asiáticos cayeron al 32%, tras haber llegado a representar un 45%.

El otro aspecto es que los intercambios entre Washington y Pekin están en claro retroceso Desde el 2018 el comercio bilateral total entre las dos economías más grandes del planeta aumento un 30% más lentamente que su comercio con el resto del mundo.

A esto hay que añadir que el comercio de bienes intermedios, el mejor indicador de las cadenas de valor a escala mundial, durante el 2023 cayó un 6%. Su participación en las exportaciones bajó del 58% del 2022 al 54%: el mundo se cierra un poco más.

Entre los aspectos que invitan al optimismo, las perspectivas para los próximos dos años son positivas, con un repunte del comercio de un 2,6% este año e incluso un 3,3% en el 2025. Pero la OMC introduce salvedades. "Las tensiones geopolíticas pueden limitar el alcance de la recuperación, Los precios de los alimentos y la energia podrían experimentar de nuevo fuertes subidas".

En cambio, la evolución del comercio del sector de los servicios fue alentadora, con aumento de las exportaciones mundiales del 9% en el 2023 gracias al boom del turismo. España se mantiene como la decimonovena economía del mundo que más vende al exterior y ha ganado una décima de cuota mercado. No tan horribilis.

### El comercio mundial de mercancías vive su peor año desde la pandemia

Variación porcentual anual

- Crec miento del volumen del comercio de mercanclas
- --- Crecimiento dei PiB real a tipos de cambio de mercado
- ---- Promedio del crecimiento del comercio, 2010-2022
- \*\*\*\*\* Promedio del crecimiento del P B, 2010-2022



FJENTE OMC

Anna Monell / LA VANGUARDIA

Los precios subieron un 3,5% en marzo en la comparación anualizada, más de lo previsto por los analistas, que calculaban una subida pero hasta el 3,4%, por lo que se ha registrado un repunte más pronunciado de lo calculado. Supone el segundo incremento consecutivo, tras el 3,2% de febrero, y refuerza las dudas en torno a cuánto tiempo más tardará la Reserva

Federal (Fed) en revisar a

la baja los tipos de interés,

en el nivel más alto (5,25-5,50%) en 23 años. Cada vez hay más dudas sobre su calendario, a la par que aumenta su preocupación de que el descenso de la inflación se haya estancado. El índice de precios al consumo aumentó un 0,4% comparado con febrero. Los analistas apostaban por un 0,3%. Si se excluyen los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos, la inflación subyacente subió un 0,4%, con lo que llegó al 3,8% anual, cuando las estimaciones eran del 0,3%

y el 3,7%. / F. Peirón

### Chery y EV Motors quieren presentar su acuerdo la semana que viene en Barcelona

La compañía española asegura que las negociaciones están avanzadas pero no cerradas

GABRIEL TRINDADE

Barcelona

El acuerdo por la reindustrialización de los terrenos de la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona parece inminente. El grupo automovilistico chino Chery y EV Motors, el impulsor del D-Hub, barajan presentar la inversión en acto oficial el viernes 19 de abril en Barcelona. De esta forma, se pondrá fin a un largo proceso de casi cuatro años para encontrar a un inversor interesado en dar una segunda vida a estas históricas instalaciones fabriles.

La previsión es que el acto tenga lugar en el D-Hub, en el espacio donde se instalará la propia Chery, según señalaron fuentes de Omoda, la marca de Chery cuyos vehículos podrían ensamblar en Barcelona. Es previsible la asistencia de las máximas autoridades del Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, ninguna de las tres instituciones ni EV Motors confirmaron el acto.

En los últimos días, directivos de la compañía española y representantes de la Generalitat han viajado a Wuhu (China) para tratar de resolver los últimos flecos del acuerdo con la dirección de Chery. Fuentes de EV Motors señalaron ayer que las negociaciones están muy bien encaradas, pero subrayaron que todavía no hay nada firmado.

De hecho, el propio conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, viajó ayer en persona para amarrar el acuerdo En una atención a medios de comunicación antes de salir hacia China, el alto cargo de la Generalitat se mostró confiado en que el acuerdo pueda materializarse en los próximos días, aunque pidió ser "cautos". El conseller subrayó que Chery es una pieza clave para dar un nuevo impulso industrial a las antiguas instalaciones de Nissan.

El acuerdo con el grupo chino garantiza la carga de trabajo suficiente para absorber a los airededor de 600 extrabajadores de Nissan pendientes de recolocar, y que hasta octubre cuentan con

### Ejecutivos de EV Motors y una delegación del Govern tratan de resolver los últimos flecos

contratos de formación. En anteriores ocasiones, Chery ha señalado que, cuando la planta alcance el pleno rendimiento, la plantilla se incrementará hasta los 1.000 empleos.

La compañía china no ha especificado qué planes tiene para las nuevas instalaciones, aunque algunos medios han especulado que pueda fabricar tanto vehículos eléctricos como de combustión. Entre ellos, destaca el Omoda 5 eléctrico

La reindustrialización de la

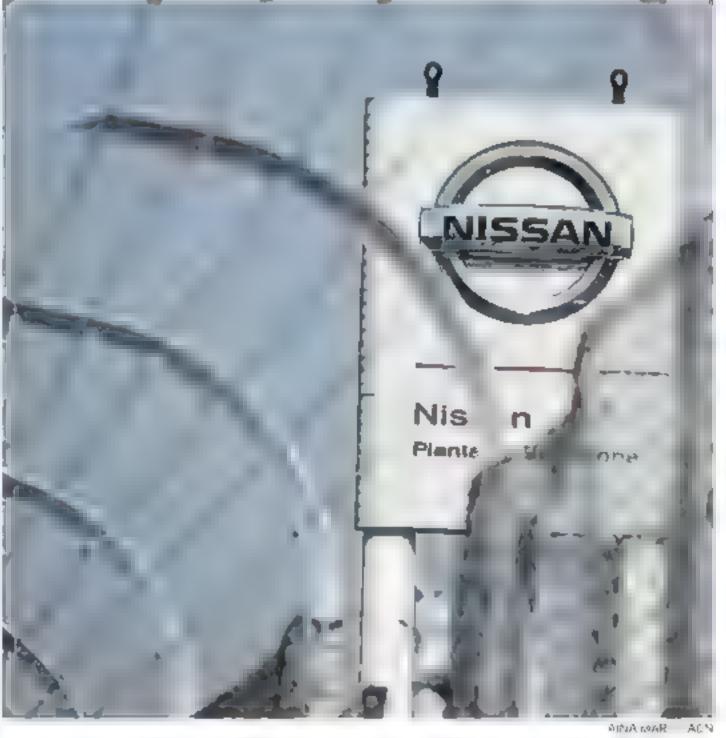

La antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona

antigua planta de Nissan no ha sido un camino fácil. De hecho, el proceso ha estado a punto de embarrancar en varias ocasiones.

Tras el anuncio en la primavera de 2020 del cese de actividad de Nissan, las diferentes partes implicadas (Gobierno, Generalitat, Consorci de la Zona Franca, Nissan y los sindicatos) lanzaron una mesa para la reindustrialización. El proceso tuvo menos éxito de lo inicialmente esperado, aunque acabó culminando a inicios de 2023. Por una parte, Goodman asumió la función de casero mientras que el proyecto de reindustrialización fue adjudicado a QEV Technologies y Btech Group (Barcelona Technical Center), filial de EV Motors.

A principios de este año hubo el último paso en falso en todo este proceso, cuando QEV Technologies salió de la ecuación tras traspasar su participación del 40% en el D-Hub a Btech, que ha culminado el proceso en solitario. •

### Las empresas y los hogares reducen su deuda en 30.200 millones

IÑAKI DE LAS HERAS Madrid

Las empresas y los particulares redujeron el año pasado su endeudamiento en 30.200 millones de euros, hasta 1,63 billones, según los datos publicados ayer por Banco de España. Con las subidas de tipos de interés ha disminuido el interés por endeudarse en el sector privado, que aprovecha además los aborros para amortizar deuda.

En apenas un año, la deuda de empresas y particulares ha pasado de equivaler al 123,4% del PIB al 111,6%. En el primer

### La riqueza financiera de los hogares rebasa los 2 billones y alcanza un récord histórico

caso descendió en 11 900 millones, hasta el 64,7% de la riqueza nacional, frente al 71,2% un año antes; mientras que en el de los hogares la reducción fue de 18.300 millones de euros. Cayó del 52,3% del PIB al 46,9%.

La riqueza financiera de los hogares, que se obtiene restando a sus activos la deuda, se situó el año pasado en 2,08 billones de euros, lo que supuso un incremento del 9,3% y un máximo histórico.

### **AVISOS OFICIALES**

### Ajuntament de Barcelona

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 2024

El quart tinent d'Alcaidia en data 20 de febrer de 2024 en virtul de la delegació de competències electuada per decre. Le l'Alcaidia de data 20 de juny del 2023, va acordar aprovar el padró de contribuents de impos, sobre Vahicles de Tracció Medànica, corresponent a l'exercici 2024 i donas-li el tràmit establent a l'article 95è de Ordanança Fiscal General Ledicta corresponent es va publicar al Buttiell Oficial de la Provincia, en data 18 de desembre de 2023

- Les dates de pagament seran les seguents a, Rebuts domiculats. 3 de julior
- b) Rebuts no domiciliats, del 15 d abril a 17 de uny ambdós inclosos
- c, Padró electrónic 3 de julios
- d) Tarifa plana, segons venciments acordats institut Municipal d'Hisanda

#### istitut Municipal d'Hisanda

### La Auxiliar Tarrasense, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

De conformidad con aquello establecido en los Estatutos. Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Terrassa en el domicillo social calle. Major 40-42. 2º C. el próximo 16 de mayo a las 13 horas en primera convocalona, para tratar del siguiente.

Orden de dia

- 1º Nombramiento y/o reelección de administrador de a sociedad
- 2° Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Baiance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2023 y estado de cambios del patrimonio nelo
- 3.º Aplicación de resultados

A partir de la publicación del presente anuncio.

os accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediatamente y de manera

gratulta de la Sociedad un ejemplat de las Cuercas Anuales y del informe de Gestión Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que se deba celebrar esta estén inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Sarvicio de Compensación y Liquidación de Valores debendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por la mencionada Entidad.

Terrassa à 2 de Abril de 2024 - El Administrador Unico, Josep Mauri Carraras

### Inmuebles en Renta, S.A.

CONVOCATOR: A JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de lecha 21 de marzo de 2024, se convoca Junta Genera Ordinana de Accionistas de la Sociedad que tendrá jugar en los salones del Hotel Majestic-Paseo de Gracia número 68-70 de Barcelona, al día 27 de mayo de 2024, a las once horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 28 de mayo, a las doce horas, con el siguiente Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, esi como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo. Cese y nombramiento de administradores, en su caso

Tercero.— Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legalmente es ablecidos

Cuarto. Delegación de lacultades, en su caso, para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos.

Quinto.~ Ruegos y preguntas. Acta de la Junta General. De conformidad con

lo previsto en el articulo 203 de la Ley de Socieda-

des de Capital, los administradores requerirán la presencia de Notario para que tevante acta de la tunto.

Derecho de información - En virtud de articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Pau Cians nº 162-164 pienta 9º, puerta 3º Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, as como del informe de gestión y el informe de Auditor de Cuentas. También pueden solicitar la entrega o envio de una copia de dichos documentos de torma inmediata y gratuita.

Asimismo y en virtud de artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo dia anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o actaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntes que consideren pertinentes

Complemento a la convocatoria. Los accionislas que representen, al menos, el cinco por ciento del capita social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día, con los requisitos que establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital

Barcelona 21 de marzo de 2024 - E Presidente del Consejo de Administración. José Suñer Humet Torrellas

#### Subasta

#### HERENCIA DE DON JAVIER MORENO CHAPARRO

Próxima subasta en el portal 8 O.E., para inmuebles en Barceiona. Una tinca en calle Pau Alsina. Anzala y Camprodon. En el siguiente anuncio se publicarán los eniaces de la subasta. Los albaceas de la herencia de donuavier Moreno.

Barcelona 9 de abni del 2024 – Los albaceas de la herencia de don Javier Moreno

## Sánchez convoca al sector inmobiliario para abordar el problema de la vivienda

### FERNANDO H. VALLS Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado hoy en el palacio de la Moncloa a un nutrido grupo de profesionales y agentes inmobiliarios para intentar encontrar unidos soluciones al problema de la vivienda, que es una de las principales preocupaciones de las familias españolas. El evento, sin agenda previa, buscará aportar nuevas medidas y profundizar las ya anunciadas por el Ministerio de Vivienda para esta legislatura.

Alencuentro con Sánchez, en el que estará también la ministra Isabel Rodríguez, hay convocados promotores, como el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), Juan Antonio Gómez-Pintado; constructores, como los presidentes de la Confederación

Nacional de la Construcción (CNC) y de Seopan, Pedro Fernández Alén y Julián Nuñez; gestores de suelo, representantes de cooperativas, así como de empresas de rehabilitación. Estos actores vienen lamentando la falta de oferta y reclamando medidas de agilización de proyectos urbanísticos.

Las patronales bancarias también están invitadas. Estarán Maria Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), y José María Méndez, su homologo en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Los bancos están liamados a jugar un papel clave en la concesión de los 2500 millones en avales para jóvenes, familias y promotores. También acudirán representantes de UGT y CC.OO., colegios profesionales de fundaciones y plataformas del tercer sector •

### Grifols inicia la negociación para refinanciar su deuda

El grupo afronta vencimientos de 2.800 millones en el 2025

ROSA SALVADOR

Barcelona

El grupo farmacéutico Grifols anunció ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) que ha empezado las negociaciones para refinanciar sus emisiones de deuda que vencen el año 2025, uno de los puntos que ha centrado en las últimas semanas las preocupaciones de los mercados financieros y que llevó a firmas de rating como Moody's, S&P o Fitch a rebajar su calificación crediticia.

La firma catalana explicó a la CNMV que "está trabajando activamente para emitir deuda senior garantizada (senior secured notes), cuyos fondos, en caso de éxito, se destinarán a refinanciar deuda no garantizada (senior unsecured notes) con vencimiento en 2025", sin detallar el importe de los bonos que plantea emitir.

El presidente de la empresa, Thomas Glanzmann, ya anunció en la última conferencia con analistas en la presentación de resultados que la firma deseaba cerrar esta refinanciación en el primer semestre de este año.

La compañía explicó también que sigue avanzando en el cierre de la venta del 20% de su participada china Shanghai RAAS al grupo Haier, y aseguró que los ingresos, de 1.800 millones de dólares (unos 1.600 millones de euros) los destinará a reducir su deuda garantizada. La empresa, que desde el 1 de abril dirige Nacho Abia, confirmó que prevé que esta transacción se cerrará en la primera mitad del año 2024, conforme a lo planificado.

Según los datos de la agencia de calificación S&P, en el primer semestre de 2025 el grupo se enfrenta al vencimiento de dos emisiones de bonos, por un total cercano a los 1.840 millones de euros. La primera, que vence en febrero, tiene un importe pendiente de 840 millones de euros en bonos garantizados, y otra de 1.000 mi-

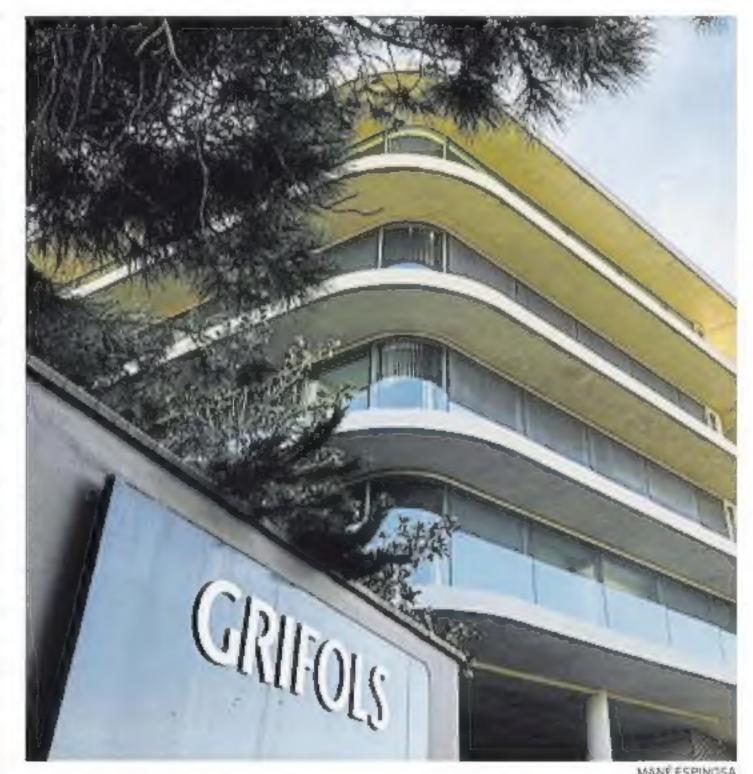

Sede del grupo Grifols en Sant Cugat del Vallès

llones de euros en pagarés no garantizados vence en mayo. Según Moody's la compañía tiene además deuda corriente (con vencimiento menor a un año) por unos 1.000 millones de euros.

Grifols cerró el ejercicio de

### La firma destinará los 1.600 millones de la venta de Shanghai Raas a amortizar deuda garantizada

2023 con una deuda financiera neta de 9.420 millones, que subió ligeramente respecto a los 9.191,3 millones de 2022. Paralelamente ha visto reducirse el flujo de caja libre disponible para atenderla, por la necesidad de rehacer sus stocks tras la caída de las donaciones que sufrió durante la pandemia y por los gastos comprometidos en la apertura de centros de plasma, en I+D y en la subida de los tipos de interés.

Así, según explicó la firma a la CNMV, aunque el beneficio operativo o ebitda que prevé generar este año es de más de 1.800 millones de euros, estos compromisos absorberán todo el flujo de caja libre que generará el grupo este año, de 900 millones de euros.

La bolsa acogió inicialmente con subidas la iniciativa de Grifols de acelerar la refinanciación de su deuda, al reducir un importante factor de incertidumbre, pero la acción cerró finalmente con una caída del 3,6%, afectada por las expectativas de que se retrasen las bajadas de tipos, sobre todo en Estados Unidos. La compañía acumula una caída en bolsa del 36% desde el ataque del fondo buitre Gotham City Research, pese haber subido un 32% desde los mínimos.

### Rato asegura que su fortuna en Suiza es una herencia de su padre

**CARLOTA GUINDAL** 

Madrid

Nueve años ha esperado el exvicepresidente del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, para defenderse de la acusación de haber ocultado dinero en el extranjero con la intención de escapar a la Hacienda española.

Así lo señaló su abogada a la presidenta del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid

que le está enjuiciando a la hora de pedir tiempo y paciencia en el largo interrogatorio al que está sometiendo a su cliente. Rato se quiere explicar ante lo que considera "locura" de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacia del Estado, que piden para él más de 70 años de prisión por once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, y a quienes se negó a responder en el juicio.

El origen de la investigación, iniciada en el 2015 por una alerta en la Oficina Nacional contra el Fraude Fiscal (ONIF), fue el conocimiento de que Rato se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, concretamente por la iniciativa del entonces ministro de Cristóbal Hacienda Montoro.

Para Rato, la explicación de su dinero en el extranjero no esotra que una herencia familiar, concretamente de su padre, que dejó dinero en Suiza y tras su fallecimiento quiso retornarlo a España. Otros ingresos procedían de la venta de su casa, de dos préstamos y de un dinero que paga una empresa inglesa, Vivaway. "Todo era dinero limpio, siempre ha sido dinero limpio",

afirmó ayer a preguntas de su abogada durante su interrogatorio como acusado en la 41º sesión de la vista oral.

Este es el tercer juicio al que se enfrenta Rato, tras la condena por las conocidas como tarjetas black de Caja Madrid, que le lievaron a cumplir cuatro años y medio de cárcel, y por la salida a Bolsa de Bankia, por el que quedó absuelto.

"Es conocido que mi padre pagó una multa considerable en 1968 por tener dinero fuera, pero esa multa nunca le obligó a re-

El exministro considera "una locura" la acusación de la Fiscalía, a quién se negó a responder



Rodrigo Rato a su llegada al juicio

patriar el dinero que tenía en Suiza, que nunca repatrió", argumentó el exdirigente del PP.

Su explicación es que, a la muerte de su padre, se hace cargo de la empresa familiar Westcastle. Y los banqueros de Ginebra, que habían conocido a su padre, siguieron con ella, de la que no dispuso de los fondos, hasta que decidió acogerse a la amnistía fiscal.

### El Tribunal de la UE excluye de la lista de sanciones a Rusia al antiguo dueño de Dia

NOEMINAVAS

Madrid

El Tribunal General de la Unión Europea anuló ayer parte de las sanciones europeas contra el empresario ruso Mikhail Fridman, anterior dueño de los supermercados Dia a través de su antiguo vehículo inversor LetterOne, y al también empresario Petr Aven, al entender que las medidas no estaban "suficientemente justifica-

das". El tribunal responde así a los recursos de ambos empresarios

contra su inclusión en la "lista negra" europea de medidas restrictivas, que implicaban que no podían viajar a ningún país de la UE y sus activos quedaban congelados. Todo por la presunta relación de Alfa Group, un conglomerado que incluye a Alfa Bank, uno de los principales bancos de Rusia, con la invasión rusa de Ucra-

Como consecuencia de esta inclusión en los listados, tanto Fridman como Aven, accionistas de LetterOne, dimitieron de sus cargos en el fondo. Esto permitió a las

empresas participadas no verse

salpicadas por las sanciones. "LetterOne no esta sujeta a sanciones, y tampoco lo está Dia", afirmó el entonces presidente ejecutivo de Dia, Stephan DuCharme.

Fuentes de LetterOne comentaron que el fondo "acoge con satisfacción la noticia". "Sin embargo, esto no cambia la gobernanza de LetterOne o Dia", remarcaron.

La sentencia se refiere a la inclusión en las listas entre febrero de 2022 y marzo de 2023. Fueron incluidos de nuevo posteriormente en una nueva lista y esa nueva entrada está recurrida por ambos.

### PAGO DE DIVIDENDO COMPLEMENTARIO

La Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A. celebrada el 10 de abril de 2024 aprobó la distribución de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2023, conforme al siguiente detalle:

Dividendo bruto por acción: Retención fiscal (19%):

0,0300 euros 0,0057 euros\*

Dividendo neto por acción: \*Sin perjuicio de los tipos reducidos de retención o exenciones que sean aplicables.

0,0243 euros

El citado dividendo se abonará con fecha 18 de abril de 2024 a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de

sus entidades participantes, siendo Banco de Sabadell, S.A. la entidad pagadora. La fecha de cotización ex dividendo será el 16 de abril de 2024.

Banco de Sabadell, S.A. Alicante, 11 de abril de 2024

Sabadell

### Reig Jofre abrirá filiales en Chequia y Hungría para crecer en Europa del Este

El laboratorio invierte 6,8 millones en Leanbio para incorporar fármacos biotecnológicos



Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre

ROSA SALVADOR

Barcelona

La farmacéutica Reig Jofre abrirá este año una filial en Chequia, para cubrir este mercado y el de Eslovaquia, y estudia hacerlo posteriormente en Hungría, para seguir los pasos de su desembarco en Polonia y crecer en Europa del Este. Ignasi Biosca, consejero delegado de la compañía catalana, señaló que "tras un 2023 récord", en el que las ventas alcanzaron los 316 millones de euros (un 17% más) y el beneficio operativo o ebitda los 35 millones (con un alza del 15%) "queremos focalizarnos

en crecer en rentabilidad".

La compañía dio un gran salto adelante con las inversiones en la fábrica de antibióticos de Toledo y la nueva fábrica de inyectables de Sant Joan Despí (Barcelona), que elevaron la deuda hasta los 69 millones de euros en 2021. Ahora ésta se ha reducido hasta 1,6 veces el ebitda "y queremos aprovechar la generación de caja y la capacidad financiera para buscar oportunidades para crecer".

La compañía desembarcó en Polonia en 2021, en plena pandemia, y en apenas dos años ha situado sus ventas en 13 millones de euros, con 35 personas en plantilla, a partir de su división de "farmacia

especializada", que incluye productos osteoarticulares y dermatológicos. La empresa ha introducido ya en el país sus otras dos divisiones, tecnologias farmacéuticas y autocuidado de la salud. "Son mercados que están en un punto alto de crecimiento, como estábamos en España hacer unos años, y no tanto en el control de precios", señaló.

El otro eje de crecimiento de la farmacéutica será la rotación de los productos que fabrica para terceros en sus plantas, incorporando fármacos más complejos y de mayor valor añadido.

En esa estrategia Biosca enmarcósu inversión en Leanbio, que alcanzará los 6,8 millones de euros entre deuda y capital, para que la firma ponga en marcha una nueva planta de producción en Sant Quirze del Vallès que estaría operativa en 2025.

Reig Jofre ya controla un 10% del capital de Leanbio, un porcentaje que elevará inicialmente hasta el 24% y que podría ir al alza hasta su integración en el grupo farmacéutico. A juicio de Biosca, se trata de una "inversión estratégica", ya que permitirá generar sinergias con la nueva planta de Reig Jofre: en Leanbio podría producirse el principio activo y en la planta de Sant Joan Despí el medicamento final.

La compañía, que celebró ayer su junta de accionistas en Barcelona, destacó el éxito de su internacionalización: con presencia en más de 70 países, España supone ya solo el 45% de sus ventas, mientras que el 43% proceden del resto de Europa y un 12% de otros países del mundo, donde creció un 47% impulsada por Asia y la venta en esos mercados de productos inyectables.

Reig Jofre tiene como primer accionista a la familia Reig, con el 63% del capital social. La junta de accionistas aprobó ayer el pago de un dividendo flexible por un importe de 3,2 millones de euros, lo que representa un pay out del 35% del resultado neto.

### Tous gana un 40% más y se prepara para un cambio accionarial

MAITE GUTIÉRREZ

Barcelona

Tous abre una nueva página en su proceso de transformación, un cambio de marca y producto que le ha llevado a elevar sus ventas y su beneficio hasta cifras récord y que aun tiene camino por recorrer, según consideran en la compañía joyera. La facturación el año pasado aumentó un 6%, hasta los 477 millones de euros, aunque el gran incremento está en las ganancias, que se disparan un 40%, hasta los 50 millones de euros.

El consejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo, atribuye a la evolución de marca y la digitalización este crecimiento. Con prácticamente las mismas tiendas (unas 630 en el 2023) y

### La compañía joyera factura 477 millones en el 2023 y obtiene 50 millones de beneficio

los mismos mercados, han obtenido mejores resultados gracias a la mayor captación de clientes y eficiencias.

"Estamos comercialmente bien, financieramente muy sólidos y anímicamente muy bien", destacó Soler-Duffo aver en la presentación de resultados. La compañía con sede en Manresa da por concluida así la primera etapa de su transformación y pone en marcha un nuevo plan estratégico para seguir crecien-

do, tanto en propuesta como financieramente.

La hoja de ruta prevé consolidar los mercados ya existentes y ganar cuota de mercado en países clave como Estados Unidos. Será a partir del 2027 cuando Tous hará un esfuerzo inversor para abrir más comercios y entrar en nuevos mercados en los que ahora no tiene presencia fisica o digital (actualmente sus joyas se venden en 40 países, entre ellos México, Chile, Polonia, Portugal o Arabia Saudí, además de España, su principal base de operaciones). Con unas cuentas saneadas y sin deuda, el consejero delegado aseguró que pueden llevar a cabo este plan con recursos propios y sin apalancarse.

La evolución de su marca no es el único cambio que afronta Tous. La empresa se prepara para la futura salida del accionariado del grupo suizo Partners Group, que tomó el 25% de la compañía familiar a finales del 2015. La alianza dura ya nueve años, un periodo inusualmente largo para este tipo de operaciones. Pese a que no hay una fecha fijada para su salida, Soler-Duffo confirmó que la compañía se está preparando para cuando esto ocurra.

"Nos hemos asesorado sobre cómo abordar este cambio y hay múltiples opciones", sostuvo. En todo caso, el directivo puntualizó que los motivos que llevaron a la familia a abrir el capital "siguen estando en vigor", y descartó que se esté sopesando una salida a bolsa. En manos de la cuarta generación familiar, Tous tampoco prevé compras por ahora.

### MERCADOS

Cotización EN NEGRITA, LA VARIACIÓN DEL DÍA YEN REDONDA.

LA DEL ANO

Caluabank\*

IBEX 35 10,775,00 -0,38%

+5,82%

35.927,7 39,79

**DOW JONES** 38,461,51 -1,09%

+2,05%

**EURO STOXX 50** 5.000,83 +0,20%

+10,81%

FOOTSIE 7,961,21 +0,33%

DAX 30 18,097,30 +0,11% +3,10% +7,92% NASDAQ 16.170,36 -0,84% +7,72%

NIKKEI 39 581 81 -0,48% +18,91% Prima de riesgo **ESPAÑA** 

82 -1

Mercado de divisas

1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE

1,0860 \$

0,9208 €

Mercado continuo \*VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

|                  | 1  | Cotizaci<br>Euros \ | ón<br>/ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |        |
|------------------|----|---------------------|--------------|------------------------|----------------|--------|
| Acciona Energia* |    | 19,36               | 2,71         | 6,374,3                | -31.05         | Catal  |
| Acciona*         |    | 106,70              | -3,26        | 5.853,2                | -19,95         | Celto  |
| Acendox*         | 小  | 10,54               | 0,29         | 2.628,0                | 2,07           | Cevas  |
| ACS*             |    | 37,54               | -0.64        | 10.198,3               | -6,52          | Cle A  |
| Adotto Dominguez |    | 4,49                | -4,47        | 41,7                   | 10,20          | Clinic |
| Aedas            |    | 17,54               | -2,56        | 766.5                  | 8,33           | Coca   |
| Anna*            |    | 1,77,80             | -0.06        | 26,670,0               | 0.35           | Color  |
| Airbus Group     | 4  | 164,68              | 0,07         | 130.917,0              | 17,33          | Corp.  |
| Airtificati      |    | 0,14                | -0.72        | 182,7                  | 6.20           | Deole  |
| Alantra          |    | 8,80                | +0,23        | 340.0                  | 4,27           | DIA    |
| Almiratt         |    | 8,16                | -0,85        | 1,708,7                | -3,15          | Duta   |
| Amadeus*         | 小  | 58,10               | 1,86         | 26.174.0               | -9,83          | Ebro   |
| Amper            |    | 0,08                | -0,24        | 125,4                  | 0,24           | Econ   |
| AmRest           |    | 5,74                | -0,17        | 1.260,2                | -6,97          | Edrea  |
| Aperam           | 小  | 30.50               | 1,13         | 2,380,1                | -5,86          | Elecn  |
| Applus Services  | 一个 | 11,58               | 0,52         | 1.494.7                | 15,80          | Enag   |
| Arcelor Mittal®  |    | 25,65               | -0,04        | 21.874,6               | -0,06          | Ence   |
| Arima            | 小  | 6,30                | 1,61         | 179,1                  | -0,79          | Ende   |
| Atresmedia       | 小  | 4,33                | 0,12         | 972,3                  | 20,48          | Ercros |
| Atrys            |    | 3,06                | -0,65        | 232,8                  | 16,62          | Faes   |
| Audáx            |    | 1,69                | -0,12        | 786,3                  | 30.00          | FCC    |
| Azkoyen          | 4  | 6,28                | 4,32         | 153,6                  | -1,26          | Ferro  |
| Banc Sabadell*   | 小  | 1,52                | 1,07         | 8.250,1                | 36,25          | Fluida |
| Banco Santander® | 小  | 4,58                | 0,24         | 72.425.8               | 21,09          | GAM    |
| Bankinter*       | 小  | 7,04                | 0,57         | 6.326,2                | 21,43          | Gesta  |
| BBYA*            |    | 10.43               | -0,52        | 60,860,5               | 31,39          | Globa  |
| Berkeley         | 1  | 0,25                | 20,23        | 92,7                   | 18,99          | Grent  |
| Bodegas Riojanas |    | 4,28                | -1,38        | 21,7                   | -7,36          | Grefol |
| Borges-bain      |    | 2,60                | 0,00         | 60,2                   | 1,56           | Gnifot |
| CAF              | 4  | 32,35               | 0,31         | 1,109,0                | -0,77          | LA.G.  |

↑ 4,79 1,50

Cotización Capitaliz. Rent. Euros Var. % bursátil año % 0,29 4.200,0 13,92 lana Occidente 21.604,0 30.58 -0.71 -14,25 143,0 8,15 -0,81 2,50 25,70 0.58 3.079.1 1,66 lutomotive ca Baviera 28,40 0,71 463,1 23,48 -Cola E.P. 62,90 0.64 28.905.5 4.14 iaj\* 5,38 -1,92 2.892,3 -18.17-0,32 2.790,5 Financiera Alba 47,10 -1,88 0,22 108.5 -0.48 -4.820,01 0,80 731,6 6,78 0,62 133,9 5,21 Felguera -0,98 15,28 0,39 2,348,0 -0.28Foods 3,90 -0.78222,1 -8.026,33 1,40 807,7 -17,47 ams Odigeo 19,46 1,35 1.693.0 -0.46-0.523.536,9 -11,56 13,50 -2,52 12,22 3,18 782,7 16,92 -2,17 17,914,1 -8,34 325,1 3,56 -0,70 34,66 3,15 996,1 Farma 0,00 0,92 12,42 0,18 5.416,5 -14,70 25.568,6 34,52 -0,29 4,54 20,00 -2,06 3.842,6 6,10 1,35 0,75 127,7 14,41 2,91 -0,34 1.671,9 -15,47dmis 3,37 1,35 509,3 sal Dominion 0,30 26,35 0,57 735,9 -23,04 HILL 6,42 -2,43 ols B 1.678,4 -39,15 3,58 3.878,6 41,11 9,10 0.84 10.201,5 15,22 2,05

11,01 -1,03

70.720,5

-7,25

Capitaliz. Cotización Ront Euros Var. % bursatil año % 3,61 18,65 1,08 200,5 berpapel indites\* 43.62 -1.31135 948 4 10.63 18,37 -0.113.245.1 31,21 inmobiliaria del Sur 7,35 2.80 7.10 137,2 Lar Espeña 7,59 0.40 635,2 23,41 Libertas 7 1,20 0,00 26,3 17.65 0,94 0.97 1,022,0 10,34 Linea Directa 6,80 0,00 Lingotes Especiales 68,0 11.11 25,02 -0,32 7.53 Logiste\* 3.321.4 2,31 1,23 7.119,9 18.99 Mapfre \* 0,83 7,26 1.599.0 21.73 Mella Hotels\* 9,83 -0.054.615,5 -2,348,14 1,24 1,234,7 Metrovacesa 0.74 2,56 Miquel y Costa 12,00 480.0 1,87 1,39 0,00 44.5 -4,79Montebailto 20,36 0,39 19.741,3 Naturgy\* 1,71 1,79 102,3 8,29 Naturirouse 10,14 -0,20 0,77 760,2 0.35 -3,55 Nexuli 121.6 7.11 4,26 -0,82 1,55 NH Hotel 1.854.1 6,70 3,08 1,52 82,8 Nicolás Correa 0,34 -2,18 201,3 -24.24 2,00 -0,99 124,1 5,93 Oryzon 0.42 2,47 11,9 102,44 Pescanova 510,3 -32,33 PhermaMar 27,80 -2,32 9,98 1,22 170,0 -3,45 0,33 -2,35 341,5 14,48 Prosegur 1,60 0.13 869,9 -9,32 Prosegur Cash 0,50 0.40 739,5 -7,26 1,04 853.1 -2,36 Realia 0,00 REC\* 15,44 -0,32 8.354,3 5,48

Capitaliz. Cotización Rent. Euros Var. % bursátli año % 20,00 215.0 Reig Joire 3,85 Renta 4 10,20 -0.97 415,1 1.18 0.84 4,50 Renta Corporación 8,57 27.5 19,97 Repsol 15,66 0,89 19.004.4 Royl<sup>a</sup> 81,60 -0.314.407,7 35,55 Secyr" 3,39 -0.062,356.8 8,38 San José 4,05 -0.74263.4 17.05 Solaria\* 9,43 -1,87 1.178,3 49,33 2,37 Solten -3,86 226,1 -31,291,53 -1,29 138,7 Squimel 2,68 4,30 532,0 2,16 Telgo -0.129,18 7,88 960,7 Techican Reunidea 9.88 3,94 -0.88 11,49 Telefonics\* 22,656,8 3,31 0.76 418,3 5,57 Tubacext 0,67 2,62 116.3 3,26 Tubos Reunidos tinicaja\* 1,17 0.17 3.100,9 31,24 Urbas 0,00 0,00 61.6 -2,33 93,00 0,98 3.000.5 0,22 58,70 1,56 9,51 2,729,6 99.7 45.82 0,80 -0,99 Vocento



Bernat Farrero y Jordi Romero, cofundadores de la compañía barcelonesa

### Factorial consigue 75 millones de General Catalyst

El fondo inversor de EE.UU. le concede un préstamo

BLANCA GISPERT Barcelona

Factorial ha conseguido un préstamo de 80 millones de dólares del fondo estadounidense General Catalyst, una cantidad que equivale a unos 75 millones de

euros al tipo de cambio actual.

La empresa catalana destinará el dinero a impulsar las ventas de su software de gestión de recursos humanos, que distribuye a pymes que quieren digitalizar su operativa.

"General Catalyst nos ha permitido conseguir financiación a buenas condiciones y prescindir de una ampliación de capital que siempre implica una dilución accionarial", comenta Jordi Romero, consejero delegado y cofundador del negocio junto a Bernat Farrero y Pau Ramon.

Factorial opera en nueve países de Europa y América pero tiene el foco puesto en España, Francia, Italia y Alemania. "Son los que presentan mejores métricas y es donde vamos a destinar los recursos que acabamos de obtener", comenta Romero.

El emprendedor explica que Factorial ha fijado el rumbo en mejorar la eficiencia de su operativa con el objetivo de alcanzar el beneficio neto cuanto antes, después de muchos años apostándolo todo al crecimiento. La companía todavía no tiene claro cuándo conseguirá cerrar un ejercicio en

### La firma de software de recursos humanos se centra en mejorar la eficiencia para entrar en beneficios

positivo. En todo caso, no será este año ya que el consejero delegado indica que el ebtida (beneficio bruto) seguirá siendo negativo.

En cuanto a los resultados de 2023, Romero no comparte cifras porque considera "que no hace falta". Según el Registro Mercantil, la sociedad Everyday Software facturó 11,8 millones de euros en el 2022, el último ejerci-

cio con resultados disponibles. Romero asegura que la compañía siempre ha crecido a un ritmo de doble dígito anual, una tendencia que también prevé mantener este ejercicio. La cifra de empleados, comenta, se mantendrá en un millar,

Además del crecimiento orgánico del negocio, Factorial está atenta a posibles adquisiciones de competidores. "Tenemos 100 millones de euros en el banco que están disponibles para este tipo de operaciones, y también para dar salida a inversores que llevan tiempo en el accionariado", comenta el emprendedor.

Esta suma de capital que Factorial tiene en caja procede de una ronda de inversión que fue cerrada en el 2022 por valor de 120 millones de dólares. Aquella operación no solo fue importante por la obtención de recursos, también lo fue porque los fondos que entraron entonces dieron un valor de negocio superior a los 1.000 millones de euros, de formaque Factorial fue considerada una empresa unicornio, un hito simbólico en el mundo startup.

### **MYPOPPINS**

### La startup entra en concurso de acreedores con una deuda de un millón de euros

 Mypoppins, empresa especializada en servicios de la limpieza, ha entrado en concurso de acreedores con una deuda de 1,1 millones de euros. La startup, conocida por su plataforma que conectaba a usuarios con profesionales de la limpieza, ha presentado concurso sin masa, de forma que no tiene activos para pa-

gar a sus acreedores. La startup barcelonesa había sido denunciada por CC.OO. por fomentar la contratación de falsos autónomos en un sector donde las condiciones laborales suelen ser precarias. Entre los accionistas destacan el ICF, Brainstorm, Girbau y las familias Carulla, Colomer y Rodés. / Redacción

### TICNOVA

### La empresa compra Flytech y factura 109 millones con Beep y PC Box

 Ticnova, la sociedad que controla las tiendas de informática Beep y PC Box, ha adquirido la compañía Flytech, con sede en Barcelona. El precio de la operación es confidencial. Flytech factura 12 millones de euros anuales con servicios tecnológicos para empresas. Con esta adquisición y la compra de la empresa Amara (cerrada en 2023), Ticnova quiere crecer en servicios a empresas. En el 2023, este grupo con sede en Reus facturó 109 millones de euros y este año tiene previsto ingresar 115 millones. La plantilla es de 200 personas. / Redacción



Joan Ballester, director general

### DEPORVILLAGE

### La plataforma factura 166 millones, un 10% más, bajo el paraguas de JD Sports

■ Deporvillage, plataforma especializada en la venta online de productos de deporte, ingresó 166 millones de euros en el 2023, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior. La compañía con sede en Manresa aseguró ayer en un comunicado que el

ebitda (beneficio bruto) se situó en 6,5 millones de euros, un 12% más. La compañía catalana fue vendida a la multinacional británica JD Sports en el 2021. Desde entonces, ha abierto dos tiendas físicas en Madrid y Granada, que facturan 1,6 millones de euros. / Redacción

**Euromillones** 

41.87

14,53

10,82

8.63

7,13

5,36

3,67

| L                     | otto 6/4                                                                | 49             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Co<br>S-1<br>Co<br>No | de abril<br>mbinación ga<br>7-13-22-26-3<br>mplemen; 30<br>mero Plus: 6 | 2              |
| JOH                   | ker: 607384                                                             | ALTERNATION IN |
| ACI                   | ERTANTES                                                                | EUROS          |
| 6+                    | P                                                                       | 4              |
| 6                     | _                                                                       | -              |
| 63                    | C =                                                                     |                |
|                       |                                                                         |                |
| 5%                    | -                                                                       | -              |
| 5*                    | 93                                                                      | 38,35          |

| 4   | 93     |       | 38,35 |
|-----|--------|-------|-------|
| 3   | 1.337  |       | 6.56  |
| T   | rio    |       |       |
|     | de abi |       |       |
| ME. | DIODIA | NOCHE |       |
| 2   | 75     | 990   |       |

### El Gordo 7 de abril Combinación ganadora: 8-18-28-40-47 Número clave (reint): 4

| The land of the same | 4          |
|----------------------|------------|
| ACERTANTES           | EUROS      |
| 5+1 -                |            |
| 5+01                 | 161.409,28 |
| 4+1 27               | 1.086,93   |
| 4+0 166              | 206,26     |
| 3+1 961              | 40,72      |
| 3+0 8.630            | 14.74      |
| 2+1 14.428           | 6,78       |
| 2+0 130 457          | 3.00       |
| 0+1 260.294          | 1,50       |
| La Gros              | sa         |

56229

Serie: 38

### AC 6+ 5+ 5 5 de abril

#### **Primitiva** Bonoloto 8 de abril 10 de abril Combinación ganadora: Combinación ganadore: 15-16-19-23-39-43 2-10-11-13-23-32 Complemen: 41 Reint: 1 Complementario: 1 Joker: 1737241 Reintegro: 9

|          | South methyre | 3000 |          | Communicated and |
|----------|---------------|------|----------|------------------|
| ERTANTES | EUROS         | AC   | ERTANTES | EUROS            |
| 用 —      | -             | 6    | -        | -                |
| 1        | 694.336.12    | 5+   | 03       | 64,504,91        |
| C1       | 112.595,05    | 5    | 125      | 774.06           |
| 69       | 2.991,66      | 4.   | 6.745    | 21.52            |
| 5.231    | 57,40         | 3    | 122 227  | 4.00             |
| 102.397  | 8.00          | R.   | 648.083  | 0,50             |
| 535.577  | 1.00          |      |          |                  |
|          |               |      |          |                  |
|          |               |      |          |                  |

### Once 10 de abril 75168 Serie: 031 Lot. Nacional

| 6 de abril<br>Primer premio | 7227 |
|-----------------------------|------|
| Segundo premio              | 3749 |
| Tercer premio               | 0731 |
| Reintegros: 1, 2 y          | 8    |

### **Euro Dreams** 8 de abril Combinación ganadora: 3-13-24-28-36-39 Sueño: 4

| AC | ERTANTES | EUROS      |
|----|----------|------------|
| 6+ | 1 -      | -          |
| 6  | 1        | 120.000,00 |
| 5  | 169      | 91.30      |
| 4  | 5.817    | 42,64      |
| 3  | 81,917   | 5,63       |
| 2  | 479.035  | 2.50       |
|    |          |            |
|    |          |            |

### Eurojackpot 9 de abril Combinación ganadora: 1-7-21-27-43 Soles: 1-3

4 1.699

2+2 20.986

3+1 33.174

3 68 632

1+2 102.611

2+1 449.047

#### 9 de abril Combinación ganadora: 19-23-26-27-46 Estrellas: 2-10 Código 'El millón': BKX08688 **ACERTANTES ACERTANTES EUROS** 5+2 -5+2 -5-1 2 869.448,30 5-1 -5 4 245164,20 5.05 143.308,70 4+2 31 5.217,90 4+2 27 1.565,5950 4+1 757 267,10 4+1 578 134.75 3+2 1.571 141,50 3+2 1.290 63,83

95.20

24,50

17,30

15.90

13,30

9,10

4+0 1.382

2+2 19.907

3+1 29.808

3.0 69 641

1+2 102086

2+1 427.979

Z+0 1.007,228

Bote acumulado para el siguiente sorteo: El Gordo, 12.200.000 euros. La Primitiva, 31.500.000 euros. Bonoloto, 3.900.000 euros. 6/49+Plus, 1,200,000 euros. 6/49, 600,000 euros. Eurojackpot, 73.000.000 euros, Euromillones, 95.000,000 euros.

LAVANGUARDIA

### LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

### Alicia Viladomat, nieta y depositaria del legado de Pilar de Valderrama, musa de Machado

Soy madrileña. Estoy divorciada y no tengo hijos. Soy hija única, nieta única y sobrina única. Licenciada en Psicología. Hay que sacar del cajón la ley de mecenazgo. Soy liberal y católica practicante a mi modo. He escrito 'Pilar de Valderrama: memorias de un gran secreto', sobre el amor entre mi abuela y Machado

### "El amor entre Machado y mi abuela fue un secreto hasta su muerte"



mamor locura es lo sensato".

Esa estrofa es de un poema que Machado le escribió a su gran amor, mi abuela. Un amor físicamente platónico y emocionalmente intenso que duró ocho años hasta que la guerra y la muerte los separó. En los poemas de Machado, mi abuela, Pilar de Valderrama, es Guiomar.

#### ¿Cómo nació ese amor?

Mi abuela se casó a los 19 años con Rafael Martínez Romarate, un personaje social y culturalmente destacado que respetó que mi abuela fuera escritora y dramaturga.

### ¿Un matrimonio bien avenido?

Él tenía varias amantes, mi abuela se enteró cuando una de ellas se suicidó tirándose por la ventana. Tuvo un gran disgusto, pero no quiso separarse de sus hijos.

#### ¿Tampoco de su marido?

En aquella época, si te separabas de tu marido te quitaban a tus hijos, y, como ella se quedó huérfana de padre con 6 años y su madre se volvió a casar con un hombre que no le gustaba y pasó su vida en un internado, juró que nunca abandonaría a sus hijos.

¿Entonces conoció a Machado?

Sí, cuando se enteró del engaño de su esposo decidió irse a Segovia y conocer a uno de sus poetas preferidos. Era el 2 de junio de 1928.

### ¿Pilar de Valderrama ya era escritora?

Consagrada, ya había publicado dos poemarios, y era admiradora de Machado, que daba clases en el Instituto de Segovia, y quiso conocerlo. Ella tenía 36 años, y él, 53. Pilar escribe en sus memorias: "Al verme, no supe qué pasó por él, pero advertí que se quedó como embelesado, pues no cesaba de mirarme".

#### Él había enviudado.

Sí, de la joven Leonor, hecho que le había llevado a dejar de escribir.

### Pronto retomó sus poemas.

A partir de aquel encuentro con Pilar compuso las maravillosas *Canciones a Guiomar*. Luego vinieron muchos más encuentros y un prolijo intercambio de cartas.

#### ¿De qué naturaleza era su relación?

Mi abuela le dijo al poeta que por fidelidad a sus creencias, a sus hijos y a sí misma no podía ofrecerle más que una amistad sincera, un afecto limpio y espiritual, y que de no ser aceptado así, no se volverían a ver. Él contestó al instante: con tal de verte, lo que sea.

¿Estaban enamorados?

### Secreto entre poetas

Pilar de Valderrama ya era poeta y dramaturga conocida cuando se refugió en Segovia al saber que su marido la había estado engañando durante años, Allí conoció a Antonio Machado, que ya no escribía, triste por la muerte de su esposa Leonor. Se enamoraron. Machado volvió a escribir, y en sus poemas su amada se convirtió en Guiomar, un personaje sobre el que se especuló mucho, pero hasta la muerte de Pilar no se supo la verdad. Dejó escrita unas memorias para que se publicaran tras su muerte: Sí, soy Guiomar. La historia continúa cuando su nieta encuentra un montón de cajas llenas de documentos y cartas: ella le enviaba a Machado una carta cada día. De toda esa documentación ha nacido el libro de la nieta, Memorias de un gran secreto, y una gran exposición en el Instituto Cervantes de Madrid que ahora viaja a Burdeos.

Perdidamente, pero mantuvieron su relación en secreto, ella no quería dar que hablar. Yo viví con mi abuela hasta los 22 años y nunca me contó su profundo amor por el poeta.

#### Lo publicó póstumamente.

Si, dejó escritas sus memorias: Sí, soy Guiomar. Memorias de mi vida (1981), para que fueran publicadas tras su muerte. La sorpresa fue que, ordenando sus cosas, encontré varias cajas llenas de documentos, fotografías, poemas inéditos y más de 500 cartas, con ida y vuelta; con Machado y con los escritores de la generación del 27 y algunos del 98.

#### ¿Y las huellas de su historia de amor?

Por supuesto. Machado se dirige a ella como mi reina, mi diosa, mi Madona del Pilar. Era una relación de amor y afinidad intelectual. En las cartas, Machado le transmite todas sus preocupaciones respecto a la política.

### Ella una burguesa, él un obrero.

Pero con gran complicidad. Un detalle: cuando Machado escribe la obra La Lola se va a los puertos con su hermano Manuel, le pide a mi abuela que "ponga dos coplas de su pensamiento".

#### ¿Y qué responde ella?

"El corazón de la Lola solo en la copla se entrega", y así sale en la obra. Y Machado le dice a Unamuno que lea *Huerto cerrado* de Pilar de Valderrama, que es lo mejor que ha caído en sus manos en los últimos años.

### Debían de saber de la existencia el uno del otro antes de conocerse.

Sí, ambos se admiraban, pero ella no hace caso a Machado hasta que se entera de que su marido le es infiel. Ese es el salvoconducto que le lleva a ese primer encuentro en el que cenan juntos y pasean por el alcázar.

#### Ocho años intensos.

Hasta que ella, justo antes de que estalle la Guerra Civil, se va a Portugal y él se exilia a Cotlliure, donde muere en 1939.

#### ¿Cómo era Pilar de Valderrama?

Inteligente y osada, para irse a encontrar con Machado cogia el tranvía y se cruzaba todo Madrid hasta el extrarradio, donde quedaban en un bar obrero.

### Ella era sufragista.

Sí, y bajo el paraguas del teatro acogió a muchos personajes que en esa época eran de tendencias sexuales fuera de la norma. Fue académica de Hispanoamérica en 1930, la segunda más importante después de la Real Academia Española.

### ¿Y le declara su amor a Machado en alguna carta?

Sí, en un poema, Testamento de un amor imposible. Ellos se crearon un tercer mundo, un mundo en la imaginación, ahí se reunían con el pensamiento a las 12 de la noche y daban rienda suelta a su imaginación.

IMA SANCHÎS

BBVA CON LA INNOVACION

Entrevista a Manel Torrentalle, cofundador y CEO de Witeklab

### 'Nuestra tecnología controla la corrosión y evita accidentes'

tecnológicas en el campo de las telecomunicaciones, la electrónica y los sistemas informáticos inspiradas en el internet de las cosas, la industria 4.0 y las ciudades inteligentes. Fundada en 2016, se ha especializado en el sector de la construcción. Tiene laboratorio propio y diseña, desarrolla y produce sus innovaciones.

### ¿Por qué se especializan en el sector de la construcción?

Porque necesita soluciones innovadoras que mejoren sus métodos tradicionales.

¿Qué soluciones les ofrecen? Corrochip o Testacor, basadas en IoT, sensórica y monitorización para mantener infraestructuras y detectar la velocidad de corrosión en el hormigón como prevención.

### ¿Qué hacen?

Con sensores, Corrochip monitoriza a distancia y en tiempo real el estado de las estructuras y la velocidad de corrosión, y Testacor es un corrosimetro portátil de última generación que evalúa in situla velocidad de corrosión del hormigón.

¿Qué ventajas aportan? Más seguridad, ahorro de tiempo y de costes de mantenimiento.



disponer de la información en la nube 24/7, mayor fiabilidad en las predicciones y más sostenibilidad. Nuestra tecnología controla la corrosión y evita accidentes.

¿Cuentan con colaboradores?
Trabajamos con universidades y centros tecnológicos y de investigación. Además de BBVA, que siempre nos ha apoyado en financiación, import-export, etc.